# LARAZON

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · AÑO X XIV · 8.647 · PRECIO 1,90 EUROS · EDICIÓN NACIONAL

## Feijóo estrecha lazos con el tejido productivo y social

El plan estratégico del PP pasa por competir con Sánchez en el apoyo a la clase media y trabajadora

El PP ha decidido acelerar la puesta en marcha de su maquinaria electoral, y su plan estratégico tiene como «leitmotiv» no permitir que la izquierdase cuelgue la medalla de que es la protectora de los trabajadores. Alberto Núñez Feijóo ysu equipo han puesto en marcha un plan de expanLa intención es no movilizar a la izquierda, no dar miedo a nadie y no enredarse en debates ideológicos

sión sobre el terreno, priorizando el «tú a tú» con el ecosistema económico, industrial yfinanciero. En Génova están convencidos de que se va a repetir el ciclo del año 96 y de 2011, esdecir, que las municipales serán el prólogo de una amplia victoria en las elecciones generales. P. 10-11

MIQUEL GONZÁLEZ/SHOOTING



#### ENTREVISTA P. 14-15

Javier Pulido Padre de la niña acosada en Canet de Mar por pedir el 25% en castellano

## «No es a favor del catalán ni por protegerlo: es contra el español»

«Tenía que hacer algo. En Cataluña se ha normalizado el vivir con miedo»

«Muchos profesores se hacen pasar por independentistas para conservar su puesto»

«Claro que tengo miedo, pero solo tenía dos opciones: agachar la cabeza o afrontarlo»

#### Sánchez se reserva sus cartas electorales hasta final de año

PSOE y Podemos elevan el tono: el Gobierno se parte (también) por la OTAN en el Congreso

El PSOE retrasa a diciembre las primarias en Las Palmas y Madrid, eventual destino de ministros, lo que obliga a dilatar la crisis de Gobierno dos meses. Mientras, vuelve a exhibir con Podemos su división sobre la OTAN a raíz del debatey votación de la entrada de Suecia y Finlandia. P. 12-13

El INE rebaja 1.200 millones de euros la mejoría de la pandemia P.22-23

Las agresiones sexuales subieron un 34% en 2021 tras el confinamiento P. 26-27



2 OPINIÓN
Viernes. 16 de septiembre de 2022 • LARAZÓN

Las correcciones

## Su última Majestad



Rocio Colomer

staba en todas partes: en la entrada de una tienda de souvenirs en tamaño real, saludando desde los balcones, estampada en tazas de café, en las monedas o en los sellos; y desde su fallecimiento, Isabel II está en los televisores de prácticamente todo el planeta. Es difícil encontrar una figura internacional que concite este nivel de adoración que no entiende ni de naciones ni de lenguas. El barón Willam Hague, el ex ministro de Exteriores de David Cameron, escribía esta semana en «The Times» que vio con sus propios ojos cómo Barack Obama, uno de los presidentes estadounidenses con mejor oratoria, se ponía visiblemente nervioso cuando tenía que pronunciar un discurso ante la reina Isabel II. O cuando el ex presidente francés, François Hollande, pidió introducir unos cambios en su «speech» después de leer el que iba a dar la soberana. El suyo no estaba a la altura.

La concentración de mandatarios extranjeros y casas reales que seva aproducir estos días en Londres demuestra que el poder diplomático de la difunta reina va más allá de poner en guardia alos hombres más poderosos delmundo. Reino Unido puede comprobar una vez más que se beneficia de una monarquía parlamentaria que cuenta con un enorme prestigio internacional a pesar de las turbulencias políti-

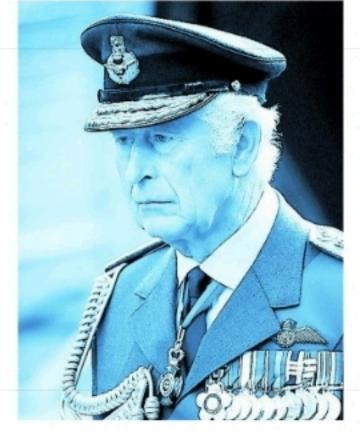

Carlos III ha heredado el trono pero ahora tendrá que ganárselo

cas. Isabel II ha sido la mejor embajadora de Reino Unido durante 70 años, como el Rey Felipe VI y antes su padre (guste o no) lo ha sido de España. La corona es un activo de incalculable valor para una política exterior, británica o española, exitosa. Los países que no tienen monarquía no puede ninventarse una, aunque

haya presidentes (véase el francés Emmanuel Macron) que tratan de darse un aire real, pero Reino Unido y España sí pueden disfrutar de una jefatura del Estado que garantiza un orden constitucional y un marco de convivencia en el que las mayorías democráticas se sienten representadas. La reina ha encarnado la continuidad de la monarquía y una institución inmutable en un país marcado precisamente por lo contrario, por una agitación política y social sin precedentes. Una vez superada esta comunión deduelo nacional, el nuevo rey tendrá que enfrentarse a un legado difícil. La «madre de todos los parlamentos» ofrece desde hace unos años un espectáculo poco edificante que recuerda a la particular inestabilidad política de Italia. Liz Truss es el tercer primer ministro que llega a Downing Street sin haber pasado por las urnas.

Reino Unido todavía sufre las sacudidas de su divorcio con la UE a nivel económico. La crisis energética de rivada por la guerra de Ucrania afecta a todos los hogares. Casi 9 millones defamilias se encuentran en situación de «pobreza energética» y este invierno se verán obligadas a elegir entre comer o calentarse. La inflación augura un otoño del descontento que pondrá a prueba los cimientos de esta gran nación. Todo esto está alimentando una crisis deidentidad que seviene gestando desdehace años. Reino Unido, cuyos dirigentes no dejan de apelar al orgullo nacional, aspirar a restaurar una grandeza perdida. La Commonwe alth, un organismo que agrupa a 56 países amigos, busca renovarse en la «Global Britain», pero la muerte de Isabel II agita las tentaciones republicanas. Carlos III ha heredado el trono, pero ahora tendrá que ganárselo.

#### Las caras de la noticia



Alfonso López Malo Coronel de la Guardia Civil

#### Golpe a una de las grandes mafias.

La detención de John
Morrisey, lugarteniente
de la mafia irlandesa
vinculado con 38
asesinatos y reclamado
en media Europa, supone
un gran éxito para la
Benemérita y un golpe
muy importante para las
redes de lavado de dinero
negro que dirigía esta
organización criminal.



Roger Federer Tenista

#### Se retira uno de los más grandes del Tenis.

Convertido en leyenda sobre las pistas, el tenista suizo ha anunciado que el próximo torneo, la Copa Laver, será el último de su larga carrera deportiva. Federer deja un recuerdo imborrable para los aficionados por su calidad, demostrada a lo largo de treinta años.





#### Al parecer, pasaba por allí cuando lo del procés.

Según su versión, ni huyó a Suiza ni ningún tribunal le comunicó que declarar unilateralmente la independencia de Cataluña podía ser un delito. El viaje al país helvético fue por razones personales. Parece que la cupaire ni siquiera leía los periódicos y, claro, no se enteró de nada.

#### El canto del cuco

## El Rey en el funeral



Abel Hernández

l final se impone el buen sentido y el Rey Juan Carlos, acompañado de la Reina Sofía, asistirá al funeral de la reina Isabel de Inglaterra, pariente lejana suya. Habría sido un despropósito re chazarla invitación, como querían, por lo visto, los del Gobierno español con el falso pretexto de proteger a suhijo, el Rey Felipe VI. Los enemigos de la Monarquía, enquistados en el corazón del Gobierno, aprovechan cualquier ocasión para atacar a la institución, impulsados por su sueño republicano. Sorprende que en este caso haya tantos incautos que

favorezcan la infame campaña contra el viejo rey desterrado. Los mismos que fueron testigos directos, algunos de ellos privilegiados, de su histórico reinado y que miraron para otro lado y le jalearon cuando conocieron sus debilidades humanas, se vuelve nahora contra élde manera indignay desproporcionada. Da vergüenzatanta ingratitud. Y hasta un poco de asco.

Don Juan Carlos, Juanito en familia, nació en el exilio y algunos pretenden que muera en el exilio. Desde luego morirá, cuando le llegue su hora, mucho menos rico que la reina Isabel, a cuyo funeralse dispone a asistir. La diferencia es que nadie en Inglaterra pide cuentas, a la reina difunta, de los orígenes de su inmensa fortuna, ni de los líos de familia, nidesu política colonialista-ahíestá Gibraltar, bien cerca-nidel «brexit», ni, por supuesto, del desmoronamiento del Imperio Británico bajo su largo reinado. En esto no hay color. El reinado de Juan Carlos I ha sido más provechoso para España-uno de los más prove-

chosos de la Historia- que el de Isabel II para el Reino Unido. No digamos el discutible provecho para nuestro país del reinado de la monarcabritánica fallecida en la más dora da ancianidad.

Poreso contrasta escandalosamente el boato, el despliegue mediático, evidentemente desproporcionado y plagado de papanatismo, con motivo de la muerte de Isabel II, comparado con el maltrato oficial y el desprecio al Rey Juan Carlos, al que se trata como a un apestado o un delincuente, sin tener causas pendientes con la Justicia, pretendiendo incluso impedirle asistir al funeral, al que ha sido invitado. Ala luz de los cirios funerarios en Westminster, su figura debería recobrar la dignidad y el aprecio perdidos. En esa hora solemne, la hora de la verdad, se aprecia mejor lo que da de sí una vida pública despojada de sus miserias humanas y de las torpes intrigas políticas. A la luz de estos cirios funerarios se ve con nítida claridad que hay que acabarya con el destierro del anciano rey.

LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022

OPINIÓN 3

#### Editorial

## En democracia, nadie debería ser un héroe

lacoso cobarde sufrido desde la sredes sociales por un ciudadano español que demandaba el derecho constitucional a que su hijo recibiera, al menos, un 25 por ciento de las clases escolares en castellano supone una anomalía grave en nuestra democracia, por cuanto obliga a un comportamiento poco menos que heroico a un ciudadano del común que pretende ejercer los derechos civiles supuestamente garantizados por nuestro ordenamiento jurisdiccional. Hablamos de Javier Pulido, el padre de un alumno de Canet de Mar (Barcelona), que llevó ante los tribunales la reclamación del 25 por ciento. Hoy, relata su terrible experiencia en LA RAZÓN, convencido de que espreciso romper el silencio forzado de tantas familias catalanas a las que se coarta la libertad mediante el señalamiento, el insulto y las amenazas a los propios hijos por parte de un nacionalismo excluyente y, en demasiadas ocasiones, amparado por los poderes públicos. Porque no essolo la desobediencia palmaria de la sinstituciones políticas catalanas a las decisiones de la Justicia lo que debería alarmar a la opinión pública española, sino el deterioro consentido del concepto delibertadindividual que suponen casos como el de Canet de Mar. Y no se trata de discutir aquí lo que desde cualquier visión objetiva del Derecho es inobjetable, como que un padre tiene toda la legitimidad para redamar que sus hijos reciban la enseñanza en la lengua

oficial del Estado, Más aún, cuando nadie pretende la exclusión de las lenguas vernáculas, cooficiales según nuestra Carta Magna, en los diferentes sistemas educativos ni, mucho menos, busca imponer un único modelo lingüístico paratodo elterritorio, que es, exactamente, lo que está haciendo el gobierno de la Generalitat de Cataluña bajo la falacia de unas políticas integradoras que pasan por alto la realidad social del Principado, hasta el punto de que se exige a los profesores que vigilena los alumnos en el patio, en los comedores, en los pasillos y en el transporte escolar para coaccionarles y que no usen el castellano, lalenguamatema delamayoría, en ningún espacio del ámbito escolar. Nadie ajeno al sectarismo más pedestreo que haya estudiado atentamente otros modelos de inmersión lingüística forzada pue de creer que esa imposición beneficia a la lenguacatalana, como demuestranlos propios índices de la Generalitat, que anotan un descenso sostenido del uso social del catalán. Es un empeño nacionalista, con una estrategia a largo plazo muy clara, que nos olo no respeta los derechos básicos de los castella no hablantes, sino que conduce a un sector de la población, y no, precisamente, el más favorecido económicamente, a perder el dominio académico del castellano, con las consecuencias que cabe esperar en su futuro profesional. El domingo, Barcelona ac ogerá una gran manifestación por la enseñ anzabilingüe. En realidad, por un acuestión de derechos constitucionales.

#### Puntazos

#### OTAN: una abstención vergonzante

Confrontado a la realidad política de que forma parte de un Gobierno democrático europeo, alineado con los principios que conforman el imaginario de Occidente y miembro de la organización militar que lidera la mayor democracia del mundo, Unidas Podemos decidió abstenerse en la votación parlamentaria que aprobó por parte española, y por amplia mayoría, la ampliación de la OTAN a dos nuevos países: Suecia y Finlandia. Se trata de una abstención vergonzante, como la de Bildu y ERC, que retrata las contradicciones fundamentales de una coalición de gobierno cuyos socios tienen visiones diametralmente opuestas en cuestiones tan importantes, de fondo, como es la línea que divide a la mayoría de las democracias, representadas en la Alianza Atlántica, con las autocracias, como Rusia. En definitiva, viejos resabios comunistas que la nueva semántica al uso no consigue borrar.



## El submarino Planas, el ariete

Cómo estarán de mal las cos as que de sde las principales entidades de representación de los agricultores han tenido que recurrir al titular de la cartera, Luis Planas, para transmitir su «inquietud» por los planes de Yolanda Díaz sobre los precios. A Planas, porcierto, le han asignado desde la parte socialista del Ejecutivo el papel de «poli malo» para placara la ministra de Trabajo. Y es que, como va hemos dicho, dentro del Gobiemo de coalición ya se piensa con las Elecciones Generales en el horizonte.

#### Fact-checking

María Jesús Montero Ministra de Hacienda



#### La información

#### El plan de ahorro energético de la Comisión Europea invalida las medidas que el Gobierno quiere imponer a bancos y empresas eléctricas.

Bruselas solo prevé una carga fiscal extra de los beneficios de aquellas empresas que operan con combustibles fósiles, gas natural o hidrocarburos. Deja fuera las energías renovables, como eólica y solar, y no considera en absoluto imponer sanciones fiscales a los bancos por los ingresos derivados de la subida de los tipos de interés, que es lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez.

#### La investigación

En efecto, la Comisión Europea es mucho más cauta a la hora de cargar fiscalmente sobre las empresas energéticas que, no lo olvidemos, están sujetas a la competencia de otros actores internacionales. Además, solo gravará los beneficios de aquellas firmas que excedan en un 20 por ciento lo que obtuvieron en los años fiscales entre 2019 y 2021. Sobre el incremento se aplicará un 33 por ciento como recaudación extraordinaria. La medida solo durará un año.

#### El veredicto



**VERDADERO.** Las medidas para contener los precios de la energía propuestas por la Comisión Europea difieren en tantos aspectos fundamentales de las anunciadas por La Moncloa que ponen en duda su validez legal.

#### Parresía

## Caminar en la oscuridad



Sandra Golpe

a muerto Javier Marías, para mí el mejor escritor español de su generación. Voy rumiándolo lentamente, melancólicamente, mientras el mundo entero sigue entregado a los actos previos al pomposo funeral de Estado que se le prepara a Isabel II, elevada ya a icono universal de todos los tiempos.

Silencio, solemnidad y lágrimas impregnan Westminster mientras, a unos cuantos miles de kilómetros, arrecian los combates en Ucrania. Ahora que Rusia comprueba, en carne propia, el avance sangriento de las tropas ene migas, avis a a Estados Unidos de que estamos en el prólogo de la Tercera Guerra Mundial. Y se burla en tretanto de nosotros, los europeos, por boca del presidente bielorruso. Se nos presenta de repente el susodicho Lukashenko, Aleksandr, en las redes sociales cortando leña, dice él que «para una Europa sin gas». Maldita la gracia.

¿Y las facturas de luz y gas que empiezan a llovernos? Multiplicadas por cuatro al renovar contrato con nuestra compañía de tumo, a pesar de la famosa excepción ibérica. Esto es solo el comienzo. Cuando llegue de verdad el frío

invierno y haya que tirar de la calefacción, nos acordaremos de todos los ancestros de Lukashenko y Putin, a no ser que la Unión Europea sorprenda con una gestión rápida y eficaz del asunto.

Al observar la política nacional, tampoco hay motivos para el optimismo. Los partidos serios no deberían mantener en sus filas a diputados como Alberto Casero. No ya por tropezar varias ve ces con la misma piedra humillante de la equivocación, al votar en el Congreso, sino por seguir teniendo voz... y voto relevante, a pesar del expediente informativo que le abrió el propio PP por indicios de prevaricación y malversación.

En el Gobierno y sus alrededores, más de lo mismo. El CIS, ese organismo público dirigido por Tezanos, vuelve a sorprendemos desmarcándose del resto de los sondeos e inflando, una vez más, las posibilidades electorales del PSOE. Cada dos por tres recibimos del CIS un sondeo o un «flash» que tienen como objetivo «vender» sin disimulo a Pedro Sánchez. ¿Alguien me puede decir cuánto dinero nos cuesta esto a los españoles? No solo es propaganda, es despilfarro indignante.

Por si fuera poco, resulta que se retira del tenis el grandísimo Roger Federer... No hay por dónde coger esta semana. Cuesta encontrar buenas noticias que compartir. Este nuevo curso me propuse firmemente hacer un hueco en el informativo para, al menos, dejar con buen sabor de boca a nuestros espectadores al final de la narración de la jornada. Lo paradójico del asunto es que buscamos, literalmente, debajo de las piedras, hasta detectarun rayo deluz. Ano serque informemos de un avance médico, este septiembre caminamos en la oscuridad.

El trípode

## Ucrania y la Tercera Guerra Mundial



Jorge Fernández Díaz

uando vamos camino de los siete meses de guerra en Ucrania desde su comienzo el 24 de febrero pasado como una «operación militarlimitada», comienza a convertirse en algo desconocido hasta lafecha en la Historia contemporánea que, por desgracia, no es escasa en conflictos bélicos. Son innumerables las modalidades de guerras conocidas, de sde guerras mundiales como las dos del siglo pasado, con la Segunda que fin alizó con el lanzamiento de lasprimeras-yhastaahoraúnicas-bombas atómicas sobre la población civil en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Siguieron muchas otras, más limitadas en su extensión geográfica, como las de Corea y Vietnam, pero también de grandes daños humanos y materiales; o las muy limitadas en suduración temporal pero también de grandes consecuencias políticas, como la conocida como la «Guerra de los Seis Días», que enfrentó a Israel con todos sus estados árabes vecinos liderados por Egipto que quería «expulsar a los judíos al mar». Eso por limitarnos al último siglo, que nos permite tener imágenes que acreditan el rigor de los combates y sus trágicos

efectos sobre la población y el territorio. Pre cisamente, el armanuclear cerró una etapa de la historia bélica para dar a luz a la conocida como de la «Guerra Fría», así denominada por contraposición a la «caliente», que sería un conflicto frontal y abierto entre las dos superpotencias que, con esa devastadora arma en su poder, aseguraban la disuasión por la denominada DMA, «Destrucción mutua asegurada». Fueron 40 años hasta que la caída del Muro de Berlín abrió una nueva etapa de la Historia mundial, con los EEUU como fuerza hegemónica liderando el mundo, que llevó a creer a algunos ilusos que las guerras habíanterminado, excepto aquellas muy locales y limitadas. Laemergenciade China como superpotencia ha cambiado la geopolítica mundial surgida de la implosión de la URSS en 1991, que debe adaptarse a esa nueva realidad para volver a ser la de un mundo bipolar, o más aún, multipolar. Rusia y China ya son socios inseparables desde este febrero y apuestan por la multipolaridad, a la que se opone EEUU, que no quiere perder su posición hegemónica. Ucrania es un importante capítulo de esa Tercera Guerra Mundial que dirimen ambos bandos, con Taiwán a la espera. La población ucraniana es la came de cañón y Zelensky la marioneta a las órdenes del «Deep state». A su vez sonlos europeos de la UElos convidados depiedra, también víctimas y «paganos» de la guerra, ante el aplauso entusiasta de Bruselasy de la mayoría de dirigentes del continente. Así estamos.

#### **LARAZÓN**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluid a su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa confines. comerciales a las que el editor se opone expresamente. conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I.

Presidente: Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso

Subdirectores:

Pedro Narváez, Alfre do Semprún

Adjunta al director: Carmen Morodo

Delegaciones:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Cataluña: Marcos Pardeiro Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot

Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, E. Sieteiglesias, P. Gómez, I. Dorta

Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero).

TRIBUNA 5



## Una velada en la Franca



Emilio de Diego

bríaseptiembre. En laterrazadel hotel Mirador de la Franca, tras la cena compartida, estaban reunidos, de la mano del azar, un grupo de periodistas, investigadores científicos y profesores de primerorden. Alguno había sido ministro al comienzo de la Transición; otro, diputado constituyente; varios, embajadores de España, en diversas partes del mundo; el rector de una Universidad importante; un astrofísico de talla mundial; el más influyente investigador del CSIC en los últimos años; un aingeniera experta en el ámbito de la energía; un conocido historiador; dos grandes economistas y tres destacados periodistas. Casi todos pertenecían a una o más de las Reales Academias nacionales.

Empezaba la noche, el ruido del mar y la temperatura más bien fres ca creaban un ambiente agradable. En la retina seguían vivas las imágenes luminosas, de unas horas antes, de la playa recoleta, de singular belleza, que tenían ante sí; unos pocos miles de metros cuadrados de finas arenas blancas, cerrada en sus extremos por los acantilados de Santiustey dela Rasade Pimiango. Pronto la conversación discurrió por los aspectos más significativos de la situación nacional e internacional. Allí, donde los indianos habían construido un balneario, ya en el siglo XIX, parecía obligado evocar espacios lejanos; nuevos mundos para la esperanza. La cuestión acerca de los desafíos y posibilidades del universo, al que empezaba a llegar la vista del hombre, gracias al James Webb, dio pie a una estimulante reflexión de García, nuestro observador, pendiente siempre del cielo, para entender mejor la Tierra. Ahora arranca-aseguró- la mayor revolución científica. El ser humano se mostrará más grande o más pequeño que nunca.

Alguien preguntó, tal vez el historiador, ¿qué papel juega España en el mundo de hoy yqué podráhacer en ese futuro deslumbrante? Cumbre y sus colegas Ortiz y del Pozo, hicieron un balance de presente, poco alentador. Falta una política de Estado en el ámbito internacional que, impulsando el mundo iberoamericano yreforzando nuestra presencia en Europa, mejoren la posición española en Asia-Pacífico. ¿Y en el norte de África? Los últimos movimientos del Gobiemo han sido, cuando menos, desconcertantes.

Seguidamente el cambio climático y la pandemiacentraron la atención general. En cuanto a lo primero Gómez, el viejo profesor más jovende España, mostró la necesidad de mantenerla supervivencia del planeta, sin dogmatismos, evitando discursos apocalípticos. Aunque en lo concerniente a las cuestiones energéticas la posición más pragmática fue la de Soria, al defender la necesidad de la energía nu clear. Llegó entonces el turno del coronavirus. Sánchez, el especialista de la batalla contra la Covid, no confundir con el gestor del desastre, nos enseñó, con rigor y claridad, las respuestas a muchas de la sinterrogantes que, de manera más intuitiva que informada, nos preocupaban. Supimos además la medida del impacto demográfico, escuchando a nuestro compañero Antolín. Incluso nos enteramos de sus secuelas e conómicas, a día de hoy, gracias a Guglieri.

Aprende rescuchando, placercasi extinguido ante la bulla cotidiana. Fuera de aquella terraza, donde imperaba la reflexión ponderada, todos los asuntos tratados tomaban mil caras. La propaganda deformaba lo ocurrido a su antojo. Los medios de comunicación, y de «manipulación», se habían convertido en los árbitros de la realidad. Ramonde, Paco García y María nos guiaron, desde su experiencia, por los complicados vericuetos de la prensa, la radio y la televisión. Aunque el mayor peligro eran ya las «redes sociales», esa especie degrafitis audiovisuales sin el menor contraste. La política, asentada en tales instrumentos, se ha vuelto cansina, vieja y preocupante. En su empeño de mantener el poder, reaviva hábitos de las peores épocas. Su objetivo es destruir al opositor, convirtiendo en enemigos a los que deberían ser únicamente adversarios. Aparece entonces, inevitable mente, latendenciatotalitaria. Ante esta amenazael exministro nosinterpeló ¿ necesitamos hoy defender la libertad?

La velada había transcurrido agradablemente, pero, a partir de ahí, empezó a generarse cierta inquietud, no exenta de tristeza. Laimposición de la memoriahistórica, rebautizada democrática, nos traslada aun mundo bien distinto del que habíamos repasado sus problemas y sus posibilidades, sus angustias y sus esperanzas. Vino a nuestra mente el recuerdo de otra velada de muchos años atrás en circunstancias bien distintas. La imaginada de Benicarló, hace más de ocho décadas, cuando se extendía por toda España la violencia causante de los muertos que aún nos seguimos arrojando unos a otros. No se libró ni La Franca.

Encerrando el pasado en una sola de sus partes, los españoles no podrán comprender por qué sus antepasados se mataron salvajemente durante tres años. Esa historia es una acción estúpida. Ajena, cuando no contraria, a la inteligencia humana. Palabras de Azaña del que resuenan otras necesarias, aunque tardías, en aquellas circunstancias: paz, piedad, perdón. Hoy deberían ser tolerancia, respeto, solidaridad y, como entonces, verdad.

Emilio de Diego. Real Academia de Doctores de España.

## Mar en calma *Empatía*



Irene Villa

omienza hoy el últimofinde semanadel verano yla mejor forma de aprovecharlo y disfrutarlo es en familia, con amigos y colaborando con fundaciones cuyas acciones hacen que nuestro mundo sea cada vez más empático y habitable. Hoy tengo la suerte de participar, junto al entre nador de la salud física, mental, emocional y espiritual, David Serrato, en una ponencia a beneficio de la Fundación Shambhala. Hablaremos de cómo superar las tormentas de la vida. Nadie está exento de vivir almenos dos o tres acontecimientos dramáticos en su vida. Lo bueno es que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca ocurrirán. El objetivo es ayudar a una fundación que busca atender, ayudar y promocionar a los jóven es vul nera bles de Mallorca que carecen de oportunidades, educación y/o garantías. Quieren que aprendan a respetarse a sí mismos, a su entomo y que, al hacerlo, se conviertan en adultos maduros y responsables.

Y mañana, la Fundación Irene Villa, también en Palma de Mallorca, llevará a cabo la cuarta edición de «Un mar de capacidades». Más de 40 niños y adolescentes con discapacidad intelectual disfrutarán de una divertida jornada de actividades náuticas en el Club Náutico El Arenal. Los usuarios de la Fundación Down i Mes participarán en actividades como paddle-surf, remo, vela... demostrando que la única discapacidad que puede frenamos es la actitud negativa. Para cerrar la jornada se ofreceráuncóctel benéfico a favor de las fundaciones colaboradoras. El deporte forma parte de la vida, por ello, des denuestra fundación, lo concebimos como una herramienta muy útil y necesaria para conseguir la normalización de los colectivos más desfavorecidos así como para fomentar la integración de personas con distintas capacidades.

Queremos impulsar medidas de inclusión de personas con discapacidad en diferentes ámbitos como el deporte, la formación o el empleo. Y que las empresas tengan en cuenta las ventajas de incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas.

#### Luto real en Reino Unido 🚔



Celia Maza. LONDRES Rocío Colomer, LONDRES

l silencio que se respira en la capilla ardiente de Isabel II es sobrecogedor. El féretro descansa en el Salón de Westminster, un imponente espacio del Siglo XI. La escena no puede contener más contrastes. El edificio donde «respira una de las democracias más antiguas del mundo» como describió el propio Carlos III-dando cobijo y solemnidad ala representante de una institución cuyos miembros no son elegidos por el pueblo. Y, sin embargo, durante siete décadas de reinado, Isabel II consiguió convertirse en la monarca de todos. Fue el sostén de la monarquía parlamentaria que rige en Reino Unido incluso durantesus periodos más inciertos como el que se su cedió tras el referén dum del Brexiten 2016 o el de la reciente crisis del covid.

La marea humana no cesa. La fila para darle el último adiós se alargaba ayer 7 kilómetros, rebasando el puente de Londres, y es posible que crezca aún más de cara al fin de semana cuando empiece la cuenta atráspara su funeraldeEstado.Alrededorde800.000 personas podrían pasar por la capilla ardiente. Las hay de todas las razas, religiones, edades y bagages. Algunos hacen reverencia. Otros rezan una oración o se santiguan ante el féretro. Y hay quienes no pueden contener las lágrimas, ni la emoción.

El autocontrol incansable y la solemnidad fueron los pilares que marcaron la vida de Isabel II. Fue una constante en una era de rápidos cambios sociales y políticos, una figura clave en la historia del Reino Unido, un vínculo vivo con su pasado imperial y de posguerra, una imagen ampliamente reconocida a ambos lados del Atlántico. Y al no ofrecer nunca sus puntos de vista -regla para perpetuar la institución- cada uno logró formarse su propia visión de ella. Cuando miles de personas se unen por una causa no de jade ser sobrecogedor. En un mundo en continuo cambio e incluso acelerado, la monarquía logra transmitir ese símbolo de continuidad.

La imagen de la capilla ardiente tienelapompayboato que siempre han caracterizado a Buckingham. Encima del ataúd luce la corona imperial del Estado, el orbe (esfera de oro hueca con cruz que simboliza el mundo cristiano) y el cetro de la soberana. Y en cada extremo, la guardia real y los beefeaters la

En la capilla ardiente de Isabel II:

## «Estamos aquí para cerrar una era»

 Colas de 7 kilómetros La marea humana no cesa, pero en el Salón de Westminster se impone un silencio sobrecogedor que solo se quiebra con el cambio de guardia

velan con la cabeza baja en señal de duelo. El cambio de guardia cada 20 minutos representa una coreografía milimétricamente sincronizada. Pero al mismo tiempo, la escenografía perfecta no dejade ofrecer una sencillez impecable que absorbe a los que estos días se convierten en testigos de la Historia. Porque el Reino Unido está despidiendo a su reina. Marian apenas durmió dos horas el miér-

coles para llegar a la cola a las 4 de la madrugada. Reconoce que está sobrecogida. Esde madre española y padre inglés pero ha residido siempre en Londres. «Ha sido la reina de toda mi familia. De mis bisabuelos a los que apenas pude conocer, de mis abuelos y de mis padres», cuenta tratando de explicar su emoción. «Es alguien que siemprehaestadoyahoranoestá». Explica que quería pasar por la ca-

pilla ardiente para «despedir una época», que los ingleses han bautizado como la segunda era isabelina, yapunta que apartir dellunes, «daremos labi envenida auna nueva». Marian también está en Westminster para darle a la reina las gracias. «Tenía 96 años y estuvo trabajando hasta dos días antes de su muerte. No está mal». Anne llegó a las 8:15 del miércoles. Le duelen laspiemas de estar tantas horas

de pie. No quiere decir su edad, pero está jubilada. «Me ha pegado muy fuerte», relata. «Estoy mal desde que saltó la noticia hace una semana. Tenía la misma edad que mi madrey mi madrefalleció hace un año. Se me ha vuelto a revolver todo». Ahora volverá a su casa, a una hora de Londres, para descansar después de esta paliza. Debbie y su marido Brian han venido desde Canadá solo paradespedirse de ella. «Isabel II era también nuestra soberana. Teníamos que estar aquí».

Pero el mundo entero rinde tributo a la última monarca global. Carlos III y el resto de la familia real se declararon ayer en un comunicado «conmovidos» por «la respuesta global y el afecto» demostrado por lapoblación. La Casa Real quiere expresar su «sincera gratitud» por los mensajes de condolencias recibidos desde entonces, que algunos de los miembros de la familia real han recogido en persona en múltiples acercamientos a la población. Como el protagonizado ayer por el príncipe Guillermo y su



Imagen del Salón de Westminster con la guardia personal de la reina velando el féretro

Alrededor de 800.000 personas podrían visitar la capilla ardiente, una cifra mayor de la esperada

Algunos hacen una reverencia, otros rezan una oración; y hay quienes se echan a llorar de emoción

mujer, Catalina, ahorapríncipes de Gales, que conversaron con ciudadanos al acercarse a ver las ofrendas en homenaje a la difunta monarca depositadas junto a la residencia oficial de Sandringham, en el condado inglés de Norfolk. Por su parte, tras una semana de intensa actividad, Carlos III y Camilla descansaron ayer de los focos, en su residencia campestre privada, en Highgrove. Aunque esté realizando por las cuatro naciones que

componen el país, con una visita a Gales. Por la tarde, regresará al palacio de Buckingham, donde se reunirá con líderes religiosos, yluego velará durante unos minutos el féretro de su madre junto con sus tres hermanos -Ana, Andrés y Eduardo-, como ya hizo mientras el ataúd descansó en la catedral de St Giles en Edimburgo.

La reina Isabel II será enterrada el próximo día 19 junto a la tumba de su marido, el duque de Edimburgo, en la capilla Rey Jorge VI, en el castillo de Windsor, en una ceremonia privada, informó ayer el palacio de Buckingham. Esta ceremonia tendrálugar alas 19.30 hora local, después de la celebración en Londres del funeral de Estado, que tendrá lugar en la Abadía de Westminster, y al que asistirán numerosos jefes de Estado o Gobierno y representantes de casas reales. Según algunos detalles del funeral divulgados ayer, al término del servicio religioso habrá en todo el país dos minutos de silencio tras lo cual se entonará el himno nacional «Dios salve al Rey».

## Londres acogerá a cerca de 500 jefes de Estado para el funeral

Las reuniones de Liz Truss con Biden, Macron o Trudeau generan cierto malestar

C. Maza. LONDRES

Tener a alrededor de 500 je fes de Estado de todo el mundo concentrados en Westminster se antoja una oportunidad diplomática demasiado atractiva para cualquier país. Y en especial, para Reino Unido, quien tras el Brexit, trata ahora de posicionarse como la nueva Global Britain. Downing Street insiste en que el funeral de Estado de Isabel II el próximo lunes no se utilizará como un ejer-

cicio diplomático, ya que no es apropiado. Sinembargo, la nueva primera ministra Liz Truss aprovechará la ocasión para celebrar un pequeño número de reuniones bilaterales con aliados clave durante el fin de semana. No habrá fotos, eso sí.

Entre ellos, se dará cita con el presidente norteamericano Joe Biden. Antes de la muerte de la soberana, se esperaba aprovechar la reunión de la Asamblea General de la ONU de la próxima semana en Nueva York para agregar una parada a la Casa Blanca. Pero los planes se han visto alterados con el fallecimiento de la reina. Está previsto que Truss también se reúna con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, paísclave en la Commonwealth, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, con quien Londres no

mantiene una relación especialmente cordial desde la salida de la UE. El propio Carlos III y Camila, reina consorte, ejercerán de anfitriones el domingo en una cena con algunos de los jefes de Estado y dignatarios extranjeros.

No han sido invitados representantes de Siria, Venezuela y Afganistán, según la BBC, ni tampoco Rusia, Bielorrusia y Birmania, mientras que Corea del Norte y Nicaragua podrán solo enviarembajadores.

Las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Rusia se han extinguido desde la invasión rusa de Ucrania, yun portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo la semana pasada que «no estaba considerando» asistir al funeral. Asimismo, Londres también ha reducido significativamente su presencia diplomática en Myanmar desde un golpe militar en el país en febrero de 2021. Por su parte, la presidenta de la India, Droup adi Murmure, síestará presente, pero no se espera al primer ministro de este país, Narendra Modi. El líder nacionalista llamó el pasado sábado a la primera ministra Liz Truss para expresar sus condolencias. Pero justo la semana pasada, antes de que se supiera la muerte de Isabel II, pronunció un discurso instando a India a deshacerse de sus lazos coloniales, en una ceremonia para cambiar el nombre de una calle que tiene ahora el nombre de George V. Desde el Reino Unido se ha pedido a la mayoría de líderes que se desplacen en vuelos comerciales para evitarbloquear los aeropuertos de Londres y contaminar lo menos posible, ya que la proteccióndelMedioAmbientesiempre ha sido una de la sgrande scausas defendidas por el ahora monarca Carlos III. Asu llegada alacapital, serán transportados en autobuses. Solo los líderes del G7, como Joe Biden o Emmanuel Macron, podrán desplazarse en vehículos oficiales privados para garantizar su seguridad. Si bien no se confirmará por a delantado la asistencia de estas personalidades, se sabe que en la Abadía de Westminster estarán, además de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, otros reyesyreinasdetoda Europa, muchos de ellos parientes de la reina. Por otro lado, el presidente chino, Xi Jinping, la invitación, aunque no se espera que acuda.



Colas de ciudadanos de distintas nacionales y bagages para despedir a la que ha sido su monarca durante 70 años

## Luto real en Reino Unido 🚔



## Altezas y bajezas: uniformes y títulos enfrentan a los Windsor

Al enojo de Harry por no poder vestir de traje militar se une su crispación porque sus hijos no serán tratados de Alteza Real

Elena Barrios. MADRID

La familia real británica se ha unido estos días en el dolor tras la muerte de Isabel II. Por un momento, todo parecía indicar que las rencillas y enfrentamientos habían quedado en «stand by». La imagen de los príncipes de Gales y de los duques de Sussex juntos fue una auténtica sorpresa dadala polémica que rodea la relación de Harry y Meghan con los Windsor desde la renuncia del «príncipe rebelde» a sus deberes reales en 2020 y por la que fueron despojados de sus títulos. Sin embargo, determinados símbolos demuestran que, a día de hoy, esa relación entre hermanos en particular, y con la institución, en general, no es más que postureo.

El príncipe Harryno ha dudado en mostrar su desacuerdo ante la prohibición de vestir su uniforme militar durante el cortejo fúnebre. El menor de los hijos de Carlos III debe aparecer vestido de civil en todos los eventos públicos en honor a Isabel II. «Entiendo que, a diferencia del príncipe Andrés, al príncipe Harry no se le permitirá usar uniforme en la vigilia final en Westminster Hall. Sin duda, un duro golpe para el duque de Sussex», tuiteó el amigo y periodista preferido de Meghan Markle, Omid Scobie, «Su década de servicio militarno está determinada por el uniforme que viste y pedimos respetuosamente que el enfoque permanezcaen la vida y el legado de Su Majestad, la reina Isabel II», destacó al respecto un porta-

voz de los Sussex. Similar es el caso de sutío, el príncipe Andrés, alejado de

Los Sussex, «marginados» de la familiareal

la vida pública desde 2019 por el escándalo provocado por sus conexiones con el pedófilo Jeffrey Epstein. Sele ha visto yajunto asus hermanos, sushijas y sus sobrinos en Balmoral cuando salieron a agradecer a la multitud las muestras de cariño que les están haciendo llegar estos días y también en Edimburgo, en el cortejo fúnebre, presidido por el rey Carlos, junto a la princesa Ana y el príncipe Eduardo. No tiene agenda institucional, ni dignidad de Alteza Real, ni forma parte ya del esbozo que dibujan el rey y el príncipe William para el futuro de la Casa Real británica. Todo apunta a que la relación, distante, se mantenga como hasta ahora, a pesar de que fue la propia Isabel II y el entonces príncipe de Gales quienes ayudaron al duque de York a pagar 14 millones de euros por un acuerdo extrajudicial parano llegar a juicio por los supuestos abusos sexuales por los que había sido demandado y que le vinculaban con la red de Epstein. Suaparición en el cortejo fúnebre, con insultos incluidos, no ha puesto sino de manifiesto que Andrés continuará en el ostracis-



Kate Middleton lució ayer unos pendientes que fueron de Lady Di «Bebé grande, quisquilloso e idiota» La revista neoyorquina favorita de Meghan Markle, «The Cut», ha publicado un ataque directo al rey Carlos III, llamándolo «bebé grande, quisquilloso e idiota», mientras marchaba detrás del ataúd de Isabel II. Es probable que el ofensivo artículo haya molestado a la familia real, que lamenta la pérdida de la soberana que ha reinado más tiempo en Gran Bretaña, «The Cut» publicó también una entrevista en profundidad con la exactriz antes de que viajara al Reino Unido, donde afirmó que Harry sintió que había «perdido» a su padre por renunciar a sus deberes públicos. Tantos ataques se han traducido en la baja de muchos suscriptores británicos.

mo y condenado por la opinión pública. El que antaño fuera calificado de héroe nacional por el papel que desempeñó en la Guerra de las Malvinas ha sido objeto de escarnio público, así que su presencia es más que incómoda, unasituación que no tieneya vuelta atrás.

Otro de los cambios que se han producido en la familia real tras la muerte de la reina es que los hijos del príncipe Harry y de Meghan Markle no tendrán el estatus de Alteza Real cuando sean designados príncipe y princesa por el rey Carlos III. Según la prensa británica, el matrimonio está furioso porque las hijas del duque de York y de Sara Ferguson, Beatriz y Eugenia, sí tienen el estatus real a pesar de no ser miembros de la realeza. El trasfondo, no es el título, sino que eltratamiento les daría el nivel de seguridad real que los Sussex

El hijo menor del rey Carlos II siente que se le ha discriminado por no dejarle vestir de militar en el adiós

La princesa de Gales y Meghan Markle rinden homenaje a la monarca luciendo sus joyas privadas

tanto ansían para sus hijos y que fue uno de los motivos de su mudanzaa California. Siempre impecable en las formas y por su saber estar, la nueva princesa de Gales, Kate Middleton, sorprendió ayer al lucir unos pendientes de perlas que pertenecieron a la princesa Diana junto con el broche de diamantes y perlas en forma de hoja de la colección privada de Isabel II, que destacaban sobre su luto riguroso.

Un homenaje que también quiso rendirle su cuñada Meghan Markle, duquesa de Sussex, al elegir unos pendientes clásicos de perlas y diamantes que le regaló Su Majestad y que lució en 2018 en el único acto en solitario al que acudió acompañando a Isabel II.

Pocas veces la exactriz había logrado un perfil tan discreto, lógico, por otra parte, cuando todas las miradas estaban pendientes de ella.

El duque de York, defenestrado por su vinculación a Epstein



Carmen Morodo, MADRID

l Gobierno de coalición se la juega en este año electoral en dar credibilidad al mantra de que es el «Robin Hood» de la clase media y trabajadora frente a los «poderosos» y frente a la «derecha». Mientras, el PP ha decidido acelerar la puesta en marcha de su maquinaria electoral, y su plan estratégico tiene como «leit motiv» no permitir que la izquierda se cuelgue la medalla de que es la protectora de los trabajadores.

Un pulso de discursos y de medidas entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que nos acompañará hasta las generales, y en el que la diferencia está en que Génova quiere, o necesita, mantener el equilibrio entre las Plan estratégico. Competir con Sánchez en el apoyo a la clase media y trabajadora. No molestar a nadie. Tejer alianzas con industria y empresas a nivel territorial

## Feijóo estrecha lazos con el tejido productivo y social

políticas sociales, y el discurso máscercano a lacalle, y la imagen de que es un partido que se ocupa y cuida a los actores generadores de riqueza y de empleo. Ganar voto por el centro y la izquierda sin perderlo por la derecha. El segundo lo ven más seguro, y el primero, les exige más esfuerzo.

El líder popular y su equipo es-

tán haciéndose una completa agenda, con discreción, y que va mucho más allá de los «poderes ocultos», las grandes empresas del Ibex, que son «marca España», pero alas que la izquierda hoyacusa de insolidarias.

Frente a la estrategia del Gobierno, Génova ha puesto en marcha un plan de expansión sobre el terreno, priorizando el «tú a tú» con el ecosiste ma económico, industrial y financiero.

Madrid es una «plaza» que el PP cree que tiene controlada por la vía de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. De hecho, Feijóo y Ayuso mantienen conversaciones casi diarias para coordinar estrategias, lo que no implica «que tengan que decir los dos lo mismo». En los cálculos que hacen en Génova y en Sol Ayuso tiene a su alcance una mayoría absoluta, «yteñir de azul toda la zona sur de Madrid». Ahíes dondetrabajan los estrategas de Ayuso: «en barrer a los alcaldes socialistas del cinturón rojo».

Y Feijóoysu equipo han comen-



LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022

zado ya su acercamiento a la política y a la economía de las provincias porque consideran que «territorializando» la respuesta a los problemas tienen más capacidad para ensanchar su bolsa de voto. La interparlamentaria que el PP celebraeste fin de semanaen Toledo es el pistoletazo de salida de la sautonómica sy municipales de mayo, una meta volante en la que elPPpretende «pintar el mapa de azul» como antesala de las generales. Están convencidos en Génova de que se va a repetir el ciclo del año 96 y de 2011, es decir, que las municipales serán el prólogo de una amplia victoria en generales. «La reestimación real del CIS nos da siete puntos arriba en generales», explican en el equipo estratégico.

Valencia, Baleares, Extremadura, Canarias y Aragón están en el punto de mira del vuelco que los populares esperan de las autonómicas. Y en clave municipal están perfilando el mapa de «plazas» en las que pueden aspirar a desbancar a la izquierda. «Las perspectivas son espectaculares, la clave es cuántas mayorías vamos a ser capaces de conseguir para no necesitar a Vox en el gobierno», comentan con cierta euforia.

Para avanzar en la creación de ese ecosistema productivo y social, que sostenga una victoria del PP en las próximas generales, los gurús electorales del PP centran la acción en cuatro lemas: no movilizar a la izquierda, no dar miedo a nadie, competir con Sánchez en el terreno social y no enredarse en debates ideológicos. «Ni siquiera aunque sea Vox el que los plantee». A diferencia de la anterior dirección, este equipo cree que la situación económica pone sordina a todas las demás cuestiones,

El PP confía en repetir el ciclo del 96 y del 2011 y que las municipales les eleven a La Moncloa

Quieren dejar a un lado los debates ideológicos que dividen al partido y no dan votos que pasan a un segundo plano. Tomaron nota del coste para Mariano Rajoy de centrarse sólo en la gestión, pero enla operación «destino Moncloa» sus análisis dicen que no es momento de perderse en batallas como la del aborto ni en debates que dividen al partido y que no son un granero de votos. Sin renuncias doctrinales, el foco «no debe desviarse del objetivo de que nuestra alternativa esté ligada alas palabras crecimiento, empleo y generación de riqueza».

El partido está eufórico ante las expectativas electorales que manejan, y esto se está trasladando en la movilización territorial, aunque también tiene el riesgo de caer en la complacencia. Ayer Feijóo se dio un baño de masas en Castilla-La Mancha: «Nos dicen que somos los poderosos, pero la gente a quien aclama en la calle es a Feijóo», aireaban, a última hora de la

tarde, desde el equipo del líder. «Éste es el CIS de la calle».

La militancia del PP ha vuelto a movilizarse como en los tiempos de las mayorías del partido, pero hasta las generales queda un camino muy largo en el que las posibilidades de Feijóo dependerán de la evolución económica y de la eficaciadel colchón social que impulse el Gobierno con la recaudación extraordinaria por la inflación y con los fondos europeos.

La crisis de inflación y la recesión productiva son un cóctel explosivo. «El Gobierno pide un pacto de rentas, pero el primero que tendría que aplicarse ese pacto de rentas, y dar ejemplo, es él, renunciando a una recaudación extraordinaria que donde mejor está es en el bolsillo de la clase media y trabajadora», repiten, machaconamente, en la «corte» de Feijóo.

EUROPA PRESS

## Tezanos vuelve a situar al PSOE por delante del PP

El CIS otorga a Sánchez el 29,2 por ciento de los votos, con una ventaja de siete décimas sobre Feijóo

C.B. MADRID

El PSOE sería el partido más votado en caso de celebrarse elecciones generales. Es lo que se desprende del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre, el cual vuelve a su senda tradicional tras el «espejismo» del pasado julio, cuando el organismo dirigido por José Félix Tezanos encumbró por primera vez al PP a la primera posición. Eso sí, según la encuesta, el resultado sería prácticamente de empate, pues Pedro Sánchez obtendría el 29,2 por ciento de los votos y Alberto Núñez Feijóo el 28,5 por ciento, esto es, una diferencia de apenas siete décimas. En julio, los populares obtenían 1,9 puntos más que los socialistas.

De esta forma, tras el parón por el mes de agosto, el PSOE crece ría tres décimas mientras que el PP caería 1,6 puntos. Una encuesta esta que llega un día después de que se hiciera público otro sondeo del CISque apuntaba que el presidente del Gobiernoganó el debate del Senado con cinco puntos de ventaja sobre el líder de los populares.

En esta ocasión, el barómetro se elaboró entre el 1 y 10 el de septiembre, con el arranque del curso político y en pleno debate de medidas energéticas e impositivas para hacer frente al aumento de los precios. De hecho, el cara a cara entre ambos líderes en la Cámara Alta se celebró el día 6. Unos datos estos que se refieren a estimación de voto, porque si se habla devoto directo es el PP el que ocupa la primera posición, con un 22 por ciento frente al 20,9 por ciento de los socialistas.

Mientras, Unidas Podemos se mantiene en la tercera posición de la tabla con una estimación del 12,8 por ciento, seis décimas menos que en el sondeo de julio, cuando el CIS les otorgaba el 13,4 por ciento de las papeletas válidas y también le situaba como la tercera fuerza.

En cuartaposición se mantendría Vox, que al igual que los morados también se deja apoyos en estos dos últimos meses y pasa de un 12,8 por ciento a un 10,3 por ciento de votos.

Quien sí que mejora y gana una posición respecto a julio es Ciudadanos. La formación de

#### La crisis y el paro, principales problemas

La crisis económica sigue siendo el primer problema para los españoles, con un 39,7 por ciento de menciones en el barómetro, que refleja un importante aumento de la inquietud que genera el medio ambiente, que irrumpe como quinta preocupación. Tras los problemas económicos, cuyas menciones caen 12,8 puntos respecto al barómetro de julio, figura el paro con un 30 por ciento, similar al del estudio anterior. Dónde sí hay cambios es en la tercera plaza, que ahora es para los problemas políticos, mientras que en verano era para la Sanidad. En esta ocasión, destaca el incremento de las menciones al medio ambiente, que coincidiendo con las restricciones al ahorro energético y las consecuencias energéticas de la guerra de Ucrania.

Inés Arrimadas cerró el curso en séptimo puesto con una estimación de voto del 1,7 por ciento y ahora crecería hasta la quinta plaza con el 2,8 por ciento (1,1 puntos más).

A partir de aquí estarían, con ligeras variaciones respecto a julio, ERC (2,4 por ciento), Más País (1,9 por ciento), JxCat (1,4), PACMAyPNV (1 por ciento cada uno), laCUP (0,8) y Bildu (0,7 por ciento de los votos válidos).

Mientras, en lo que se refiere a la valoración que hacen los ciudadanos de los líderes políticos también se observa una ligera mejoría de la puntuación de Pedro Sánchez a costa de Alberto Núñez Feijóo quien, sin embargo, se mantiene en segunda posición de una lista en la que ningún dirigente aprueba. Así, el presidente del Gobierno recibe una nota de 4,37 puntos (0,04 puntos más que en julio) y adelanta a al nuevo líder de los populares, que se queda con 4,48 (0,41 menos que hace dos meses). Al frente de la tabla está la vicepresidenta segunda yministra de Trabajo y Economía Social, que logra una nota de 4,73, cuatro décimas menos que en el anterior barómetro. Estos son los tres únicos líderes que superan los cuatro puntos.

Tras ellos, los españoles califican con un 3,87 al líder de Más País, Íñigo Errejón; con un 3,25 a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y con 2,74 puntos al líder de Vox, Santiago Abascal. Tres dirigentes que también empeoran ligeramente sus resultados respecto al sondeo de julio.



# Sánchez se reserva sus cartas electorales hasta final de año

▶El PSOE retrasa a diciembre las primarias en Las Palmas y Madrid, eventual destino de ministros, lo que obliga a dilatar la crisis de Gobierno dos meses

Ainhoa Martínez, MADRID

El PSOE ha puesto su maquinaria electoral a funcionar. Al menos, en parte. La parte que interesa activar, dando recorrido a los candidatos de cara a las municipales de 2023, se hará de forma inminente. Las candidaturas se presentarán entre el próximo lunes y el martes y la votación de los afiliadosseproduciráel9 deoctubre. Pero hay otra parte, la que interesa preservar. Ya seapor el golpe de efecto o para evitar los golpes internos y externos. Aquellas plazas en las que hay pugna o para las que se baraja a pesos pesados tendrán que esperar un poco más, hasta finales de año, con unas primarias el 11 de diciembre.

Estos movimientos, tal como publicara este diario, están íntimamente ligados con los equilibrios que Pedro Sánchez tiene diseñados entre partido y Gobierno. El vínculo entre las candidaturas del PSOE a las elecciones municipales y los relevos en el Ejecutivo obligaban al presidente a fijar sus tiempos, en base al calendario de primarias que el partido aprobó en el último Comité Federal del 23 de julio. De este modo, la remodelación del Gabinete que Sánchez quería articular este mes de septiembre, antes de que la dimisión de Adriana Lastra obligara a adelantar los cambios en el partido, se producirá haciael mes de noviembre y no con la inminencia inicialmente prevista. La salidade ministros se torna una excelente oportunidad para que

Sánchez aparque un eventual retoque quirúrgico, sin dimensiones reales de remodelación, para abordar una reorganización estructural que resuelva las disfunciones que se han detectado de cara a 2023.

Esto pasaría desde una reasignación de competencias de algunos ministros hasta un a delgazamiento de la mastodóntica estructura gubernamental. A esto apunta que el PSOE haya retrasado la elección de sus candidatos en Las Palmas (Gran Canaria), donde se da por descontado el desembarco de la titular de Sanidad, Carolina Darias, y de la ciudad de Madrid, para la que las quinielas contemplan, a falta de fichaje estrella de última hora, un abanico de ministros que irían desdelade Justicia, Pilar Llop; hasta el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; pasando por la de Industria, Reyes Maroto, dado que la de Defensa, Margarita Robles, ya seha ocupado de autodescartarse.

La decisiónno es baladí, en tanto que el PP también esperará hasta finales de año para presentar a sus cabezas de cartel. Exponer con demasiada anticipación a aquellos candidatos que suponen un perfil potente contribuye a desgastarlos, en la cruda pugna partidista, y que lleguen exhaustos a la campaña. Por contra, quienes necesiten darse a conocer y cierto rodaje sí pueden saltar va a la arena para hacerse con el territorio. Los presidentes autonómicos y alcaldes que repitan candidatura no tendrán que someterse a la votación de los militantes, porque el

partido entiende que prevalece el criterio de los votantes que les eligieron en las urnas.

El PSOE es consciente de que el color del que se tiña el mapa municipal de España el próximo 28 de mayo será clave para encarar con garantías las generales de siete mes es después. En este sentido, el partido está decidido a dar la batalla en las grandes plazas. Especial valor se da a la capital. En Ferraz ven «debilitado» a José Luis

El partido no quiere exponer a sus candidatos estrella de forma anticipada para no desgastarlos

El PSOE ha fijado a Almeida en la diana, creen que si ganan Madrid se acaba el «efecto Feijóo»

Martínez Almeida y quieren poner toda la carne en el asador para desbancarle con la suma de izquierdas. Esto, creen, pondría fin al «efecto Feijóo», porque perder Madrid sería un golpe anímico para el PP. Las malas encuestas y la necesidad de apostar por una candidatura potente han dado al traste con las aspiraciones de Mercedes González.

De este modo, las bases de la convocatoria, aprobadas por la Comisión Ejecutiva Federal del 29 de agosto, establecen dos fechas para la celebración de las primarias: 9 y 16 de octubre o 11 y 18 de diciembre, en el caso de que la Comisión Ejecutiva Regional, de Nacionalidad o Autonómica lo solicitase ante la Comisión Ejecutiva Federal antes del 10 de septiembre de 2022. Según informóla dirección en un comunicado, en octubre tendrán lugar primarias en un total de 110 municipios: Granada, Jaén y Málaga; Aragón; Asturias; Canarias (con la excepción de Los Llanos de Aridane, Las Palmas de Gran Canaria, Agüimes, Arrecife y Teguise); Castilla-La Mancha (con la excepción de Almansa, Villarrobledo, Alcázar de San Juan, Puertollano, Valdepeñas e Illescas); Castilla y León (con la excepción de Salamanca); Comunidad Valenciana (con la excepción de Torrevieja, y Ontinyent); Badajoz; Comunidad de Madrid (con la excepción de la Madrid capital); Región de Murcia (con la excepción de Torre Pacheco) y País Vasco.

En esta primera fecha, también se celebrarán primarias para la presidencia de las Comunidades de Madrid y la Región de Murcia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las juntas generales del País Vasco, el Consell Insular de Ibiza y los cabildos insulares de GranCanaria y Fuerteventura. Así, en diciembre celebrarán primarias las excepciones especificadas anteriormente, además de los municipios pendientes de más de 20.000 habitantes, la Comunidad de Cantabria y los cabildos insulares de La Palmay La Gomera.



Opinión

Nada está escrito a percepción de derrota, de caída en picado, con la consecuente desmovilización de la militancia ylos cuadros medios lleva inevitablemente a la derrota de un partido. La derrota de Andalucía sumió al PSOE en sus peores presagios. La percepción de la derrota se había instalado ante un PP que parecía que to do lo podía. Por eso, la cocina socialista se ha activado y el presidente, a la vez que secretario general, se ha puesto al frente, porque nadie es buen general si no se mancha las manos. Y Pedro Sánchez se las man-

chó desde el mismísimo inicio del curso político.

En estos días se han vivido rumores ymás rumores, pero el secretario de Organización, Santos Cerdán, se ha puesto manos a la obra sin mayores estridencias. Las primarias se han puesto en marcha en una buena parte de las ciudades demás deveinte mil habitantes, pero otras se han pospuesto un mes para no dar árnica al PP que no proclamará los suyos hasta dentro de un par de meses. Cerdán ha puesto en tensión a un PSOE que estaba dormido y Sánchez ha dado munición a unas tropas necesita-

das delevantar el ánimo. Sin lugar a dudas, Paco Salazar, el nuevo y flamante secretario general de Planificación Política tiene mucho que ver en el diseño de la estrategia electoral socialista porque si alguien conoce el PSOE como el comedor de su casa es Salazar. Un hombre pegado al terreno que pone orden en la maquinaria socialista. Santos Cerdán pone la letra, Salazar la música y Pedro Sánchez es el solista al frente de toda una coral.

El lunes sabremos quienes son los candidatos que se van a presentar. Barcelona, Madrid y Valencia serán el epicentro de la

ESPAÑA 13 LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer con Page en Toledo

## El Gobierno se parte (también) por la OTAN en el Congreso

▶PSOE y Podemos se dividen y elevan el tono en la votación de Suecia y Finlandia

Javier Gallego. MADRID

PSOE y Podemos volvieron ayer a exhibir su división sobre la OTAN en el Congreso a raíz del debate y votación de la entrada de Suecia y Finlandia. El partido morado se abstuvo mientras que Izquierda Unida votó directamente en contra. Otros socios de Pedro Sánchez, como Esquerra o Bildu, también se abstuvieron. Todos ellos comparten su rechazo a la Alianza, aunque el PSOE cargó contra Podemos porque considera que no se puede ser «equidistante» entre los agresoresy losagredidos. «Cuando oigo que estamos hablando de pazen este debate, me parece que estamosanteuna equidistancia terrible», señal ó el diputado del PSOE, Sergio Gutiérrez Prieto.

Lo cierto es que esta es la primera de las tres votaciones relacionadas con la OTAN que quedan por delante y las dos siguientes (aumento de gasto en Defensa en los presupuestos y la ampliación de los destructores en la base de Rota) se prevé que sigan dividiendo al Gobierno, como esta. Esta votación salió adelante con 290 votos a favor (entreellos, PPy Vox), 11 votos en contray 47 abstenciones.

Gerardo Pisarello (Podemos) volvió a ser muy duro contra la OTAN y, sobre todo, contra los Estados Unidos ya que considera que los europeos estamos capitulando ante la «prioridades geopolíticas» de USA. «La priori-

dad de USA es que Europa no tenga una política de defensa propia», señaló, tras reclamar nuevamente la apuesta por la diplomacia y la paz en Ucrania.

Gutiérrez (PSOE) aseguró que no se puede ser «equidistante, frívolo e ingenuo» porque las intenciones de Vladímir Putin son la «expansión de Rusia con una política de bloques que tanto daño hizo ala seguridad internacional en el siglo XX y des estabilizar». En este sentido, repasó algunos precedentes que indican la amenaza de Rusia para la paz,

#### Casero se equivoca y vota

a equivocarse votando en el Congreso. El diputado del PP, que saltó prácticamente a la «fama» por votar por error a favor de la reforma laboral. circunstancia que saliera adelante, ahora ha vuelto a reproducir una situación idéntica, aunque sin tanta importancia porque en este caso su voto no ha sido determinante. Sí tiene importancia simbólica porque lo que se votaba era la creación de una comisión de investigación promovida por ERC y Bildu contra ilegales del Gobierno de Mariano Rajoy dentistas.

que van más allá de la guerra actual, como la invasión de Crimea o la guerra de Georgia. « Por eso, cuando oigo hablar de ese mantra de que hoy tendríamos que buscar la paz, querría que algunos propusieran cómo conseguirlo sin provocar la rendición del pueblo ucraniano», afirmó. «A noser que no tenga una solución para conseguir la paz sino que sea un eslogan», aseveró.

Pablo Hispán (PP) señaló las «extravagancias» de este Gobierno por la división en una materia tan sensible como la OTAN y la Defensa, como en el envío de armas a Ucrania; en el compromiso de aumentar el presupuesto al 2% del PIB; o, en ser el único gobiemo de Europa que va a votar dividido. «En Europa, solo Turquía y Podemos han mostrado reticencias alaentrada de Suecia v Finlandia», señaló, «En la chistera de Sánchez no cabe una extravagancia más», aseveró.

Alberto Asarta (Vox) quiso reivindicar la OTAN es una organización defensiva y «no belicista», como señalan sus detractores, y aseguró que la Alianza es una herramienta «disuasiva» y «necesaria y decisiva» tanto durante la Guerra Fría como en la etapa posterior y la actualidad.

#### Leyes sin rechazo del PP

Más allá de esta división, el resto de votaciones fueron plácidas para el Gobierno porque consiguió sacar adelante varias leyes. En concreto, logró la aprobación definitiva de la ley Crea y Crece, comprometida con Bruselas. También prosperaron dos dictámenes legislativos (reformadela ley de juego y reforma de la ley del sector ferroviario) y superó el trámite de enmienda a la totalidad la ley de Cooperación para el Desarrollo.

## contra el PP

Alberto Casero volvió

permitió que el decreto supuestas actuaciones contra líderes indepen-

gran batalla. El único candidato claro Jaume Collboni, en la única gran ciudad donde el socialismo puede vencer. En Valencia, Sandra Gómez, la vicealcaldesa, quiere ser la candidatas ocialista y mantener la coalición con Compromís, y en Madrid se mantiene el silencio sepulcral. Se quiere dar la sorpresa en la capital y se han retra sado las primarias. El PSOE sabe que no va a ganar pero la fragilidad de Almeida y la incógnita del resultado de Ciudadanos alimenta la idea de que un cambio en la capital de España es posible.

De momento, ningún ministro o ministra

va a asumir nuevas responsabilidades. Al menos eso parece, porque en el PSOE han vuelto los tiempos «no» revueltos tras la remodelación de la cúpula de Ferraz. Lo más evidente, Las Palmas y Madrid han retrasado sus primarias. Si hay cambio de Gobierno por movimientos internos los marcará Pedro Sánchez que tras las filtraciones y de claraciones de sus entornos, ha decidido algo muy suyo: no mover pieza hasta que controle los tiempos. Quizá estemos en la clave: año nuevo, gobierno nuevo.

Hoy Sánchez se desplaza a Toledo y mañana a Zaragoza con el cónclave de presidentes autonómicos y dirigentes territoriales del partido. Con seguridad, más caña a Feijóo al que no le acompaña la suerte. Tras no votar a favor de la tramitación del impuesto a las energéticas el líder del PP le cayó un jarro de agua fría, más que fría. Ursula Von der Leyen, líder del PP europeo y de la Unión Europea, decidió seguir los pasos de Sánchez y aprobar un impuesto a las energéticas. ¿Nadie informó a Feijóo? El PP reaccionó evidenciando que está con el paso cambiado. No duden que en la calle Génova acusarán a Von der Leyen, si la cosa sigue así, de ser una infiltrada socialista en la UE.

El discurso de Feijóo cayó como un castillo de naipes, justo lo que busca el PSOE para poner pie en pared con respecto a las encuestas.

Los sondeos siguen siendo positivos para el PP pero las municipales y autonómicas no son las generales. El terreno de juego es distinto. Cierto que el PP no tiene la larga sombra de Ciudadanos y Vox no es lo que era, pero el PSOE se ha quitado la careta y está dispuesto a presentar batalla. Resistir en municipales y autonómicas puede significar ganar, o gobernar, tras las generales. Nada está escrito.

14 ESPAÑA

Viernes. 16 de septiembre de 2022 • LARAZÓN

#### Rebeca Argudo. BARCELONA

Se llama Javier Pulido y hasta hace muy poco nos referíamos a él como «el padre del niño de Canet». Tampoco conocíamos su cara. Pero ha decidido que no se va a esconder más. Eso no significa que no tenga miedo, al contrario: no ha sido fácil ni lo está siendo para ély su familia. «Claro que tengo miedo, dice, «pero el miedo es, como en Dune, la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Así que solo tengo dos opciones: agachar la cabeza o afrontarlo. Y he decidido afrontarlo».

Le veíamos por primera vez el pasado lunes a las puertas del juzgado número 12 de Barcelona, donde declaraba como testigo después de personarse como acusación particular contra los que publicaron mensajes de acoso contra él y su familia en las redes sociales. Pero su historia se remonta a meses antes, aunque siempre la han contado otras voces. Hoy es él mismo quien, por primera vez, lo explica todo. «En Cataluña hemos normalizado que la lengua vehicular en los colegios sea el catalán y que el español esté desaparecido», explica. «Ya cuando yo era pequeño era así, hace mucho tiempo de esto. Incluso el español se impartía en catalán, exactamente igual que como si fuese una lengua extranjera. A mí en el colegio, por ejemplo, me llamaban Xavi, cuando yo me llamo Javi, con J», apunta.

Pero es cuando se convierte en padre vsu hija empieza el colegio cuando Javi, con J, se plantea que la legalidad no es eso a lo que se han acostumbrado. «Hablé con la directora sobre el plan lingüístico», cuenta, «sobre si se ajustaba a la norma. Ellos conocían la legalidad, pero iban a aplicar lo estipulado, que era seguir con el catalán como lengua vehicular, así que salí de allí igual que entré, sin conclusiones. Y ahí es cuando me planteo dar un paso más y, después de hablarlo con mi mujer, nosponemos en contacto con la AEB (Asociación para la Escuela Bilingüe) y nos informamos. Esto es en 2019: Urquinaona ardía en ese momento, en la calle había una tensión brutal y pensamos que, si lo hacíamos, mejor con más gente. No queríamos encontrarnos solos».

Hasta quince familias en el colegio estaban interesadas en reivindicar el derecho de sus propios hijos a recibir las clases en castellano que contempla la ley. «Y nos reunimos todos con Ana

## «Tenía que hacer algo. En Cataluña se ha normalizado vivir con miedo»

Javier Pulido, padre de la niña acosada en Canet de Mar por pedir el 25% en castellano, rompe su silencio y cuenta a LA RAZÓN la «pesadilla» que han vivido por reclamar sus derechos

Losada (la presidenta de la AEB). Pero todas ellas acabaron desistiendo. Unos preferían ahorrarse problemas o reproches de sus vecinos y conocidos. Otros, trabajaban en la administración y temían sufrir consecuencias. Algunos, incluso reconocían abiertamente sentir miedo. Así que nos vimos solos».

Llegó la pandemia y con ella se paralizaba todo, incluidos los colegios. Y es en 2021, cuando ya empezábamos a retomar una relativa normali dady Cataluña vive también una cierta calma (con los presos por el procés ya en la calle), cuando parecía el momento idóneo para presentar la denuncia pertinente y reclamar que se cumpliera la ley. Justo en ese momento y no en otro, el Tribunal Supremo desestima la admisión a trámite del recurso presentado por la Generalitat de Cataluña y se hace firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obligaba a que todos los colegios de Cataluña sean bilingües.

«Y ahí empezó todo», explica Javier. «Nodieron nuestros nombre abiertamente, porque hubiese sido ilegal, pero sí se señala que hay una familia de Canet que ha dado ese paso. No se aportaba ninguna prueba ni ningún do cumento, no podían hacerlo, pero ya estaban señalando aunque no se filtrase el nombre. Nosotros optamos por no decir que éramos nosotros, por negarlo, al ver



Muchos profesores se hacen pasar por independentistas para conservar su puesto de trabajo»

«Se usa todo el poder político y mediático para poner la educación al servicio de la ideología»

«No es a favor del catalán ni por protegerlo: es contra el español, para marginarlo»

«Claro que tengo miedo, pero solo tenía dos opciones: agachar la cabeza o afrontarlo» la que se estaba armando. Lo sabían algunos íntimos y mis padres, pero nadie más. Aunque en realidad todo el mundo podía saber que era yo, porque nunca he escondido mis ideas, pero no lo podían acreditar de ningún modo. Eso nos daba cierto espacio». Un espacio y un respiro que solo duraría hasta que los padres del colegio se personaron en el procedimiento judicial y pudieron ver su nombre. «Desde ese momento empieza la pesadilla», asegura.

Una pesadilla que fue, en realidad, la explosión de un odio casi atávico en un pequeño pueblo y por parte de rostros conocidos. «Gente que estaba en mi día a día», comenta Javier, «con quien compartía días de playa y tardes con los niños. Incluso personas que habían estado cenando en mi casa días atrás, de pronto miraban para otro lado o evitaban cruzarsey coincidir conmigo. Las miradas de odio eran constantes». Consiguieron mantener a la niña al margen de la situación, lejos de todo hostigamiento. Pero el resultado de ese acoso ha sido una inmensa sensación de soledad y la sensación de abandono e indefensión.

«Entre los padres del cole hay gente muymilitante ycon mucha presencia en redes y a partir de ahí se inicia el incendio», explica. Un fuego que, Javier tiene esa convicción, fue orquestado y alentado desde el Gobierno autonómico y medios afines para señalar a un enemigo común. Los mensajes de acoso y odio se sucedían y multiplicaban y desde las redes se alentaba a «hacerpasarun infierno a esta familia» con el fin último de disuadir a cualquiera que se plantease seguir sus pasos, y defender sus derechos, por miedo a esa violencia mediática y hostigamiento.

Y llegó el punto de inflexión, un momento de sufrimiento tal que «me dije a mí mismo que tenía quehaceralgo», recuerda. Lo que pudiese, aquello que estuviese en su mano, por poco que fuera. «Pero tenía que hacer algo para tratar de romper esta dinámica que hemos normalizado aquí de vivir con miedo. Quiero contribuir a que la gente deje de hacerlo, deje de normalizarlo. Porque normalizarlo es legitimarlo, darle carta de naturaleza. Necesitamos que se nos escuche, que se sepa lo que estamos viviendo. Ocultarme me ha venido muy bien durante un tiempo, pero ha llegado el momento de dar la cara, de que se sepa lo que o curre. No podemos seguir callados y claudicando», señala.



Al respecto, Javier recuerda una anécdota que es muy sintomática del clima que se vive actualmente en Cataluña hoy: «Me reuní con una profesora del colegio para hablar del tema. Tuvimos que hacerlo casi como delincuentes, hablando bajito en la mesa del fondo de un bar. Ella me decía que los profesores eran en realidad todos muy abiertos y muy comprensivos, que la mayoría de ellos se hacía pasar por independentistas sin serlo para poder vivir con tranquilidad. Lo que me estaba contando es que tenían que fingir para conservar su puesto de trabajo. Y lo hacía con una normalidad absoluta. Eso es desolador. Imagina cómo

LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022



#### Entidades y familias, en la calle el domingo

Entidades y familias defensoras del bilingüismo en las aulas catalanas - como el propio padre de Canet, Javier Pulido-toman la palabra y liderarán este domingo en Barcelona una manifestación unitaria para exigir desde la calle el cumplimiento del 25% de castellano en las escuelas. «Las cosas tienen que empezar a cambiar, debemos dejar atrás los complejos», se conjuran en Escuela de Todos, la plataforma que lidera la Asamblea por una Escuela Bilingüe-la organización que lleva prácticamente 10 años luchando por el español como lengua vehicular-y que agrupa varias asociaciones, colectivos y padres a título individual. La cita será este domingo 18 en Barcelona, a las 12:30 horas y a los pies del Arco de Triunfo, a un paso del Palacio de Justicia de la capital catalana y sede del TSJC. Un emplazamiento cargado de simbolismo para reclamar que se respete la sentencia del castellano como lengua vehicular, incumplida por el Govern de Pere Aragonès. PP, Cs, Vox y Valents apoyan la movilización y estarán presentes.

debe ser la presión para que tu vida cotidiana sea hacerte pasar por algo que no eres, ocultar tus ideas para que tu día a día no sea invivible».

Esto, que deja helado a cualquiera, da una medida de lo que puede suponer dar la cara como está haciendo ahora Javier Pulido. «Se puso en funcionamiento todo el aparato político y mediático para perseguirlos», explica, «pero es que se está utilizando sistemáticamente todo el poder para poner la educación al servicio del partido, de la ideología. Antes disimulaban algo, pero ya no. Incluso Pere Aragonés se permite salir y decir abiertamente que se quiere construir la nación

alrededor de la lengua. Estamos normalizando que se construya, haciendo uso de nuestros serviciospúblicos, una idea de Nación que atenta contra la idiosincrasia de los ciudadanos y sus libertades. El fin último no es otro que cortar el vínculo con España, a la que consideran un país extranjero. Y mediante la lengua pretenden esaseparación. Siyo hubiese pedido el 25 porciento en inglés, me aplaudirían y apoyarían. A ellos les da igual el catalán, no es a favor del catalán ni es por protegerlo: es contra el español, para marginarlo y despreciarlo: para separarnos».

Ante esta situación, Javier considera que este problema, que es



Ha llegado el momento de dar la cara. No podemos seguir callados y claudicando»

«No es un problema exclusivamente de Cataluña: es de España. Los catalanes somos españoles» «de todos los españoles», debe afrontarse de manera distinta a como se está haciendo hasta ahora: «Con paciencia y pedagogía, sin caer en el insulto ni lo ofensivo. Sin violencias. Insistiendo una y otra vez en nuestras explicaciones y argumentos».

Por ello, este padre espera expectante, pero también con preocupación, la manifestación del próximo domingo 18 en Barcelona a favor del bilingüismo, de la presencia de ambas lenguas oficiales en las escuelas. «Tengo la esperanza de que la gente vea en este día la oportunidad de romper ese miedo, esa parálisis. De sentirsemenossolos y de atreverse a salir. Espero que lo hagan. Que vengan a manifestarse con nosotros por lo que es de todos, por la educación. Les diría a todos ellos que salgan a pedir que el Gobierno deje de instrumentalizar la educación tratando de modificar la sociedad y convirtiéndola en la que a ellos les gustaría. Es un abuso de poder que pretende crear la sociedad del futuro a su medida. Eso nos implica a todos, tengamos o no tengamos hijos. Y no es un problema exclusivamente de Cataluña: es de España. Los catalanes somos españoles. Yo invitaría a todos mis compatriotas a asistir el domingo, a que nos echen una mano a los españoles que vivimos aquí», sentencia.

## La «línea roja» del TC para Griñán «no es una barrera infranqueable»

Aunque de forma excepcional, el Constitucional ha suspendido condenas de más de cinco años de cárcel

#### Ricardo Coarasa, MADRID

El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán se enfrentará a una «líne a roja» del Tribunal Constitucional (TC) cuando acuda a la institución en amparo y solicite la suspensión cautelarde su condena a seis años de prisión por prevaricación y malversación. Por encima de los cinco años de cárcel, el TC no suele acordar la medida. Pero no siempre hasido así. De hecho, en sujurisprudencia al respecto el propio tribunal de garantías ha admitido que no se trata de una «barrera infranque able». Además, no es éste el único criterio que tienen en cuanto los magistrados del tribunal paraparalizar la ejecución de una pena mientras tramitan un recurso de amparo.

Aunque el TC ha reiterado en numerosas ocasiones esajurisprudencia (conocasión delos recursos de amparo de los condenados por el «procés», sin ir más lejos), en un reciente auto el tribunal vuelve a perfilar los requisitos que deben darse para esa suspensión cautelar que siempre resulta, en todo caso, excepcional (en cuanto supone la paralización de una condena acordada en sentencia firme) y de aplicación restrictiva.

Enesaresolución (auto 100/2022, de 16de junio por el que se deniega la suspensión a un condenado a ocho años de prisión por tráfico de drogas), los magistrados dejan claro que el criterio prioritario a valorares «el del agrave dad de la pena» y hacen hincapié en que de forma reiterada el TC ha aplicado «como directriz inicial» que la pena no puedaser superior a los cinco años de prisión. ¿Por qué esa barrera? Porque es la que separa en la legislación penal a las penas graves de las menos graves.

Pero pese a ser importante, no es éste el único criterio avalorar. También se tiene en cuenta la gravedad de los hechos en juiciados, su «trascendencia social», el tiempo que reste de cumplimiento de la pena (en el caso de Griñán, toda, pues no ha cumplido prisión provisional). En la medida en que si resta poco tiempo el amparo puede perder su finalidad (sifinalmente se conce de yel condenado ha permanecido en prisión, el daño ya es irreparable).

En esa misma resolución se constata que, aunque la condena sea superior a cinco años de prisión, excepcionalmente el TC ha accedido a su suspensión. Pero vinculando esa decisión, esosí, «al tiempo de cumplimiento efectivo que reste por el cumplimiento previo de una parte sustancial de la pena impuesta» (algo que no su-

#### Veinte días para instar la nulidad de la sentencia

Tras la notificación de la sentencia de los ERE, la defensa de Griñán y las del resto de condenados disponen de veinte días de plazo para plantear ante el Tribunal Supremo el incidente de nulidad de la sentencia. Se trata de la última oportunidad (normalmente estéril) de tumbar el fallo ante una supuesta vulneración de derechos fundamentales. Y, sobre todo, es necesario para poder cursar la petición de amparo al TC. Si se estima el incidente, lo normal es que no tenga efectos suspensivos de la pena. Tras pronunciarse el resto de las partes (en un plazo de cinco días), el Tribunal Supremo resolverá.

> José Antonio Griñán ha sido condenado a seis años de prisión



El Constitucional valora igualmente el riesgo de fugay la posible desprotección de las víctimas por la aplicación de la medida.

Pero en los autos de 17 de junio de 2020 en los que se rechaza suspender la ejecución de las condenas en la causa del «procés» a Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, el Pleno del Constitucional apunta otro requisito a tener en cuenta. «También se pueden denegar la suspensión de penas privativas de derechos si estas penas tienen una duración muy superior al tiempo normal de tramitación de un recurso de amparo».

En cuanto al riesgo de fuga, el TC señala que aunque se trata de «un factor impeditivo de la suspensión cautelar, el hecho de que tal peligro no concurra no determina que dicha medida deba otorgarse sin más». Es, por tanto, «una condición necesaria, pero no suficiente por sí sola».

En una de esas resoluciones, el tribunal precisa que la reglageneral debe ser «la improcedencia» de la suspensión al suponer «una perturbación de lafunción jurisdiccional que comprende la potestad de hacer ejecutar lo juzgado». De ahí que solo se adopte « cuando la ejecución del fallo cause al solicitante de amparo un perjuicio irreparable en los derechos fundamentales» invocados en el amparo.

La barrera de los cinco años, en todo caso, «no siempre constituye una barrera infranqueable para la obtención de la suspensión cautelar», matiza.

Otro auto, éste de 9 de febrero de 2004, se refiere a una docena de casos en los que, entre 1993 y 2002, elConstitucionalacordó la suspensión cautelar en condenas superiores a cinco años. Por ejemplo, en el caso de un condenado a doce años de cárcel por violación, porque el tribunal sentenciador no ordenó su ingreso en prisión y no se apreció riesgo de fuga. En otros casos, la medidase justificó por haber cumplido ya la mitad de la pena de forma preventiva (condenas de siete y once años) o por la «pérdida de eficacia del amparo».

Esa «línea roja» sí lo fue, sin embargo, para Iñaki Urdangarín, condenado a cinco años y diez meses por el «caso Nóos». Tras solicitar en 2019 la suspensión cautelar, el TC nisiquiera admitió a trámite su recurso de amparo. Pero incluso conpenas inferiores, eltribunalha des estimado elamparo (sinentrar a valorar una posible suspensión de la pena), como le sucedió a la cantante Isabel Pantoja en 2015 tras ser condenada a dos años de cárcel por blanqueo.



LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022

#### ...y más



Una calle de Melilla, donde también se habla el tamazight

#### Senado

## Compromís exige que el tamazight se iguale a otras lenguas del Estado

Se trata de una de las cuatro lenguas más habladas en Marruecos

Andrés Bartolomé. MADRID

Elpasado mes de julio, el senador de Compromís Carles Mulet, de visita en Melilla para denunciar los últimos sucesos en la frontera, compartió su deseo de que desde las instituciones se reconozca «la riqueza del tamazight» –una de las cuatrolenguas bereberes más hablada en Marruecos y usada en buena parte de la Ciudad Autónoma española, en su opinión «la gran desconocida». Se trata de

una viejareivindicación delhiperactivo senadorpor Valencia – en
seis años ha registrado más de
30.000 iniciativas y preguntas
parlamentarias – quien considera que la actual redacción de la
Ley de Memoria discrimina a
buena parte de la «pluralidad
cultural» del Estado, y entre las
cerca de 80 enmiendas que la
coalición ya ha registrado a la
nueva noma – que está a punto
de llegarala Cámara Alta –, figura
equiparara todas las lenguas que

para Compromís sufrieron alguna persecución por parte del franquismo, pero no solo las lenguas y culturas vasca, catalana y gallega o romaní, sino incluyendotambién «la represión» sufrida en la pedanía de El Carche, en Jumilla (Murcia) o el menosprecioal propio tamazight -con programación en la televisión local de Melilla- y el árabe ceutí.

No es la primera vez que el partido valenciano busca el reconocimiento oficial de la lengua bereber en Españao, al menos, una aportación económica para su preservación. La última noticia al respecto señalaba que el Gobierno no daría ayuda económica al tamazight dentro del programa de «nueva economía de la lengua» de los PERTE (Proyectos

Es una petición incluida en las 80 enmiendas de la coalición a la ley de Memoria Estratégicos para la Recuperacióny Transformación Económica). Fue la respuesta que se dio el pasado agosto a otra interpelación parlamentaria de Carles Mulet, que quería saber si «todo el patrimonio lingüístico del Estado tiene la misma importancia» para el Gobiemo.

Según el senador, «es completamente injusto y discriminatorio, ya que se persiguió como mínimo porigual otras lenguas y culturas, yn o es lo mismo hablar de lengu a catalana para equiparar la lengua común de Catalunya, País Valencià, Baleares o comarcas de Aragón y Murcia, como si todos formaran parte de una misma cultura: existen las culturas propias más allá de la lengua común, igual que pasaría con el asturiano, pero no sería equiparable a la cultura propia de Asturias con las otras zonas asturiano hablantes como la región leonesa, Extremadura o Cantabria; o no es lo mismo la represión de la lengua y cultura gal lega como la del Bierzo, que va más allá del idioma gallego, y así en todos los casos».

Enotrade sus iniciativas, Mulet pedía hacedos años al Gobierno «reformular el Instituto Cervantes» para que incluyera el tamazight y la dariya bereber como idiomas no oficiales a proteger. El Ejecutivo respondía que «el Instituto ha programado "actosculturales" relacionados con Asturias (64 actividades); ninguna conelberebertamazight de Ceuta y Melilla; con la cultura cántabra (24); otras 15 con el aranés ylacultura occitanay cátara; 181 relacionadas con el País Vasco; 52 con Extremadura: 226 con Galicia; 133 con Castilla y León; ninguna para el portugués y 7 con la culturaromaní». Aseguraba además mantener «una fluida relaciónconla Dirección General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana». Un grado de implicación que no fue del agrado del senador, quien calificó de «hirientes» las respuestas.

Respecto al tamazight, ya en 2009 Coalición por Melilla (CPM) demandó que se convirtiera en una asignatura optativa en la ESO, pero la posibilidad de incluirlo en la enseñanza reglada parece bastante lejana. En esa época, a varios partidos nacionalistas se les ocurrió pedir en el Parlamento que se pusiera al mismonivel que el castellano en Ceuta y Melilla.

#### Opinión

#### Era el hombre blandengue

José Lugo

ese a los más de mil folios de la sentencia de los ERE, ya preparan la alfombra de terciopelo para que Griñán se salve porque «no se llevó un duro» y no se merece entrar en el talego. La izquierda romanticona, que orbita sobre el PSOE, habla del indulto como de una necesidad, como de un acto de Justicia, olvidando la sustancia del texto y destacando la venerable figura de un expresidente que vivía en Babia sin saber lo malos que eran sus subordinados. Si sólo fuera eso, que toda la culpa la tienen los de la Consejería de Empleo, este calvario vergonzante hubiera quedado en una golfería, como tratan de hacernos creer desde que saltó la libre, pero además de los casi 700 millones de euros malversados, se truncó, lo que es peor, para siempre, la confianza de los andaluces en sus gobernantes.

Envueltos en una red de la que unos tuvieron rédito monetario y otros político, la gente dejó de creer en ellos. Habrá quien encuentre las siete diferencias entre una cosay la otra, pero en muchas ocasiones no es que vayan de la mano, es que directamente significan lo mismo: robar y mandar. Quien siga empeñado en negar la evidencia sólo podrá caer o en la necedad o en la maldad, porque ya no hay duda de cómo trincaron, repartieron y gastaron la pasta impunemente. El proceso toca a su fin para los curritos, para los de clase turista, porque los que viajan en primera saben que cuentan con el apoyo de Pedro Sánchez, que ya tiene el fuego encendido para cocinar un indulto gracias a los dos votos particulares que ponen en duda que hubo malversación. Ya todo es posible en un Gobierno con la oposición dentro, al que apoya Bildu y que ya sacó de la cárcel a los políticos catalanes condenados por promover la independencia de Cataluña.

¿Quécabe esperar? La sentencia del Supremo no se lo pone fácil, pero Sánchez siempre puede decir que Griñán no sabía nada, que pasaba por allí, que fueron los otros, que era el hombre blandengue de los ERE... ▶Cumbre en Samarcanda. En su primer encuentro tras la invasión de Ucrania, los líderes de Rusia y China se ofrecen a liderar un «mundo cambiante»

## Putin y Xi desafían el orden mundial occidental

M. Sánchez-Cascado, HONG KONG

i Jinping ha dejado atrás casi mil días conduciendo su política exterior por videoconferencias, para subirse a un avión rumbo a un a cumbre de segurida d regional en Uzbekistán v así formalizar el 39 encuentro con su «socio sin límites», Vladimir Putin. Tras su último encuentro en febrero, las dos potencias hicieron historia al establecer una asociación degran alcance. Unas semanas después, Putin invadió Ucrania y se ha erigido un sólido bloque de poder autoritario en Extremo Oriente.

Putin condenó los esfuerzos políticos por crear un «mundo unipolar» que han adquirido «una dimensiónmuydesagradable»yson «completamente inaceptables». Al mismo tiempo, el jefe de Estado ruso condenó las provocaciones de EE UU en el estrecho de Taiwán y por otro lado subrayó: « Apreciamos mucho la posición equilibrada de nuestros amigos chinos en relación con la crisis ucraniana».

El cara a cara de los dirigentes se produjo al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS). Xi, por su parte, declaró que su país quería aportar estabilidad y energía positiva a un «mundo caótico» sacu-



El calendario del mencionado encuentro, que seproduceunmes antes de que Xi reciba un tercer mandato de cinco años como líder del Partido Comunista Chino, demuestra la confianza que tiene incluso antes de su esperada confirmación el 16 de octubre, que le consolida como el líder supremo más poderoso desde Mao.

Esta cumbre está marcada por un espíritu de «frente antioccidental», con la participación de un Putin debilitado yen plena guerra ucraniana, el presidente iraní Ebrahim Raisi, enfrascado en un tira y afloja sobre el programa nuclear; el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, miembro de la OTAN pero solitario en sus aventuras diplomático-militares, y el primer ministro indio, Narendra Modi, que se hadistanciado de Occidente en relación con Ucrania.

El objetivo es demostrar que los anatemas y las sanciones de Occidente no son suficientes para aislar aun país. Los medios de comunicación chinos subrayan además el hecho de que el evento en el antiguo sultanato reúne a representantes del 41% de la población



#### Análisis

## ¿Un «matrimonio de conveniencia»?

#### Jonathan Sullivan

#### ¿China y Rusia fortalecerán su relación en temas militares y económicos?

La relación bilateral es complicada. Está plagado de preocupaciones estratégicas, desconfianza y sospecha. Durante un tiempo fue un «matrimonio de conveniencia», un intercambio de bienes que ambas partes, en términos de re-

cursos naturales y bienes manufacturados, pero que también ofrecía un grado de apoyo mutuo a medida que las economías avanzadas occidentales colocaban a ambos países en la cesta de «amenaza autoritaria». Después de Ucrania es más que un matrimonio de conveniencia. Para Rusia, China es un salvavidas que previene el colapso económico y el aislamiento global. Para China, Rusia está endeudada, v Pekín seguramente sacará un precio de alguna

manera, pero también es una responsabilidad. Después deaños de demostrar que es más capaz de defender sus propios intereses y menos preocupada por molestar a Occidente, la apuesta de China por Rusia ha consolidado la impresión en Occidente de que no está interesada en mantener el «orden internacional basado en reglas». Refuerza la impresión de que el mundo se está dividiendo entre democracias en competencia y regímenes autoritarios. Si

bien China es rica, poderosa y ha comenzado a preparar se para una mayor autosuficiencia en numerosos sectores militares y económicos, está altamente globalizada yaislarse de «occidente» no es una estrategia. Por lo tanto, Chinatiene un delicado equilibrio.

#### ¿Prefiere China debilitar a su viejo rival ruso dejando que el Kremlin pierda la guerra de Ucrania?

Rusia es lo suficientemente débil como para que China no tenga mucho que temer de su «rival». Rusia y China simplemente no están al mismo nivel. Por supuesto, quedan elementos de rivalidad, especialmente en lo que respecta a la competencia por la influencia en Asia Central, pero Rusia es definitivamente el «hermano pequeño» en esta relación. Por el momento, Rusia tiene poco que decir al respecto (necesita a China), pero en algún momento esta dependencia y subordinación pueden convertirse en un problema para Putin en casa con los nacionalistas rusos. Como «hermano mayor» en esta relación, China obtiene algunas ventajas. Rusia está perjudicando a «Occidente",

LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022



mundial y del 24% de la riqueza del planeta. La declaración sino rusa de un nuevo orden mundial responde al impulso de las alianzas tejidas por Joe Biden, que está desarrollando su versión del mismo concepto. La aparición de bloques como QUAD (EE UU, Reino Unido, Japón e India) o AUKUS (Australia, Reino Unido y EE UU) han agitado la geopolítica.

El oso y el dragón no son «alia-

dos» en el sentido literal, sino una estructura flexible sin obligaciones que converge en su apreciación denigrante de unorden mundial occidental cuyas injusticias denuncian, es decir, su exclusión. Si la guerra de Ucrania se ha convertido en una obsesión para la seguri daden Occidente, en China, en India yen otros países se percibe como una demostración más del «doble rasero».

un beneficio para China que obtiene sin tener que hacer nada por sí misma. Rusia es un gran país vecino con armas nucleares sobre el que China ha ganado una influencia sustancial. Así que no creo que China quiera debilitar deliberadamente a Rusia. De hecho, enlos últimos días ha hablado en términos más fuertes sobre el apoyo a los objetivos y la justificación de Rusia para la invasión. Al mismo tiempo, China no quiere apoyar explícitamente el esfuerzo bélico de Rusia, por el impacto que tendría en sureputación y el temor a sanciones secundarias de Occi-

dente. China ha obtenido algunos beneficios de la guerra, pero nadie, incluida China, se beneficiará realmente de un conflicto prolongado en Ucrania. Por lo tanto, es una situación complicada para China, y me imagino que no la esperaban: o no sabían que se avecinaba la invasión o estaban de acuerdo con la evaluación de Putin de que habría una acción militar rápida y limitada y todo terminaría.

Jonathan Sullivanes Dtor. del Programa de China en el Asia Research Institute

#### Día 205 de la Guerra en Europa 🥟



## Von der Leyen: «La adhesión de Ucrania, en buen camino»

La presidenta de la Comisión pide en Kyiv más ayuda militar para el Ejército ucraniano

Rostyslav Averchuk. LEÓPOLIS

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Kyivayer por tercera vez desde el inicio de la invasión rusa. «Es impresionante ver la velocidad, la determinación, la precisión con la que estáis progresando.Los apoyamos donde podemos», dijo enuna conferencia de prensa con Vlodimir Zelenskiy. Von der Leyenindicó que la UE nunca podría «igualar el sacrificio» que los ucranianos están haciendo en su «lucha por la democracia, por la humanidad, por el respeto del Estado de derecho internacional», pero aseguró que la UE y Ucrania «son amigos para siempre». Prometió 150 millones de euros de fondos de la UE para ayudar a los desplazados internos en Ucrania a capear el invierno, así como 100 millones para ayudar a preparar refugios antibombas en las escuelas que no pueden iniciar el nuevo curso debido altemor a los ataques rusos con misiles.

Vonder Leyen también felicitó a los ucranianos por eléxito des u ofensiva en Jarkiv e insistió en que «es absolutamente vitaly necesario» que todos los Estados miembros «apoyen a Ucrania con el equipo militar que necesitan para defenderse», diciendo que Ucrania demostró que era capaz si estaba bien equipada.

Zelensky agradeció a la UE su apoyoyreveló que Kyivestaba en conversaciones con cinco países sobre las entregas de los sistemas de defensa aérea a Ucrania. Reveló que ha habido avances en cuanto a los sistemas IRIS-T y NA-SAMS, pero advirtió que las demoras en las entregas de los sistemas de defensa aérea provocan la pérdida de vidas. Ucraniaha estado pidiendo repetidamen-

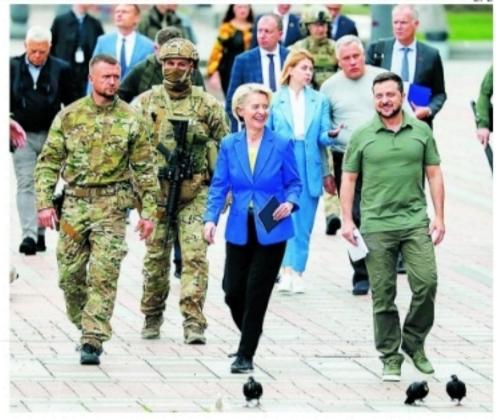

Ursula von der Leyen con Volodimir Zelenski, ayer en Kyiv

te la entrega de sistemas de defensaaérea y la aceleración general de las entregas de armas, mientras Rusia se ha embarcado en una serie de ataques contra objetos de importancia crítica de la infraestructura social.

Los ataques con misiles contra la infraestructura de producción y transmisión de electricidad en Jarkiv fueron seguidos por ataques contra la presa en Kryvyi Rih, la ciudadnatal de Zelenki. El daño alapresa en ataque el miércoles provocó el rápido aumento del nivel del agua en el río Ingulets y la inundación en partes de la ciudad. El presidente ucraniano reaccionó dirigiéndose directamente a los militares rusos y acusándolos de cobardía y de librar una guerra contra los civiles en Ucrania. Sin embargo, ayer siguió otro ataque contra un complejo industrial en la misma ciudad, así como ataques en la región oriental de Kirovograd.

Tras visitar la ciudad liberada de Izium el miércoles, el automóvil de Zelenski sufrió un accidente de tráfico tras ser golpeado por otro automóvil cuando el convoy presidencial se movía en Kyiv el miércoles por la noche. Zelenski fue chequeado por un médico que no encontró «lesiones graves», según el secretario de prensa del presidente. Zelenski pudo continuar con su apretada agenda al día siguiente sin rastros aparentes de lesiones.

Mientras, la junta directiva de la Organización Internacional de Energía Atómica, que está compuesta por representantes de 35 Estados miembros de la ONU, adoptó ayer una resolución que exige que Rusia ponga fin a su ocupación de la central nuclear de Zaporizhia. Solo dos países miembros, Rusia y China, vota-

ron en contra. La resolución «deplora las persistentes acciones violentas de la Federación de Rusia contra las instalaciones nucleares en Ucrania, incluida la presencia continua de las fuerzas rusas y el personal [del organismo nuclear ruso Rosatom en la planta de energía nuclear de Zaporiyia» y se basa en las conclusiones de la misión de la OIEA.



20 INTERNACIONAL Viernes. 16 de septiembre de 2022 • LARAZÓN



La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, acudió a yer al Parlamento para presentar su dimisión

## La derecha ya negocia un nuevo Gobierno en Suecia

Pras dimitir como primera ministra, Andersson se ofrece a los conservadores para evitar un pacto con la ultraderecha

Pedro G. Poyatos. ESTOCOLMO

Tal y como había anunciado el miércoles tras reconocer su derrotafrente aladerecha, que logró una exigua mayoría en las elecciones del pasado domingo (176 diputados y el 49,5% de los votos frente a los 173 y el 48,8% del bloque de izquierdas), Magdalena Andersson, acudió ayer al «Riksdag» (Parlamento) para presentar su dimisión al presidente de la Cámara, Andreas Norlén.

Fiel al «cordón sanitario» a la extrema derecha, la dirigente socialdemócrata sueca tendió su mano al líder del Partido Moderado y aspirante a primer ministro, Ulf Krsitersson, para negociar un Gobierno. «Le he comunicado [a Norlén] que si los conservadores cambian deideay quieren colaborar conmigo en vez de con el SD [ultras Demócratas Suecos], mi puerta está abierta», aseguró.

Andersson permanecerá ahora

como primera ministra en funciones hasta Kristersson sea nominado por el presidente de la Cámara
para formar Gobierno y días después se someta a la confianza del
Riksdag, donde debe obtener al
menos 175 votos a favor (o más
apoyos y abstenciones que votos
en contra). La apertura del nuevo
Parlamento está prevista para el 27
de septiembre, por lo que como
muyprontopodría convocarse una
sesión de investidura cuatro días
después, el 1 de octubre.

Todo dependerá del ritmo de las negociaciones entre los cuatro partidos que esperan gobernar Suecia los próximos cuatros años (conservadores, cristiano de mócratas, liberales y ultra derechistas). Precisamente, el encaje de estos últimos, que fueron la segunda fuerza más votada el domingo (20,5%), son la principal fuente de discrepancia en el bloque.

Kristersson planea un Gobierno en minoría entre conservadores y cristianodemócratas apoyado parlamentariamente por ultras y liberales, que se niegan a entrar juntos en el Ejecutivo, Sin embargo, tras superar a los conservadores por primera vez, los Demócratas Suecos tal vez no se conformen con estar al margen de los cargos gubernamentales y reclamen más influencia política.

Primera mujer en ocupar la jefa-

tura de Gobierno en Suecia, Andersson ha tenido un mandato breve, pero marcado por problemas internose internacionales. Su comienzo en noviembre va fue accidentado cuando dimitió pocas horas después de ser investida por el Parlamento el 24 de noviembre tras abandonar Los Verdes el Gobierno de coalición. Andersson volvió aser elegida cinco días después al frente de un Ejecutivo social de mócrata que solo contabacon 100 de los 349 escaños del «Riksdag», lo que le obligó a buscar el acuerdo permanentey por separado con el Partido dela Izquierda y los centristas, aliados parlamentarios del Gobierno, pero con posiciones diametralmente opuestas.

En el ámbito internacional, la líder socialdemócrata tuvo que hacer frente a la invasión rusa de Ucrania, que derribó históricos tabúes de la política exterior sueca. El paísnórdico aceptó por primera vez desde laguerra de Finlandia en 1939 enviar armamento a países en conflicto y, lo que aún es más importante, abandonó dos siglos de no aline amiento militar para integrar a Suecia en la OTAN. Una decisión a la que la opinión pública y su propio partido se oponían antes de que el 24 de febrero la historia de Europa abriera un nuevo einexplorado capítulo tras treinta años de armonía.

## La Eurocámara no considera a Hungría una democracia

Una resolución presiona a la Comisión para bloquear los fondos a Budapest

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

Según el Parlamento Europeo, Hungría ya no es una democracia. La Eurocámara decidió ayer votar una resolución que no solo denuncia la deriva autoritaria del país, un análisis que también comparte la Comisión Europea, sino que da un paso más al calificar el sistema magiar como «un régimen híbrido de autocracia electora», en un texto que ha contado con el respaldo mayoritario de 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones. Aunque este dictamen tiene un valor puramente simbólico, supone una fuerte baza para presionar a otras instituciones a las que la Eurocámara acusa de haber mirado para otro lado y haber fomentado, con sus lentas decisiones, esta situación.

Para saber si estas presiones surten efecto habrá que estar muy pendiente a los próximos pasos que dé el Ejecutivo comunitario. Se espera que dentro de unosdías - puedeque estemismo domingo-la Comisión decida por primera vez utilizar el mecanismo sobre el respeto al Estado de derecho que le permite congelar los fondos de aquellos países cuya deriva autoritaria y casos de corrupción ponen en peligro la ejecución de las ayudas. Este instrumento fue aprobado hace dos años, pero el Ejecutivo comunitario decidió esperar a dar este paso hastaque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se hubiese pronunciado sobre la legalidad de esta nueva herramienta. Hasta el momento, la Comisión se ha limitado a no dar luz verde al fondo específico pospandemia, convirtiendo a Hungría en el único país de los Veintisiete que no se está beneficiando de este auxilio europeo. A pesar de esto, el Ejecutivo comunitario tiene ahora en su poder la posibilidad de activarla congelación de otras partidas que incluyan, por ejemplo, los fondos agrícolas o los que reciben las regiones, aunque se espera que desde la activación del procedimiento hasta la retirada efectiva de los fondos comience un proceso de diálogo para evitar que la sangre llegue al rio.

En 2018, el Parlamento Europeo decidió activar el artículo 7, el conocido en los pasillos europeos como el botón nuclear. Un procedimiento que en su último estadio puede llegar a desencadenar la pérdida del derecho de voto en el Consejo. A pesar de esto, la necesidad de alcanzar la unanimidad en esta última fase y el previsible apoyo de Polonia, país que se encuentra en la misma situación, ha hecho que este procedimiento se encuentre en punto muerto. En el caso de Polonia, la Comisión ha decidido dar un voto de confianza al país ydesbloquearelfondopostpandemia, al entender que su gobiemo estaba dando pasos para

Brusela aplicará el instrumento que congela las ayudas de la UE por violar el Estado de derecho

El Gobierno de Orban denuncia que el texto de Estrasburgo insulta a todos los húngaros

hacer cambios en el sistema judicial. La guerra en Ucrania y el papel del país en la acogida de refugiados también ha conseguido una nueva sintonía entre Varsovia y Bruselas.

En elcaso de Hungría, lasituación ha ido deteriorándose a marchas forzadas, sobre todo después de que Fidesz, el partido del primer ministro, Viktor Orban, decidiera abandonar antes de ser expulsado el paraguas del Partido Popular Europeo (PPE). Hasta ese momento, la delegación alemana del PPEhabía protegido a Orban, al entender la membresía de su partido dentro de la formación conservadora le hacía más fácil de controlar.

INTERNACIONAL 21

#### Wang Kwo-Tsai

a Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) desarrolla reglamentos y normas comunes para la aviación civil. Los países cumplen con las directivas de la OACI para garantizar el crecimiento seguro y orden ado de la aviación civil internacional. La 41ª Asamblea trienal de la OACI, que se celebrará entre el 27 de septiembre y el 7 de octubre de este año en Montreal, Canadá, será el mayor evento de la OACI desde que comenzó la pandemia. Así, el encuentro será simbólico para apoyar la recuperación del sector de la aviación. Además, muestra la importancia de la colaboración entre todas las partes interesadas en la comunidad de la aviación internacional. Hacemos un llamamiento a la OACI para que se reconecte con Taiwán en un esfuerzo colectivo para lograr el objetivo de un cielo sin fisuras.

La OACI, un importante foro que impulsa el desarrollo de la aviación, es donde las autoridades de aviación civil debaten a suntos tales como la seguridad de la aviación, los servicios de navegación a érea, la protección del medio ambiente y la economía de la aviación. Todos ellos inciden en el desarrollo del sector de la aviación civil de cada país. Dado que la industria de la aviación mundial se ha visto especialmente afectada por la pandemia, la colaboración entre todas las partes interesadas en apoyar la salud de los pasajeros y la seguridad en los viajes es más importante que nunca. Ninguna autoridad de aviación civil debe ser excluida. La OACI celebrará su 41ª se sión de la Asamblea con el objetivo declarado de «reconectar el mundo». Incluir a Taiwán ayudaría al mundo a cumplir con este objetivo.

#### Compartir experiencias

La Región de Información de Vuelo de Taipéi de Taiwán (Taipei FIR, siglas en inglés) es parte de la red de la OACI de más de 300 FIRs. La Administración de Aeronáutica Civil de Taiwán (Taiwan CAA, siglas en inglés) es la única entidad supervisora y es responsable de la gestión segura del tráfico aéreo en toda la FIR de Taipéi. Ofrece una amplia gama de servicios de información y coordina las rutas aére as para garantizar la seguridad y la eficiencia de todas las aeronaves y pasajeros que llegan, salen y transitan por la FIR de Taipéi. Los esfuerzos de la FIR de Taipéi se han visto obstaculizados por las acciones recientes de China. En agosto de 2022, China realizó ejercicios militares unilateralmente alrededor de Taiwán con escaso margen de aviso. Esto afectó a las rutas aéreas internacionales y puso en peligro la seguridad de la aviación en la FIR de Taipéiy en las FIR ve cinas. En un esfuerzo por evitar el peligro y aliviar los problemas de seguridad, la CAA de Taiwán tuvo que planificar y guiar precipitadamente el tráfico aéreo, incluidas muchas aeronaves extranjeras que salían, llegaban o transitabanpor la FIR de Taipéi. La situación sobrecargó a las aerolíneas con costes adicionales debido a su necesidad de realizar viajes más largos y costosos, e incrementó sustancialOpinión

## Un cielo sin fisuras

▶Desde Taiwán hacemos un llamamiento para entrar en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

El encuentro de

Canadá será simbólico

para apoyar el sector

mente el riesgo imprevisto. Tanto desde la perspectiva de la gestión del riesgo como de la seguridad, la OACI debería permitir que la CAA de Taiwán participe en la OACI para poder comunicarse con otras FIRsyproporcionar y obtener información oportuna a través de la OACI.

Compartir las experiencias de aviación de Taiwán para lograr el objetivo de la OACI de una aviación sin fisuras. A pesar del grave efecto que la pandemia ha tenido en el mundo durante los últimos dos años, la

CAA de Taiwán ha hecholosmayoresesfuerzos para mantener el sólido historial deseguridad de la FIR de Taipéi, mientras se adhiere

diligentemente a las medidas antipandémicas pertinentesy cumple con los Normas y Prácticas Recomendadas por la OACI. Con un esfuerzo conjunto de las partes interesadas de la aviación civil y el gobiemo, las aerolíneas nacionales de Taiwán han estado entre las pocas aerolíneas del mundo que se han mantenido rentables y no han eliminado puestos detrabajo. Además, según las estadísticas para 2020 y 2021 del Consejo Internacional de Aeropuertos, el Aeropuerto Internacional Taoyuan de

Taiwán, el más grande de Taiwán, fue el cuarto aeropuerto más transitado del mundo para carga aérea internacional. Los avances tecno-

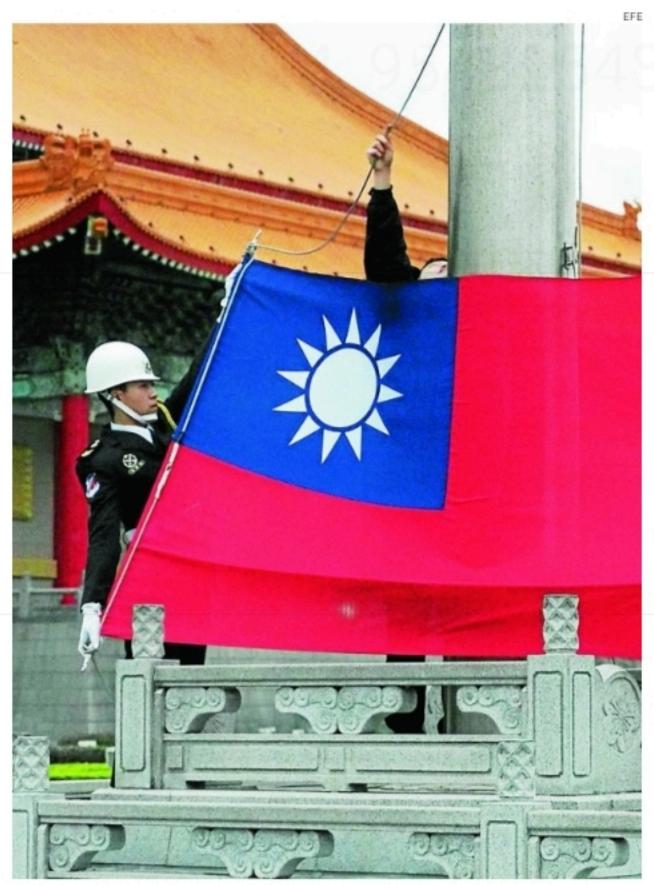

Soldados realizan la ceremonia de la bandera en la plaza de la Libertad, en Taipéi

lógicos han provocado un desarrollo y cambios sin precedentes en la aviación. Los drones son un ejemplo de ello. Dado que el uso más generalizado de drones plantea un riesgo potencial para la seguridad de la aviación y las operaciones aeroportuarias, la OACI ha estado revisando o adoptando disposiciones en los materiales de orientación relacionados con los sistemas de aeronaves no tripuladas. A pesar de la falta de acceso a la información de la OACI, la CAA de Taiwán ha establecido mecanismos de gestión relevantes de manera oportuna para mantener la seguridad de la aviación dentro de la FIR de Taipéi y contribuir al mismo tiempo a impulsar el desarrollo de industrias relacionadas con los drones. El 31 de marzo de 2020 entró en vigor un capítulo dedicado a los drones en la Ley de Aviación Civil de Taiwán. Al mismotiempo, se activó en línea un sistema de aplicación en internet llamado Sistema de Información de Gestión de Operaciones de Drones. Además, para mantener el funcionamiento seguro de los aeropuertos y detectar actividades ilegales de drones, la CAA de Taiwán instalós istemas de defensa para drones en varios aeropuertos. La CAA de Taiwán también ha comenzado a planificar un sistema de automatización de control del tráfico aéreo de próxima generación para garantizar que su sistema de gestión de tráfico aéreo satisfaga las futuras ne cesidades operativas de la FIR de Taipéi. El objetivo de ello es contribuir a una mayor eficiencia de la navegación regional y mundial. Taiwán está dispuesto a compartir sus experiencias de aviación con otros país esy espera aprender de ellos para mejorar la seguridad de la aviación.

#### La aviación internacional

El llamamiento de Taiwán para ser incluido en la OACI ha sido cada vez más reconocido por la comunidad internacional. Como parte interesada importante en la comunidad de la aviación internacional, Taiwánse toma muy en serio su responsabilidad de salvaguardar la seguridad de la aviación. La participación en la OACI permitiría a Taiwán, junto con todos los demás países, contribuir al mayor desarrollo de la aviación mundial val bienestar de todala humanidad. Durante muchos años, la CAA de Taiwán ha mantenido los más altos estándares de servicio y seguridad para la FIR de Taipéi. También ha trabajado arduamente para cumplir con las Normas y Prácticas Recomendadas por la OACI. La OACI eligió el tema «reconectar el mundo» para la Asamblea de este año a fin de promover la recuperación de la aviación mundial. Ha llegado el momento de que la OACI se reconecte con Taiwán. Para seguir contribuyendo a la aviación civil internacional, la CAA de Taiwán aspira a compartir sus experiencias profesionales y a participar, de manera significativa y profesional, en la 41ª Asamblea de la OACI, para ayudar al mundo a cumplir el objetivo de la OACI de una red sin fisuras para la seguridad de la aviación.

#### El dato

## 1,905

euros de media por un litro de diésel en España

#### El precio medio de los

carburantes ha bajado esta semana, en concreto, un 1,74% en el caso de la gasolina y un ligero 0,83% en el del diésel, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. 1,748 euros cuesta el litro

de gasolina 95



#### La empresa

## H&M

#### La cadena sueca de ropa Hennes & Mauritz (H&M) cerró su tercer trimestre

fiscal con una facturación de 57.450 millones de coronas suecas (5.382 millones de euros), lo que equivale a un alza del 3% gracias al tipo de cambio.

#### La balanza



#### Los españoles han gastado en sus vacaciones este verano

910 euros de media, una cifra similar a los 914 euros de media de 2021, según se refleja en el Observatorio Cetelem Estacional, que también resalta que este gasto es un 23% inferior a lo planificado.



#### La filial de construcción de Ferrovial se ha adjudicado

su mayor proyecto hasta la fecha, un contrato en consorcio con Vinci que comprende el diseño, la construcción y la financiación de un tramo de 6,7 kilómetros de una línea del Metro de Toronto (Canadá).

Javier de Antonio. MADRID

l examen revisionario de la Contabilid ad Nacional llevado a cabo por el «nuevo» INE de Elena Manzanera ha llevado a corregir al alza el PIB de 2021, hasta el 5,5 %, cuatro décimasmás, pero haaumentado cinco décimas la caída del crecimiento de 2020, al 11,3%, yno del 10,8% registrado hasta ahora. Por tanto, la pandemia hundió la economía española más de lo que se creía hasta ahora, pero la recuperación fue ligeramente superior a la establecida hasta ahora. Pero, ¿por qué? Porque la demanda interna -es decir, el consumo del país-fue el catalizador del empuje en el crecimiento la que sostuvo el crecimiento -con una subida de cinco décimas, del 4,7% al 5,2%-, pese al estancamiento del sector exterior, con una aportación de apenastres décimas. El INE reconoce que ha sido el consumo el detonante de este crecimiento inesperado del PIB. «La variación interanual en volumen del gasto en consumo final –el gasto para cubrir las necesidades básicas- fue del 5,1% frente al 4,2% estimado previamente. Por su parte, la formación bruta de capital creció un 5,9%, frente al 6,8% de la estimación anterior», aclaró el Instituto, que remarca en su informe el retroceso de la inversión empresarial, a la que ha restado un punto respecto a lo que ya había calculado.

En realidad, lo que ha hecho el INE es empeorar los datos de la recuperación de la pandemia que había hasta ahora. «Al revisar el rebote del PIB a un 5,5% en 2021, cuatro décimas más de lo que pensaba en marzo, y también revisar el de 2020 a la baja, cinco décimas más del 10,8%, la recuperación es todavía peor de la que se había presentado al venir de una base

Agranda la diferencia entre el desplome del PIB de 2020 (11,3% y cinco décimas peor) y la mejora de 2021 (5,5% y cuatro décimas mejor)

# El INE empeora 1.200 millones la recuperación de la pandemia

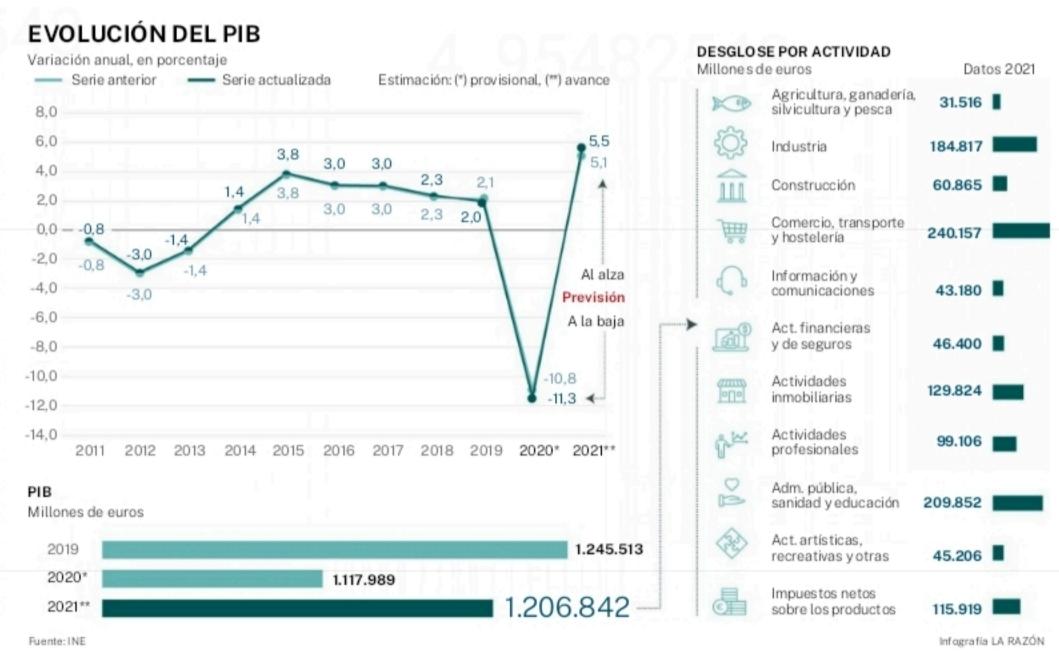

La revisión deja el PIB de 2021 con una pérdida de 38.671 millones respecto al nivel precovid más baja», explica a LA RAZÓN Daniel Lacalle, economista y director de inversiones de Tressis. Eso significa que, en realidad, el instituto estadístico ha empeorado en una décima el crecimiento durante la pandemia de los años 2020 y 2021, o lo que es lo mismo, 1.200 millones menos.

No lo ve así el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño, al que ha sentado de maravilla este cambio de cifras del INE. Ayer aprovechó la coyunturapara defender su política económica porque «el INE certifica la fuerte recuperación de la economía que vienen mostrando todos los indicadores, impulsada por la fortaleza de la demanda interna y el buen comportamiento del mercado laboral». Eso sí, en la nota enviada a los medios, ni una palabra sobre que el agujero de 2021 ahondó su profundidad cinco décimas más. Tampoco sobre que la variación interanual del PIB a LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022

ECONOMÍA 23

#### Opinión

#### Nos sobra energía

#### May López

s evidente que somos un país que puede presumir de disponer de muchas horas de luz (energía fotovoltaica), aire eólica) y de estar rode ados de costa y tener muchos ríos (hidráulica). Además, tenemos un gran potencial degeneración de biocombustibles avanzados procedentes de residuos agrícolas,

industriales, urbanos y de cultivos no alimentarios, además de ser el tercer país a nivel europeo con mayor masa forestal, o lo que es lo mismo, poder producir biomasa equivalente a 13 millones de toneladas de petróleo al año, aunque no aprovechemos ni la mitad. Y disponer de este potencial de generación de renovables también nos da una posición aventajada como productor de hidrógeno verde, al requerir de esta para su producción. Es por ello que España es uno de los países a nivel mundial con mayor potencial desde un punto de vista de generación renovable. Si a esto le sumamos el desarrolloeconómicoe industrial, la posibilidad de disponer de personal cualificado con un

coste laboral competitivo y la posición geográfica e impacto ge oe stratégico, España un país en el que invertir. Aprovechar este potencialnos garantizaría una mayor independencia energética, cada vez más necesaria, ya que dependemos mayoritariamente de combustibles fósiles altamente contaminantes, dependientes a su vez de un mercado especulativo con alto impacto en nuestras economías, como la crisis energéticanos estádemostrando. Por supue sto, supondría una mayor contribución a una economía descarbonizada y también circular. Y también se traduciría en un mayor apoyo a la economía local y al medio rural. Ahora más que nunca existe la mayor oportunidad en

lo que a ayudas se refiere, que podríamos aprovecharpara «repotencializar» a España y contribuir al plan «REP owerEU», cuyo objetivo establece que en 2030 el 45% de la energía en Europa sea renovable. En 2021 España fue el 8º país a nivel mundial en capacidad instalada renovable y el 13º en renovablegenerada, pero el ratio de eficiencia, es decir, producido frente a instalado, nos sitúa en el puesto 130 de 186 países. Tenemos mucho potencial y nos sobra energía, pero ¿sabremos aprovecharla?

Directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible y profesora del EAE Business School

precios corrientes –eliminando la distorsión de las variaciones en los precios, tanto de la inflación como de la deflación, y tomando los precios del año que se toma como base- fue del 7,9%, en contraste conel7,4% adelantado a finales de marzo por Estadística. Sin embargo, pese a ese incremento de cinco décimas, el valor del PIB a precios corrientes para 2021 se situó en 1,20 billones de euros, todavía por debajo de los 1,24 billones de 2019, casi 40.000 millones menos respecto al último ejercicio sin afectación de la pandemia, y todo pese a que el incremento fue de 88.853 millones respecto a 2020.

Además, el ejercicio 2021 se ha visto beneficiado por la intensa presión fiscal que el Gobierno ha ejercido sobre los hogares. Así lo ratifica el dato de impuestos netos sobre los productos, que pone de manifiesto que en 2021, pese a terminar con un PIB por debajo del de 2019, recaudó más por este concepto, 115.919 millones por 115.894millones delejercicio precovid, gracias también a que el consumo de los hogares se ha revisado al alza en 1,4 puntos, hasta mostrar un crecimiento del 6%, mientras que el gasto público avanzó menos de lo estima do: creció un 2,9%, frente al 3,1% anticipado previamente.

Respecto a otros índices que han cambiado, el deflactor implícito del PIB-que mide los cambios en la composición de precios y del PIB- ha pasado del 2,2% en la estimación anterior al 2,3% en la actual y las horas trabajadas del 7% al 7,2%. Por su parte, el crecimiento del empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, se mantiene en el 6,6%, lo mismo que en la estimación de marzo. Con todo, la renta nacional bruta de España se situó en 1.213.175 millones de euros en 2021, un 0,2% superior a la estimación anterior.

## La UE obliga a Montero a revisar su «impuestazo»

Iberdrola avisa: intervenir los mercados puede tener consecuencias «terroríficas»

J. de Antonio. MADRID

El Gobiemo ya reconoce que el «impuestazo» a banca y energéticas que pretende aprobar tras iniciar su trámite en el Congreso ha sufrido una pasada de frenada, después de definir la Comisión Europea que estetributo extraordinario deberá ajustarse a la «contribución solidaria», lo que obligará a introducir cambios sustanciales en esta figura impositiva, para que en lugar de gravar los ingresos se graven los beneficios de estas empresas.

Pese a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no reconoció ayer explícitamente si hará ese cambio normativo -declaró en Antena 3 que para el Gobiemo gravar beneficios o gravar ingresos «nuncafue una cuestión técnica pues lo importante era pedirle un esfuerzo a las eléctricas y a las entidades financieras»-, fuentes gubernamentales explicaron a LA RAZÓN que «queda claro» que implicará un cambio en la aplicación del gravamen, que iría dirigido solo sobre los beneficios extraordinarios de algunas empresas en ergéticas -las que excedan sus ganancias en más de un 20% las obtenidas en la media entre 2019-2021-. como plantea Bruselas. La inten-



María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública

#### Ayudas para la calefacción central

Los propietarios de viviendas que tengan calefacción central también contarán con ayudas del Gobierno para afrontar la escalada de los costes energéticos que afecta a sus facturas.

Montero aseguró ayer en Antena 3 que las comunidades de propietarios con

calderas colectivas
«forman parte del plan de
contingencia que vamos a
presentar en breve». Lo que
no confirmó es si van a
poder beneficiarse de una
rebaja del IVA del gas del
21% al 5% y de la tarifa
regulada, como han pedido
los administradores de
fincas.

ción de los socios de Gobierno era aplicar el impuesto sobre todas las energéticas, algo que con lo presentado el miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya no sería posible.

En el texto que detalla el «impuestazo» presentado en el Congreso, el Gobierno evitó que apareciera la expresión «beneficios extraordinarios» para definir la figura sobre la que aplicar el gravamen, y lo hizo definiendo la imposición en base a los rendimientos netos obtenidos, es decir sobre la facturación y los ingresos en el caso de la banca, con los márgenes por intereses y comisiones-. Pero lo presentado por Bruselas obligará a cambiar el textoy el sentido del tributo, también en el aspecto temporal, ya que la medida europea tendrá, en principio, una vigencia anual, mientras que la diseñada por Hacienda se mantendría dos ejercicios, 2022 y 2023.

Fuentes ministeriales confirmaron a LARAZÓN que «España adaptará la normativa europea como hace siempre en estos casos. Igual que se hará con la tasa Google. No hay ni rectificación, ni pliegue ni, evidentemente, se está dando la razón al PP. El Gobierno lleva meses defendiendo que el sector energético, cuya cuenta de resultados se ve favorecida por el contexto político y económico, debería contribuir más para garantizar un reparto justo de las cargas».

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, valoró ayer que «es imprescindible la claridad regulatoria e incentivación» dela Comisión Europea. «Lo que hay que conseguir es que los Estados miembros miren más a largo plazo». Además, ha pedido prudencia al «tocar los mercados» porque puede tener «consecuencias terroríficas». 20%

ha caído la oferta de pisos en alquiler en Madrid

## 8%

se han incrementado las rentas en septiembre

#### FONDO VALENCIANO DE IMPULSO EMPRESARIAL - IMPULSA I, F.C.R.E., S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad, FONDO VALENCIANO DE IMPULSO EMPRESARIAL - IMPULSA I, F.C.R.E., S.A. (la "Sociedad"), ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de octubre de 2022, a las 13 horas, por medios telemáticos, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y por los mismos medios, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del Dia

Primero.- Conversión de acciones de Clase A en acciones de Clase B y C, conversión de acciones de Clase C en acciones de Clase B, y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Modificación del artículo 16º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Tercero.- De legación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información de los accionistas

Conforme al artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la LSC y en el artículo 14º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Adicionalmente, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 2.87 LSC, se pone de manifiesto que los extremos que se propondrán a modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad son los siguientes (i) Acuerdo Primero — modificación de la numeración de las acciones del artículo 7; y

 (ii) Acuerdo Segundo – modificación de las mayorías del artículo 16 para reflejar las mayorías legales recogidas en la LSC.

Asimismo, se hace constar que los socios tienen a su disposición en el domicilio social de la Sociedad el texto integro de la modificación propuesta para su examen, así como el informe sobre la misma. Los socios podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asistencia telemática a la Junta General Extraordinaria

De acuerdo con el artículo 13 de los estatutos sociales de la Sociedad, será posible asistir a la Junta General por medios telemáticos que garanticen debidamente la identidad del sujeto. Para ello, a continuación se detallan las cuestiones relevantes para el ejercicio de los derechos de los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta.

En primer lugar, quienes deseen asistir a la Junta por medios telemáticos deberán enviar un correo a las direcciones de correo electrónico rocio.goenechea@oquendocapital.com y stefania.altamura@oquendocapital.com hasta las 00:00 horas del día 14 de octubre de 2022, incluyendo la siguiente información:

- nombre y apellidos o denominación social
- número de acciones de las que sea titular
- accionistas persona físicas; copia del documento de identidad
- accionistas persona jurídica: copia de la escritura de constitución y documento que acredite el cargo
   representantes: además de lo anterior, documento de delegación y copia del documento de identidad

Todos los documentos escaneados deberán tener una calidad suficiente, a juicio del órgano de administración, que permitan su correcta lectura y la identificación de su titular. Los defectos en la entrega o la falta de conformidad de los documentos descritos podrían conllevar la denegación del acceso telemático a la Junta.

Una vez acreditada la documentación remitida, el accionista recibirá por correo electrónico el enlace y la contraseña para conectarse a la Junta de accionistas antes de las 23:59 horas del día 19 de octubre de 2022. Si la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no reunirse el quorum suficiente, podrá conectarse al día siguiente, del mismo modo y dentro de la misma franja horaria, para su celebración en segunda convocatoria. Después de la hora límite indicada no se admitirá ninguna conexión y el accionista que no se hubiese conectado no podrá asistir a la Junta. No se considerarán como asistentes a los accionistas que aun enviando toda la documentación requerida para la asistencia a la Junta no se conecten posteriormente a la reunión.

Una vez realizada la conexión, el accionista podrá votar las propuestas de acuerdos hasta la finalización de cada una de las respectivas votaciones. El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día de la sesión podrá emitirse a partir del momento en que el Presidente o Secretario de la Junta declare su válida constitución y realice una indicación en tal sentido, y hasta el momento en que se finalice la votación del correspondiente punto del Orden del Día.

El Secretario dará paso a las intervenciones y solicitudes de los accionistas en el turno reservado a las mismas.

Por último, la Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de asistencia remota a la Junta cuando razones técnicas o de seguridad lo aconsejen o impongan. Si por circunstancias técnicas no imputables a la Sociedad no fuera posible la asistencia remota a la Junta en la forma prevista o se produjere durante la Junta una interrupción de la comunicación o se pusiere fin a ésta, no podrá invocarse esta circunstancia como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Derecho de representación de los accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista, confiriendo la representación por escrito y con carácter especial para la reunión.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta General por medio de la representación indicada en el párrafo anterior deberán firmar el modelo de delegación de voto que a tal efecto pondrá a su disposición el órgano de administración y remitir una copia escaneada de dicho documento a Rocío Goenechea Sicre, consejera de la Sociedad, por medio de correo electrónico dirigido a la dirección <u>rocio.</u> goenechea @oquendocapital.com.

La persona a cuyo favor se confiera la representación deberá ejercitarla asistiendo a la Junta General mediante los medios telemáticos habilitados.

Tutel a colectiva de los derechos de los titulares de clases de acciones

Conforme al artículo 293 de la LSC, para la aprobación del Acuerdo Primero, en tanto que modificación estatutaria que afecta directa o indirectamente a los derechos de varias clases de acciones de la Sociedad, será preciso que haya sido acordada por la Junta General, con los requisitos establecidos en la LSC, y también por la mayoría de las acciones pertenecientes a cada clase afectada.

A los efectos de lo anterior, se considerará que constituyen clases independientes las acciones afectadas y las no afectadas por la modificación, siendo preciso, por tanto, el acuerdo separado de cada una de ellas.

En Madrid, a 5 de septiembre de 2022.-El Secretario No Consejero de la Sociedad, D. Jorge Canta Díaz De Guereñu.

# Los nuevos alquileres, más caros para salvar el tope del 2%

La Agencia Negociadora asegura que la oferta también se ha reducido

#### R. L. Vargas. MADRID

Los propietarios de viviendas en alquiler están apostando por incrementar los precios de los nuevos contratos de arrendamiento para protegerse del tope del 2% impuesto por el Gobierno a la revisión de precios. Así lo asegura la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). «Los propietarios, en los nuevos contratos, están subiendo el precio del alquiler como respuesta el tope del 2% fijado por el Gobierno parala actualización de las rentas, en un intento de no perder poder adquisitivo a futuro», as egura Borja de Andrés, director comercial de ANA.

De Andrés asegura que los propietarios, alos que también afecta la inflación, intentan garantizarse también más ingresos ante la incertidumbre de no saber hasta cuándo durará la medida. En un primer momento, el Gobierno anunció que se aplicaría hasta junio. Sin embargo, después fue prorrogada hasta finales de año junto al resto de políticas acordadas para amortiguar los efectos económicos de la guerra de Ucrania.

El tope al alquiler es otra más de las decisiones que, a juicio del sector, han contribuido a incrementar su inseguridad jurídica. Un pro-



Una mujer pasa frente a una inmobiliaria en Madrid

blema que está provocando, segúnANA, que el parque de viviendas en alquiler esté menguando. «Los propietarios, tanto los particulares como las empresas, no saben si va a haber un nuevo Real Decreto que "cambie las reglas en mitad de la partida", como ya ha sucedido anteriormente, y que haya nuevas reglas en el alquiler, casi siempre en contra de los propietarios, y que hagan inviable destinar una vivienda al alquiler», explicaDeAndrés. Por eso, añade, muchos han decidido poner sus viviendas a la venta. ANA asegura que solo en la Comunidad de Madrid, se ha reducido en más de un 20% el número de anuncios de viviendas en alquiler.

#### iryo lanzará su servicio de alta velocidad entre Madrid y Barcelona el 25 de noviembre

R. L. V. MADRID

iryo ya tiene calendario para lanzar sus trenes a competir con los de Renfe y Ouigo en las líneas de altavelocidad españolas. La compañía controlada por los fundadores de Air Nostrum y la operadora italiana Trenitalia lanzará su servicio comercial el próximo 25 de noviembre en el corredor que enlaza Madrid con Barcelona, según anunciaron ayer su consejero delegado, Simone Gorini; y su director general, Víctor Bañares.

La compañía irá después extendiendo sus servicios deforma progresiva a otros corredores. Así, empezará a operar también en la línea que un el acapital con Valencia el 22 de diciembre. Para marzo del año que viene dej alos servicios para Andalucía y para junio, los que unirán Madrid con Alicante.

Aunque la compañía ha anunciado que ya está abierta desde ayer una venta en exclusiva de los billetes para el viaje inaugural del próximo 25 de noviembre a través de agencias de viajes, no será hasta el domingo día 18 cuando se podrán adquirir los títulos a nivel particular, según explicó Bañares, que anunció una «importante promoción» de precios con motivo del lanzamiento del servicio. Cuando opere con normalidad, sus tarifas partirán de los 18 euros, muy por encima de los 7 euros de Avlo, el servicio «low cost» de Renfe; y los 9 de Ouigo.

LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022 ECONOMÍA 25

| LA BOLSA               |                       |               |                  |                  |                          |                      |                  |                         |                  |                  |                          |                             |                  |                     |                  |                   |                         |
|------------------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
|                        | IBEX 35<br>Madrid     |               |                  |                  | TSE 100<br>Londres       | DAX<br>Fráncfort     |                  | OW JONES*<br>Nueva York |                  | Q*<br>rk         | NIKKEI<br>Tokio          | PETRÓLE<br>Brent            |                  | EURÍBOR<br>12 meses |                  | ORO<br>Dólar/onza |                         |
| Cotiz.                 | 8.085,50              | _             | 6.157,84         | _                | 7.282,07                 | 12.956,66            | 30.970,70        |                         | 11.938,08        | 3                | 27.875,91                | 90,89                       |                  | 2,156               |                  | 1.663,9           | Cotiz                   |
| Día                    | 0,37%                 |               | -1,04%           | ▼                | 0,07%                    | -0,55%               | -0,53%           | $\mathbf{v}$            | -1,62%           | ▼                | 0,21%                    | -3,21%                      | $\mathbf{v}$     | 2,57%               | <b>A</b>         | -1,90%            | ✓ Día                   |
| Año                    | -7,21%                |               | -13,91%          |                  | -1,39%                   | -18,43%              | -14,77%          |                         | -26,85%          |                  | -3,18%                   | -3,41%                      |                  | 532,93%             |                  | -6,91%            | Año                     |
| IBEX 35 * Media sesión |                       |               |                  |                  |                          |                      |                  |                         |                  |                  |                          |                             |                  |                     |                  |                   |                         |
|                        | Última Ayer           |               |                  | Última           |                          |                      | Ayer             |                         | Última           |                  |                          | Ayer                        |                  |                     |                  |                   |                         |
|                        | Cotización            | % Dif.        | Máx.             | Min.             | Valumen €                |                      | Cotización       | % Dif.                  | Máx.             | Min.             | Volumen €                |                             | Cotización       | % Dif.              | Máx.             | Min.              | Volumen €               |
| ACCIONA                | 203,200               | -0,59         | 205,400          | 202,400          | 11.853.978               | CELLNEX              | 36,810           | -1,31                   | 37,910           | 36,660           | 33.798.220               | LAB. ROVI                   | 46,380           | -0,13               | 47,800           | 46,060            | 6.462543                |
| ACERINOX               | 8,520                 | -0,93         | 8,738            | 8,504            | 10.228.847               | CIE AUTOMOTIV        |                  | -0,77                   | 23,460           | 22,980           | 787.921                  | MAPFRE                      | 1,718            | 1,30                | 1,718            | 1,696             | 5.634.605               |
| ACS                    | 23,290                | 1,30          | 23,340           | 22,940           | 11.416.173               | ENAGAS               | 17,490           | 0,06                    | 17,595           | 17,280           | 16.163.891               | MELIA HOTELS                | 5,695            | 1,33                | 5,740            | 5,595             | 4.158.908               |
| AENA                   | 118,650               | 0,17          | 119,800          | 117,100          | 9.733.308                | ENDESA               | 17,520           | 2,01                    | 17,780           | 16,905           | 31.195.079               | MERLIN                      | 8,955            | 0,22                | 9,035            | 8,885             | 7939.520                |
| ALMIRALL               | 9,355                 | 0,00          | 9,365            | 9,200            | 1.373.705                | FERROVIAL            | 25,070           | -0,40                   | 25,190           | 24,880           | 9.652.023                | NATURGY                     | 26,420           | 0,99                | 26,780           | 25,680            | 12.755.184              |
| AMA DEUS<br>ARCELORMI  | 52,040<br>TTAL 22,010 | -0,04<br>0.50 | 52,500<br>22,230 | 51,400<br>21,580 | 31.185.154<br>12.268.302 | FLUIDRA<br>GRIFOLS-A | 14,950<br>12,050 | 0,20                    | 15,230<br>12,255 | 14,840<br>11,915 | 11.034.576<br>11.336.390 | PHARMA MAR<br>RED ELECTRICA | 58,560<br>17,755 | -1,18<br>-0.75      | 60,240<br>17,885 | 58,520<br>17,545  | 2.226.708<br>19.733.300 |
| B. SABADEL             |                       | 4.90          | 0.785            | 0.744            | 36.909.328               | IBE RDROLA           | 10,525           | -0.80                   | 10,620           | 10,400           | 165.565.216              | REPSOL                      | 12,330           | -4.05               | 12,930           | 12,245            | 113.751.085             |
| B. SANTAND             |                       | 3.52          | 2.686            | 2.597            | 187033.635               | INDITEX              | 22.420           | -1.58                   | 22,930           | 21,950           | 87.970.667               | SIEMENS                     | 17.940           | -0.03               | 17.970           | 17.935            | 39.724.359              |
| BANKINTER              |                       | 4.40          | 6.106            | 5.864            | 28.753.626               | INDRA                | 7.985            | -3.45                   | 8.340            | 7,935            | 5.854.272                | SOLARIA                     | 20,800           | -0.81               | 21,290           | 20.680            | 6.859.659               |
| BBVA                   | 4.987                 | 2.23          | 5.023            | 4,904            | 95.946.348               | INMOB. COLONI.       |                  | 0,54                    | 5,625            | 5,530            | 5.319.636                | TELEFONICA                  | 3,901            | -0.71               | 3,961            | 3,901             | 49.442.027              |
| CAIXABANK              |                       | 5,78          | 3,630            | 3,468            | 83.686.055               | IAG                  | 1,248            | 1,01                    | 1,267            | 1,231            | 13.537.022               |                             | 2,00             | 3,11                | 2,00             |                   |                         |

#### Acciona Energía compra el 50% de The Blue Circle y entra en el sudeste asiático

#### S. de la Cruz. MADRID

Acciona Energía va a adquirir por 34 millones de euros cerca del 50% del capital de la desarrolladora de proyectos eólicos en el sudeste asiático The Blue Circle, con lo que la compañía desembarca en esa zona geográfica del planeta. El acuerdo alcanzado con la compañía con sede en Singapur incluye un compromiso de hasta 113,5 millones de euros para financiar la inversión de proyectos a medida que estén listos para construir.

Acciona Energía desarrollará, construirá y operará proyectos renovables en el sudeste asiático, tras su entrada en The Blue Circle, que cuenta con 84 megavatios (MW) operativos en Vietnam y más de 1,4 gigavatios (GW) en estado avanzado de desarrollo en la región. Su cartera total de proyectos en desarrollo asciende a 3,8 GW, que se reparten por Vietnam, Tailandia, Filipinas, Camboya, Indonesia, Laos y Sri Lanka.

Fundada en 2013, The Blue Circle identifica, desarrolla, financia y operaproyectos de energíarenovable, principalmente eólicos, y cuenta con oficinas en Singapur, Ho Chi Minh (Vietnam), Bangkok (Tailandia), Nom Pen (Camboya) y Manila (Filipinas).

Acciona Energía es el mayor operador 100% renovable y sin legado fósil del mundo, con una cartera de proyectos operativos de 11,2 GW en 16 países de los cinco continentes. La compañía forma parte del grupo Acciona, líder en infraestructuras de transporte, construcción y agua.

#### **Empresas**



Florentino Pérez, presidente del Grupo ACS

#### Infraestructuras

## ACS compra a Atlantia su 15% en Hochtief

El grupo español paga 577 millones y consolida su control sobre la alemana

#### R. L. Vargas. MADRID

ACS consolida su posición en su filial alemana Hochtief. El grupo ha comprado a Atlantia el paquete del 14,46% que la compañía italiana tenía en el capital del grupo germano, en el que Atlantia entró como parte de la opa que lanzaron de forma conjunta ambas compañías sobre la concesionaria de autopistas española Abertis.

Con estaoperación, ACS, que ha desembolsado 577 millones de euros, consolida suposición como accionista mayoritario de Hochtiefy eleva su peso al 68% sin descontar autocartera (al 70,29% descontándola), según informó ayer el grupo presidido por Florentino Pérez a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Atlantia era hasta ahora el segundo accionista de Hochtief, una compañía que seguía controlada por ACS, con un 53,5% de su capital, tras elevar su peso después de la última ampliación de capital realizada, a la que ya no acudió la italiana. El grupo italiano entró en la filial alemana de ACS en 2018 en el marco de la opa conjunta que Atlantia y la compañía dirigida y participada por Florentino Pérez lanzaron de forma conjunta por Abertis.

Recientemente, a mediados de julio, Hochtief nombró nuevo consejero delegado a Juan Santamaría, que ejerce el mismo puesto en ACS desde mayo, en sustitución de Marcelino Fernández Verdes, que había presidido la compañía desde noviembre de 2012. Además de su participación en Hochtief, Atlantia ya se desprendió del 88% que tenía en Autostrade per l'Italia (ASPI) y lo vendió a un consorcio formado por el banco público italiano CDP y los fondos Blackstone y Macquarie.

#### ORTIZ GAMING, S.L. (Socieded Absorbente) ORTIZ GAMING ARAGÓN S.L.U.

(Sociedad Absorbida)

Anuncio de fusión especial

De conformidad con el artículo 43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles ("LME"), se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la sociedad Ortiz Gaming, S.L., celebrada con fecha 25 de julio de 2022, acordó por unanimidad de los asistentes la fusión por absorción de su filial Ortiz Gaming Aragón, S.L.U., con la entera transmisión en bloque del patrimorio social de la Sociedad Absorbida, que se extinguirá, mediante la disolución sin liquidación, y consiguiente sucesión universal de sus derechos y obligaciones por la Sociedad Absorbente, bolo elo en los términos del proyecto común de fusión suscrib el 30 de junio de 2022 por los órganos de administración de las sociedades participantes en la fusión, que fue aprobado por los socios de la Sociedad Absorbente.

La fusión tiene carácter de especial por cuanto la Sociedad Absorbida está integramente participada por la Sociedad Absorbente, por lo que se regula conforme a lo establecido en el artículo 49.1 de la LME y, en consecuencia, no procede, entre otros, ni ampliar el capital social de la Sociedad Absorbente ni la aprobación de la fusión por la Junta General de la Sociedad Absorbida.

Se aprobaron los respectivos balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2021, y las operaciones de la Sociedad Absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad Absorbente a partir del 1 de enero de 2022.

No se producirá, como consecuencia de la fusión, modificación estatutaria alguna en la Sociedad Absorberte. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto integro de las decisiones adoptadas y del os balances de fusión, así como el derecho de oposición de los acreedores a la fusión, durante el plazo de un mes contando a partir de la publicación del último anundo de los acuerdos de fusión, todo ello según lo previsto en los artículos 43 y 44 de la LME.

Las Rozas (Madrid), 12 de septiembre de 2022.-El Administrador único de las sociedades intervinientes en la fusión, Rafael Soto Mansard. ▶El «efecto pandemia» ha repercutido en las condenas judiciales, que han crecido en casi todos los ámbitos tras un 2020 marcado por el confinamiento

## Las agresiones sexuales crecieron un 34% en 2021

L. L. Álvarez. MADRID

as Fuerzas de Seguridad del Estado ya lo advertían durante el confinamiento: el drástico descenso de los delitos provocado por las semanas de encierro tendría un «efecto rebote» una vez volviéramos a la que entonces de nominaron «nueva normalidad». Ha ocurrido con todos los delitos; no solo que se hayan denunciado más, sino que, tras el proceso judicial, los tribunales han aumentado sus sentencias condenatorias. Enconcreto, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado ayer, elaño pasado fueron condenados por sentencia firme 282.210 adultos (un 27,4% más) v 13.595 menores (un 21% más).

Uno de los aspectos más preocupantes es el referente a los delitos sexuales. Un total de 3.196 personas adultas fueroncondenadas en 2021 por delitos sexuales, un 34,6% más que en el año anterior y un 12,6% más si hablamos de este tipo de infracciones pena-

Violación

de menores

Fuente: INE

Prostitución y corrupción

UNAS CIFRAS EN AUMENTO

les cometidas por menores.

El INE advierte de que este aumento en el número de personas condenadas se ha podido producir por «la atípica situación delaño 2020 y las restricciones de movilidad debidas a la pandemia». De hecho, en comparación con 2019, el número de adultos condenados disminuyó un 1,6% y los menores un 3,7%.

Sin embargo, en el caso de los delitos sexuales los adultos condenados inscritos en el Registro Solo 3 de las 55 agresiones sexuales probadas fueron consideradas como una violación Central de Delincuentes Sexuales en 2021 subieron un 18% con respecto a 2019 yen el de los menores un 5,5% y por eso es un apartado especialmente preocupante ya que no se puede atribuir, en este caso, solo al llamado «efecto pandemia».

Los 3.196 condenados adultos por delitos sexuales, de los que el 97,9% fueron varones y el 2,1% mujeres, cometieron 3.960 delitos: 1.556 fueron abuso sexual, 738 abus oyagresión sexual a menores de 16 años y 592 prostitución y corrupción a menores. Además, se registraron 491 agresiones sexuales, de las que 46 fueron consideradas violación.

Con respecto a los menores, los 439 condenados por este tipo de delitos contra la libertad sexual

3.881 Total 3.960609 Total 609 Infografía LA RAZÓN

Protesta en Pamplona durante la lectura de la sentencia de violación en San Fermín

# DELITOS SEXUALES COMETIDOS POR ADULTOS Año 2021 Contra la libertad e identidad sexuales Violación Prostitución y corrupción de menores DELITOS SEXUALES COMETIDOS POR MENORES Año 2021 Contra la libertad e identidad sexuales Contra la libertad e identidad sexuales

LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022

(casi la totalidadhombres), cometieron 609 delitos: 291 considerados como abus oy agresión sexual a menores de 16 años, 176 como abuso sexual y 66 como prostitución/corrupción a menores.

De las 55 agresiones sexuales contabilizadas en 2021 por el INE, tres fueron consideradas como violación.

En este sentido, esta semana ha habido polémica con la aprobación de la nueva ley del «solo sí es sí» porque, tal y como habían vaticinado muchos juristas, supondría una posible reducción en la condena de muchos agresores sexuales. Ocurrió el lunes en la Audiencia de Girona, donde se suspendió un juicio por violación porque la defensa del acusado pidió aplazarlo hasta que entre en

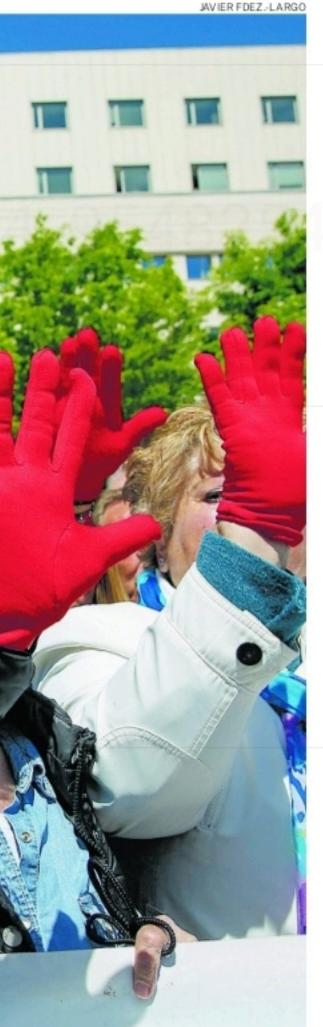

vigor la polémica ley, porque puede suponer una pena más baja para el acusado que la ley actual.

#### Peligro en la carretera

Pero al margen de los delitos sexuales, la estadística del INE informa de todas las sentencias firmes, los delitos y las condenas impuestas tanto en adultos como en menores. Así los delitos más frecuentes entre los adultos condenados en 2021 fueron los relacionados con la seguridad vial (23,7%); lesiones (17,2%) y hurtos (14%). En el caso de los menores, los que mayor incidencia registraron fueron las lesiones (33,8%), los robos (18,2%) y las amenazas (8,2%). El 80,7% de las personas condenadas en 2021 era hombre y el 19,3% mujer. En cuanto a la edad de los condenados, la media fue de 37,8 años y el grupo más frecuente, muy joven: de 18 a 20 años. En cuanto a la nacionalidad, la mayor parte de los condenados en 2021 tenía nacionalidad española(75,2% frente al 74,9% de laño anterior). No obstante, por cada 1.000 habitantes mayores de edad, 15,9 condenados eran extranjeros y 6,1 españoles.

Entre los extranjeros, los países de América representaron el mayor porcentaje de condenados (33,9%). Además, del total de condenados, el 74,6% lo fue por un solo delito y el 25,4% por más de uno.

En cuanto a las penas, el año pasado 2021 se impusieron 789.329 penas en sentencias firmes: el 17,9 fueron de prisión, el 48,7% privativos de otros derechos, con la inhabilitación para el empleo la más fre cuentey el 32,6% fueron de multa. Por nacionalidad del infractor, las penas de prisión fueron más frecuentes entre los condenados extranjeros (19,7% del total, frente a 18,2% de los españoles). En la mayoría la condena fue de un máximo de dos años, el 6% de dos a cinco años y el 1,2% de más de cinco años.

Andalucía fue la comunidad autónoma en la que fueron inscritas más personas condenadas (19,6% del total). Por detrás se situaron Cataluña (15,8%) y Comunidad de Madrid (12,4%), si bien por cada 1.000 habitantes fueron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las que registraron las tasas más elevadas de condenas con 14,1 y 12,2, respectivamente.

Por el contrario, Castilla-La Mancha y Castilla y León presentaron lastas as más bajas. Encuanto a los menores, el grupo de 17 años (30,7% del total) fue el que más condenas sumó en 2021.

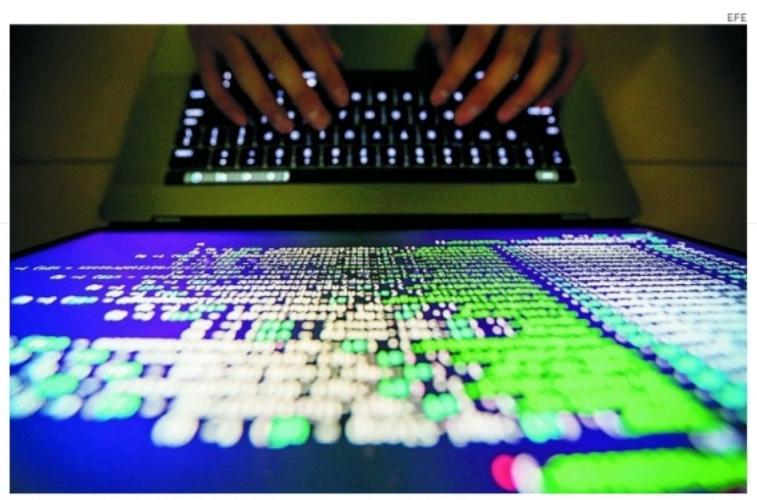

En la UE, el robo de datos ocasiona unos costes anuales de 10.000 millones de euros

## Plan de choque de Bruselas para evitar los ciberataques

Los fabricantes deberán proteger sus productos contra posibles vulnerabilidades

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

La Comisión Europea propuso ayer introduciruna normativa común para que los consumidores europeos estén protegidos frente alos ciberata ques cuando adquieren un producto electrónico, tanto los que se conectan por cable como los que no. Además, esta legislación pretende que esta responsabilidad de los fabricantes continúe vigente no solo en el momento de la compra sino también durante toda la vida operativa del bien. Esta normativa afectará a todos los productos con una vertiente digital lo que incluye desde televisores a teléfonos móviles inteligentes, cámaras o frigoríficos. Quedan exentos de esta regulación algunos productos con una normativa específica como la aviación, coches o dispositivos médicos.

Según los datos de la Comisión Europea, cada 11 segundos en todo el mundo una organización sufreunataque ransomware (robo de datos), lo que el año pasado ocasionó un coste de 5,5 billones de euros en el año 2021. La pandemia aumentó de manera vertiginosa estos ataques, lo que ha enseñado a la Unión Europea la importancia de proteger lugares especialmente sensibles como hospitales, centros de investigación y otras infraestructuras. Según los datos de la Comisión Europea, en la UE el robo de datos ocasiona unos costes anuales de 10.000 millones de euros y los intentos maliciosas de disrupciones en internet suponen pérdida de al menos 65.000 millones de euros anuales.

#### Toda la vida útil

Esta legislación propone que los clientes, tanto particulares como empresas, tengantoda lainformación disponible sobre la ciberseguridad de estos bienes y obligará a que los fabricantes los distribuidores e importadores comprueben que estos productos que se venden en el mercado único tienengarantizadas u seguridad tanto durante el presente como durante su vida útil.

Por lo tanto, deberán informar sobre posibles vulnerabilidades e incidentes. Sino lo hacen, pueden

Esta normativa afectará desde televisores y móviles hasta cámaras y frigoríficos enfrentarse a multas o la retirada del producto dentro del mercado común. «Merecemos sentirnos seguros con los productos que compramos en el mercado único», dijo la comisaria de Competencia Margrethe Vestager.

El Ejecutivo comunitario en su documentopresentado el miércoles distingue diferentes modos de evaluar que esta normativa se respetasegúnlasofisticación del producto concemido. Mientras que para los programas de edición fotográfica, los auriculares o los videojuegos deben ser los productores y distribuidores los que avisen y evalúen de posibles riesgos de ciberataques; los sistemas operativos, microprocesadores o modem estarán sujetos a la supervisión directa de organismos independientes. Si se demuestra que los bienes cumplen con la legislación comunitaria, podrán salir ala venta con la etiqueta CE que les permitirá moverse sin cortapisas dentro del mercado común.

Estapropuesta deberpasarahora el filtro del Parlamento Europeo
y las capitales europeas que pueden enmendar este texto inicial
antes de que entre en vigor. Se espera que una vez esto suceda, los
países europeos tengan dos meses
para adaptarse a estos nuevos requisitos. Con este paso, la UE aspira a convertirse en un ejemplo
mundial para que el resto de países también desarrollen sistemas
similares.

## La ola de calor triplicó las muertes en España respecto a las de 2021

En julio y agosto se produjeron 3.833 muertes más de las esperadas por este motivo, según el Instituto Carlos III

#### A. Abizanda. MADRID

Según van pasando las semanas se confirma eltremendo impacto que tuvieron sobre el exceso de mortalidad las olas de calor registradas en España en los meses de julio y agosto. El Instituto de Salud Carlos III estima que, en lo que va de año, sehan producido untotal de 30.861 muertes más de las esperadas para ese periodo, de las que 3.833 son atribuibles alas altas temperaturas de julio y agosto. La cifra nacional supone casiel triple de decesos que hace un año, cuando en esos dos meses fallecieron por elcalor 1.356 personas.

Como indica el informe del Sistemade Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), delos 5.783 fallecidos en lo que va de año atribuibles a las temperaturas (tanto frío como calor), el pico más alto se dio en el mes de julio, con 2.223 muertes, seguido de agosto, mes en el que murieron 1.610 personas. Las altas temperaturas pueden estar detrás del empeoramiento del estado de salud de una persona o bien ser la causa directa de su muerte.

Especialmente destacados son los datos de Madrid, ya que 1.310 de los fallecidos corresponden a esta comunidad (de ellos 504 en julio y 547 en agosto), frente a los



Unos niños se refrescan en una fuente de Madrid

583 de 2021, lo que supuso un 224% más que los notificados en el año anterior.

En Cataluña, el exceso de mortalidad atribuible a la temperatura asciende a 711 personas en lo que va de año, frente a las 100 del pasado año. Un total de 353 muertes corresponden al mes de agosto y 185 al de julio.

Por su parte, en la Comunidad Valenciana se produjeron 3.919 muertes más de las esperadas para ese periodo, de las que 361 son atribuibles a las altas temperaturas registradas en los meses de julio y agosto, lo que representa 80 más que hace un año, cuando fallecieron por el calor 281 personas. La cifra total de 5.783 fallecidos por las temperaturas (hasta el 7 de septiembre, según el último Mo Mo) supera ampliamente la del conjunto de 2021, que fue de 3.576 personas, y aún más la de 2020, cuando la cifra se situó en 1.883.

El año pasado, los fallecidos en los meses de verano por el calor ascendieron a 1.356 personas. De ellos, 788 murieron en agosto y 568 en el mes de julio.

Según estas estimaciones y por causas atribuibles a las temperaturas, también fallecieron este año 830 personas en el mes de junio y 57 enmayo, además delas 35 registradas hasta el 7 de septiembre, último MoMo publicado. El aumento más llamativo se produjo en Madrid, donde las muertes aumentaron un 224%

El mayor número de decesos se produjo en la segunda ola, que duró casi todo julio, con 1.885 decesos Por el efecto contrario, causas atribuibles a las bajas temperaturas, fallecieron en España en enero 695 personas y 215 en el mes de febrero.

Durante la primera ola de calor registrada este verano en nuestro país, que fue especialmente temprana ya que tuvo lugar entre el 12 y el 18 de junio, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria calculó que se produjeron 362 muertes atribuibles al exceso de temperatura.

En la segunda, que destacó por suintensidad, extensión geográfica y duración (casi todo el mes de julio), el recuento aumentó hasta los 1.885 decesos, lo que quintuplicó las muertes relacionadas con el calor que se contabilizaron durante una ola ligeramente más breve registrada en las mismas fechas de 2021. El informe estadístico del MoMorevela otro repunte de 1.274 muertes que corresponderían al exceso de temperatura durante el fuerte episodio de calor entre el 30 de julio y el 15 de agosto.

#### Alerta de los expertos

«Si no nos adaptamos, en España podríahaber hasta 13.000 muertes al año en vez de las 1.300 de media anual que se produjeron en el periodo 2000-2009», advirtió Julio Díaz, responsable de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Amiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III, en el Congreso Anual de la Sociedad Española de Epidemiología celebrado a finales de agosto en San Sebastián.

El cambio climático se ha convertido en un problema para la salud, y los expertos señalan que el aumento de la temperatura y la contaminación facilitan la propagación de nuevos agentes infecciosos y la agravación de enfermedades crónicas como el cáncer, la enfermedad pulmonarobstructiva crónica o la cardiopatía coronaria, que afectana demás a las poblaciones más vulnerables.

### Certificado covid para quienes entren de Marruecos

El BOE modifica la Orden de julio de 2020 sobre la restricción temporal de viajeros

#### R. S. MADRID

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer una modificación de la Orden de 17 dejulio de 2020 que establece los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europeaypaíses asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

De este modo, a partir de ahora

España exige a los trabajadores transfronterizos y aquienes reúnen los requisitos para desplazarse por elespacio Schengen desde Marruecos un certificado de vacunación contra la Covid-19 o un certificado de recuperación o un diagnóstico negativo, informa EFE.

Los cambios tendrán efecto hastalas 24:00 horas del próximo 15 de noviembre, sin perjuicio de su eventual modificación para responder aun cambio decircunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito de la Unión Europea.

Respecto al cierre de puestos ha-

bilitados en lafrontera terrestre con Marruecos, será sometida a denegación de entrada toda persona nacional de un tercer país, excepto quienes reúnen los requisitos exigibles para trasladarse al resto del espacio Schengen y los trabajadores transfronterizos con Tarjeta de Identidad de Extranjero en vigor, resguardo de solicitud de la tarjeta o visado específico para Ceuta o Melilla.

«Ambas categorías deberán estar provistas de un certificado de vacunación contra la Covid-19 o un certificado de recuperación o de diagnóstico negativo de dicha enfermedad, que el Ministerio de Sanidadreconozcaconestosfines», indica el BOE.

Sobre las llegadas a España por las fronteras aéreas o marítimas se modifican también los criterios aplicables para denegar la entrada por razones de orden y salud pública por la pandemia y elimina «la comprobación previa» de las autoridades sanitarias de los certificados de vacunación, de recuperación o de diagnóstico negativo de dicha enfermedad reconocidos por Sanidad, que se mantienen.

LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022



Mutua cuenta con la mayor flota de vehículos híbridos y eléctricos de una aseguradora

# Mutua Madrileña, modelo de movilidad sostenible

El grupo participa en la Semana Europea de la Movilidad que comienza hoy con una apuesta por el transporte limpio y eficiente

MARIA BOLIO

Del 16 al 22 de septiembre tiene lugarla Semana Europea de la Movilidad, evento organizado por la Comisión Europea y en el que se reúnen ONG, empresas y demás actores de la sociedad para generar un cambio hacia una movilidad más sostenible, limpia y efectiva. Los participantes comparten y conocen nuevas maneras de desarrollarmedios de transporte que

generen el menor impacto posible en el medio ambiente y de construir ciudades inteligentes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes

Este año, más de 463 ciudades y 22 países de Europa se unen bajo el lema «Mejores Conexiones», enfocándose en el tema de la movilidad. Los participantes saben que el cambio solamente vendrá cuando las diferentes partes de la sociedad busquenproactivamente trabajar en conjunto para derribar viejas costumbres y proponer nuevas ideas. Mutua Madrileña estará presente en este gran evento, pues es protagonista significativo dela industria de la movilida d sostenible.

Mutua Madrileña es una compañía, con una historia de casi un siglo, que aunque comenzó ofreciendo seguros, hoy es mucho más. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de sus clientes invirtiendo en soluciones sostenibles. Es una empresa que se toma en serio la urgencia por combatir el cambio climático, y lo hace desde diferentes industrias.

#### Servicios integrales

En materia de movilidad, hace solo unos meses Mutua adquirió una participación del 1,26% de Cabify, lo que le va a permitir ofrecer los servicios de movilidad sostenible de esta compañía a sus más de tres millones de mutualistas. Este acuerdo refuerza larelación de Mutua Madrileña y Cabify, que se inició en 2019 con la entrada de la aseguradora en el capital de Movo, la start up de micromovilidad.

La operación vino precedida de otros movimientos importantes los años anteriores. En julio de 2019, Mutua Madrileña adquirió Centauro, compañía especializada de alquiler de coches sin conductor. Esta adquisición representaba para Mutua una oportunida dúnica para consolidar su estrate-

gia de movilidad a través del mercado de "rent a car", que juega un papel relevante ala hora de ofrecer nuevas formas de disponibilidad de vehículos a los asegurados además de tenerlos en propiedad.

En 2021 Mutua adquirió las plataformas líderes en el sector de la movilidad El Parking e Imbric. Con casi dos millones de usuarios, El Parking está presente en más de 160 ciudades y es la plataforma líder en España en servicios de asistencia al conductor. La plataforma fue absorbida por Mutua Madrileña en abril de 2022 para simplificar estructuras y aumentar la eficiencia en la gestión.

ElParking es una aplicación de asistencia y servicios al conductor con la que se puede pagar el ticket de aparcamiento regulado en las ciuda des, reservar y pagar en aparcamientos públicos o en plazas de garaje privadas, abonar telepeajes, repostar engasolinerasy puntos de recarga eléctrica, o reservar y pagar la ITV, así como en talleres, entre otros servicios. Por su parte, Imbric ofrece las diferentes opciones de transporte urbano existentes, tanto públicos como privados, permitiendo su contratación y pago desde una única aplicación.

#### Apuesta por la diversificación

Todos estos movimientos corporativos realizados por Mutua Madrileña se en marcan en la estrategia de diversificación en el ámbito de la movilidadurbana porla que la aseguradora aspira a ofrecer servicios integrales, tal y como está establecido en su actual Plan Estratégico 2021-2023. Esto incluye no solo la comercialización de seguros, sino también la prestación de servicios globales, digitales, etc. Mutua persigue, en definitiva, cubrir todas las necesidades de sus dientes en materia de movilidad para que puedan alcanzar la mayor satisfacción y la mejor experiencia de usuario.

En materia de seguros, la oferta diferencial de Mutua dirigida a vehículos sostenibles se enmarca en ECOMutua. Esta iniciativa engloba tanto as esoramiento como una gama de pólizas específicas para vehículos híbridos y eléctricos con coberturas como asistencia por cualquier incidencia, incluida la descarga de batería, y solución integral de carga del vehículo, entre otras garantías.

#### Hoja de ruta en Sostenibilidad

▶ El Plan Director de Sostenibilida d 2022-2026 de Mutua Madrileña busca aumentar su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y su compromiso con las personas y la sociedad en general. La compañía viene colaborando durante la última década en la consecución de 15 de los 17 ODS pero tiene la intención de hacerlo en todos.

El Plan Director de Sostenibilidad aplica un enfoque transversal a toda la organización en su desarrollo y sitúa al nivel más alto de la empresa el impulso de todas las iniciativas y objetivos que contempla, agrupados en los tres ejes que conforman los criterios ESG (por sus siglas en inglés: Enviromental, Social and Governance). La propuesta, ejecución y el seguimiento de las diferentes líneas de acción enmarcadas en el Plan Director de Sostenibilidad corre a cargo de un Comité de Sostenibilidad presidido por Ignacio Garralda, presidente y consejero delegado del grupo asegurador.

30 SOCIEDAD



Francisco, ayer, en Nursultán, durante la última jornada de su viaje a Kazajistán

# «El extremismo no tiene relación con la religión»

Francisco lidera en Kazajistán a todas las confesiones del planeta para desvincular los credos de toda «guerra y violencia»

#### Antonio Pelayo. ENV. ESPECIAL

La última jornada de Francisco en Kazajistán confirmó el objetivo principal de este viaje a Asia Central: el relanzamiento del diálogo interreligios o como «servicio urgente e insustituible» para conseguir la paz, aspiración supremade toda la Humanidad.

Por segunda vez en tres días, el Papa visitó el suntuoso Palacio de la Independencia de Nursultán para asistir a la lectura de la declaraciónfinal del VII Congreso de las Religiones Mundiales y Tradicionales.

En la solemne ceremonia participaronlos 80 líderes religiosos del mundo entero que abrazan el abanico de los más importantes credos del planeta: cristianos (católicos, protestantes, ortodoxos), musulmanes (sunitas y chiitas), judíos (sefarditas y askenazes), budistas, taoístas, hindúes, animistas africanos y amazónicos. Jorge Mario Bergoglio agradeció a todos los presentes estos días de intercambio, trabajo y compromiso «bajo el signo del diálogo que tiene un valor más precioso durante un período tan difícil al que, además de la pandemia, se agrega el peso del alocura insensata de la guerra».

Apoyándose en la declaración asumida por todos los asistentes, rebatió su idea tantas veces repetida de que «el extremismo, el radicalismo, el terrorismo y cual-

#### La Iglesia del futuro: sinodal y corresponsable

Francisco llevó ayer hasta Kazajistán su reforma eclesial. Así se lo hizo saber esta mañana a los obispos, el clero, los religiosos y un grupo de laicos católicos en la catedral de la Madre del Perpetuo Socorro en la capital de Nursultán. Después de haber celebrado la misa en la nunciatura y encontrarse con los jesuitas, el Papa animó a la pequeña comunidad cristiana de este país de Asia Central a soñar y construir «la Iglesia del futuro». El Obispo de Roma les instó a conformar «una Iglesia sinodal, en camino hacia el futuro del Espíritu, es una Iglesia participativa y corresponsable. Es una Iglesia capaz de salir al encuentro del mundo» alejada de todo «dogmatismo y rigidez», donde los laicos tengan «igual dignidad» que los obispos y los sacerdotes. De puertas para adentro, reclamó comunidades cristianas, en particular en los seminarios, que sean «escuelas de sinceridad» y «no ambientes rígidos y formales».

quier otra incitación al odio, a la hostilidad a la violencia y a la guerra, cualquier motivación u objetivo que se propongan no tiene relación alguna con el auténtico espíritureligioso». Una aclaración que pretendeponer fina toda confusión sobre la instrumentalización de la fe. Eso sí, precisó que esto no significa una separación taxativa «entre política y trascendencia»: «Las altas aspiraciones humanas no puedenser excluidas de la vida pública y relegadas al mero ámbito privado».

#### Camino común

No quiso dejar pasar esta última ocasión para reafirmar con toda su autoridad que «el camino del diálogo interreligioso es un camino común de paz y por la paz y, como tal, es necesario y sin vuelta atrás. El diálogo interreligioso ya no es solo una posibilidad, es un servicio urgente e insustituible para lahumanidad, para alabanza y gloria del Creador de todos».

Sin dejars ellevar por la ingenuidad, el Pontífice no puede permitirse el lujo de ignorar cuanto está sucediendo no lejos de las fronteras del país que visita, pero, sin citarla expresamente ni una sola vez, estas palabras suyas deben aplicarse a la guerra en Ucrania: «La paz-destacó- es urgente porque cualquier conflicto militar o foco de tensión y de enfrentamiento hoy, no puede más que tener un nefasto 'efecto dominó' y compromete seriamente el sistema de relaciones internacionales».

#### Por las mujeres

Después de resaltar esta cuestión, insistió con vehemencia que, «si falta la paz, es porque falta el cuidado, la ternura, la capacidad de generar viday por lo tanto hay que buscarla implicando mayormente a la mujer».

Especialmente significativo resultó que en un foro eminentemente masculino, el Obispo de Roma reivindicara el genio femenino, sabedor del papel secundario que tienen en todas las religiones: «Se les han de confiar roles y responsabilidades mayores». «¡Cuántas opciones que conllevan muerte se evitarían, si las mujeres estuvieran en el centro de las decisiones!», dejó caer el pontífice que está llevando a cabo nombramientos más que significativos en la Curia vaticana a este respecto. «Comprometámonos para que seanmás respetadas, reconocidas e incluidas», añadió en una referencia en general a la igualdad de derechos.

Y aún quiso añadir otro desafío para los presentes: los jóvenes, porque «las lógicas de dominio y de explotación, el acaparamiento de los recursos, los nacionalismos, las guerras y las zonas de influencia trazan un mundo viejo que los jóvenes rechazan, un mundo cerrado a sus sueños y esperanzas».

Antes de dirigirse al aeropuerto de la capital kazaja para emprender el viaje de regreso a Roma, estrechó las manos de todos los que le acompañaron en las tres jornadas de esta particular cumbre. A todos ellos los aplaudió como «como tejedores de esperanza y artesanos de concordia, mensajeros de la paz y la unidad».

Como colofón, consciente de la posibilidad de dejarse contagiar por las divisiones, lanzó el guante a los que presentó en todo momento como «mis queridos hermanos y hermanas»: «No podemos salir adelante desconectados y separados, vinculados y desgarrados por tanta desigualdad».



La Junta pone en marcha las rebajas tributarias para aliviar a las familias y empresas <u>P. 32</u>



El presidente Fernández Mañueco charla junto a Puente, en presencia de Íscar, Caramanzana y Riberas

#### Las caras de la noticia



Rocío Lucas Consejera de Educación

#### Refuerza su apuesta por la innovación educativa.

La Consejería de
Educación publica la
resolución por la que
35 centros docentes
pasan a formar parte de
programa de innovación
educativa «Centros BITS:
bilingües, inclusivos,
tecnológicamente
seguros y sostenibles».

## Presupuestos orientados a mejorar la economía en 2023

El presidente Fernández Mañueco destaca, en la apertura del Año Económico, las medidas impulsadas para atrer inversiones

Santiago Felipe. VALLADOLID

l presidente de la Junta, Alfonso Femández
Mañueco, ha asegurado, durante el acto
de Apertura del Año
Económico, organizado por la Cámara de Comercio de Valladolid,
que el Gobierno regional trabaja
en unos presupuestos para 2023
orientados a fortalecer la economía y apoyar a las familias.

Asimismo, ha reiterado que las cuentas autonómicas contemplarán un «fortalecimiento económico, la mejora continua de los servicios públicos, elapoyo afamilias y personas, especialmente los más vulnerables», así como una política «fiscal inteligente y moderada, que es lo correcto en estos momentos como la mejor manera de apoyar al empleo».

En esta «apuesta», ha considerado necesario hablar de ayudas directas, para alcanzar los 192 millones de euros a lo largo de toda la legislatura, con financiación para 1.700 operaciones en lo que vade 2022 para «garantizar la creaCastilla y León ya ha superado las cifras de empleo previas a la pandemia de la Covid-19 ción o mantenimiento de 5.000 empleos».

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que Castilla y León ha superado las cifras de empleo previas a la pandemia, con más de un millón de ocupados durante el segundo trimestre del año. Asimismo, harecordado que el crecimiento del 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), en el segundo trimestre, ha permitido recobrar el 93 por ciento de lo perdido durante la crisis epidemiológica.

Sin embargo, ha reconocido que esta tendencia económica al alza durante los primeros seis meses va averse muy comprometida durante el final de 2022 y el inicio de 2023. Conuna inflación desbocada, altos costes energéticos y una espiral de subida de tipos, comienza «un curso económico muy complejo».

Ante estaperspectiva, la Junta de Castilla y León ha aprobado un plan de medidas anticrisis para hacer frente a la situación económica y social, por importe de 470 millones de euros.

Entre sus 75 medidas, se contempla un total de cinco rebajas fiscal es para beneficiar a las rentas medias y bajas, teniendo un especial alcance en el mundo rural. A las que hay que añadir dos bajadas de impuestos más, destinadas a facilitar a los jóvenes el acceso a un avivienda en este medio.

Por último, en el acto, también se ha referido a los fondos europeos, destacando que desde la Junta se están gestionando con eficacia los 1.380 millones que se han asignado hasta el momento, recordando que se has olicitado al Gobierno de España que dé los pasos necesarios para la elaboración de unas nuevas convocatorias de Pertes que tengan en cuenta a las Comunidades Autónomas y a los sectores afectados, porque «no podemos permitirnos el lujo de perder la oportunidad que nos ofrecen desde Europa».



#cines #museos #belleza
#compras #librerías #festivales
#opticas #viajes #alojamientos
#opticas #viajes #alojamientos
#eventos deportivos #salud
#autoescuelas #cultura
#formación #conciertos





32 AUTONOMÍAS

#### Castilla y León



Los consejeros Carlos Fernández Carriedo y María Fernández Corral, llegan a la sala de prensa junto a Julio Revuelta, director de Comunicación

## Rebajas fiscales para aliviar a las familias y empresas

La Junta reducirá el primer tramo autonómico del IRPF y suprimirá el impuesto por eliminar residuos en vertederos

R. Ortega. VALLADOLID

Buenas noticias para los castellanos y leoneses. Y es que el Gobierno que preside Fernández Mañueco ha dado luz verde al proyecto de ley de Rebajas Tributarias en esta Comunidad que, entre otras cuestiones, afecta al primer tramo autonómico del IRPE.

La Junta reducirá medio punto, del 9,5 al 9 por ciento, lo que supone una rebaja del 5,3 y deja a Castilla y León como la segunda Comunidad española con el tipo impositivo mínimo más bajo.

Unamedida comprometida por el Gobiemo de coalición de PP y Vox que además incluye bajadas de tasasybonificaciones, asícomo

Y reordena el transporte de viajeros con un modelo para la próxima década la supresión del impuesto autonómico sobre la eliminación de residuos en vertederos.

El portavoz de la Junta, Carlos Femández Carriedo, defendía una vez más la importancia pero también necesidad con los tiempos que corren, de reducir y suprimir estos impuestos para ofrecer alivio a la renta disponible de las familias y favorecer la actividad económica. «Con esta reducción fiscal se aumentará la renta disponible de familias y autónomos, que podrán destinar al consumo y la inver-

sión», decía, convencido de que con estas medidas los ciudadanos y empresas podrán plantar cara a esta crisis inflacionista.

#### Movilidad

Por otro lado, Castilla y León rediseña el transporte deviajeros para los próximos diez años con una nuevo sistema en el que las nuevas tecnologías tendrán un especial protagonismo, y que llegará a todos los rincones de la Región.

La Junta aproba ba ayer el Decreto que regulará el nuevo Mapa del
Transporte Público de Viajeros
por Carretera, en el que el transporte a la demanda tendrá un papelimportante. «Contaremos con
una modema red para la próxima
década que incluirá al transporte
convencional por autobús, el metropolitano, el de la demanda y las
prestaciones conjuntas», destacaba la consejera de Movilidad, María Femández Corral.

#### El Canal de Castilla como corredor ecológico y cultural

Carlos Saldaña. PALENCIA

El Canal de Castillas e construyó entre los siglos XVIII y XIX, concretamente entre los años 1753 y 1849, para favorecer el transporte del cereal desde la meseta castellana hasta los puertos del norte de España. Una obrade ingeniería hidráulica espectacular en la época, en plena Ilustración española, que algunos, como la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, comparan con la fibra óptica de este siglo XXI, que quedó paralizada tras la irrupción del ferrocarril, que impidiós u desarrollo e impulso definitivo.

Pero el Canal de Castilla se ha consolidado en las últimas décadas como recurso turístico de relevancia a lo largo y ancho de los 207 kilómetros por los que discurre su cauce en las provincias de Palencia, Valladolid y Burgos, como así se pone de manifiesto en los datos de visitantes, y ahora se le pretende dar un nuevo impulso como corredor ecológico y cultural.

De hecho, según anunciaba ayer la presidenta en funciones de la CHD, Diana Martín, en la inauguración del IVCongreso Internacional sobre los nuevos usos del Canal, la Cuenca del Duero invertirá casi 10 millones de euros para restaurar y modernizar las infraestructuras; consolidar las edificacionesvinculadas; para su integración en el entorno y el paisaje o para optimizar el canal en el uso del agua, con el impulso a la constitución de comunidades de regantes, entre otras medidas.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, por su parte, reivindicaba el potencial del Canal de Castilla a nivel turístico, así como su legado histórico, pero también y sobre todo por lo que supone en aquellos municipios que encuentran nuevos usos a sus aguas. Además, a seguraba que el Canal tendrá una larga vida, porque combina turismo, industria, patrimonio, cultura o agricultura.

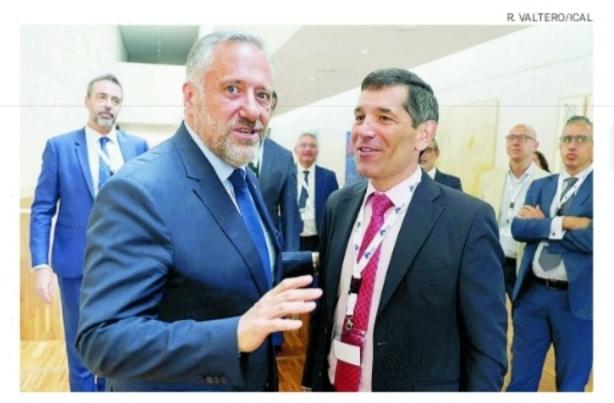

#### Sociedad

#### Las Cortes yla Fundación Execyl refuerzan sus relaciones y colaboración

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, se reunía ayer en el Parlamento regional con una treintena de empresarios de la Fundación Execyl, con el objetivo de profundizar en el conocimiento, el trabajo y funcionamiento de la institución parlamentaria. Los asistentes pudieron intercambiar pareceres tanto con el Letrado Mayor, Marcos Herrero Martínez-Tutor, así como con la Vicesecretaria General para asuntos administrativos, Patricia Navarro Jiménez-Asenjo, también presentes en una reunión que será más habitual.

**AUTONOMÍAS 33** LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022

## Zamora celebra la «mayor feria de calle de queso del mundo»

La «Fromago Cheese Experience», que durará hasta el 18 de septiembre, cuenta con un total de 330 expositores

#### Raúl Mata. ZAMORA

La Feria Internacional del Queso «Fromago Cheese Experience» inunda más de dos kilómetros de las calles del centro y el casco antiguo de Zamora, donde se han instalado más de 300 expositores en un total de 730 puestos, lo que la convierten en la «mayor feria quesera de calle del mundo». Así lo destacó el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, durante la inauguración del certamen, en la que también señaló que «es uno de mis días más bonitos», ya que se hace un arealidad un proyecto «de todos».

Por este motivo, el presidente de la institución provincial y gran valedor de la iniciativa, que dará, hasta el domingo 18 de septiembre, mucha vida a la capital zamorana y un balón de oxígeno a los productores de este alimento, que



El presidente Francisco José Requejo inaugura la Feria junto a Barrios

están viviendo una situación muy complicada, agradeció «la implicación, compromiso y colaboración de todas las instituciones con Zamora, sobre todo en estos momentos, de suma importancia para nuestra provincia».

Asimismo, recordó que «cuando se empezó a trabajar en esta feria, hace un año, a iniciativa de la sociedad civil y a través de Zamora10, lideradae impulsada por la Diputación de Zamora, no sabíamos hasta donde podíamos llegar, qué expectativas podíamos generar v qué respuestas obtendríamos. Cientos de horas de trabajo después, aquí estamos, ante

la mayor cita que sera del mundo», reiteró. Y es que, según indicó, la provincia zamorana necesitaba unacita de estas características, ya que «somos la tierra que cuenta con 34 queserías de las 208 registradas en Castilla y León y que Zamora tiene la Denominación de Origen Protegida «Queso zamorano» y el mayor censo de ganado ovino de la Comunidad Autónoma, «por lo que el sector representa un importante motor de desarrollo económico» con capacidad para fijar población.

Requejo también puso de relieve que «contamos con la materia prima adecuada y con los mejores elaboradores. Para completar la ecuación, solo nos faltaba darle el impulso necesario a través de una cita internacional como Fromago. Quienes paseen estos días por nuestras callesy se acerquen a conocertodolo que Fromago puede ofrecer tienen que saber que tendrán a su alcance más de 1.200 quesos distintos de todo el mundo», subrayó.

Además, incidió en la posibilidad de disfrutar de «experiencias culinarias únicas» en las exhibiciones de cocina ofre ci das, de asistir a la presentación de productos y charlas técnicas con los mejores afinadores del mundo, y de ser testigos del Primer Concurso nacional de Fromeliers. «Mención especial son, sin duda, los prestigiosos premios Cincho de la Junta de Castilla y León que tendremos la suerte también de acoger durante la celebración de Fromago», declaró el presidente.

#### Castilla y León

Unicaja seguirá patrocinando el Premio «Delibes»

David Viejo. VALLADOLID

Unicaja Banco seguirá patrocinando el Premio Nacional de Periodismo «Miguel Delibes» que impulsa desde hace 26 años la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV).

Ambas entidades han renovado el convenio por el que la entidad financiera continuará este año como patrocinador principal de este prestigioso galardón, que cuenta en su extensa nómina de galardonados con destacadas figuras de las letras y del periodismo como Fernando Lázaro Carreter, Juan José Millás, Luis María Anson, Ignacio Camacho, Iñaki Gabilondo, Pepa Fernández o el argentino Martín Caparrós, entre muchos otros.

Eldirector de relaciones institucionales e Imagen de Unicaja Banco, Fernando Ríos, firmaba la renovación del acuerdo con el presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid, Juan Martín, y destacaba el prestigio de este galardón en el ámbito periodístico nacional cosechado a lo largo de su trayectoria.

> roba impulsa nuestro crecimiento



APOYAMOS EL PROYECTO INTERNACIONAL DE TU EMPRESA



FORMACIÓN Y CAPITAL HUMANO



INFORMACIÓN Y **ASISTENCIA** INDIVIDUALIZADA



RED EXTERIOR



PROMOCIÓN INTERNACIONAL



FINANCIACIÓN



CAPTACIÓN DE INVERSIONES

Infórmate de todas las acciones, recursos y programas para empresas de Castilla y León en la web: empresas.jcyl.es













34 AGENDA

## 1977

Aquella mujer que revolucionó el mundo del «bel canto» y fue considerada la cantante de ópera más grande del siglo XX, aquella María Callas, que fue considerada «La Divina», murió en París tal día como hoy del año 1977. La Callas supo hacer de sus defectos vocales sus mayores virtudes y en escena fue siempre una gran actriz que supo encarnar sus personajes de un modo único. Jamás se olvidarán sus interpretaciones de «La Traviata», «Tosca», «Aida», «El trovador» o «Medea». Pero, también fue personaje de la prensa rosa por su unión con el multimillonario Onasis, el que después se casaría con Jaqueline Kennedy. POR JULIO MERINO

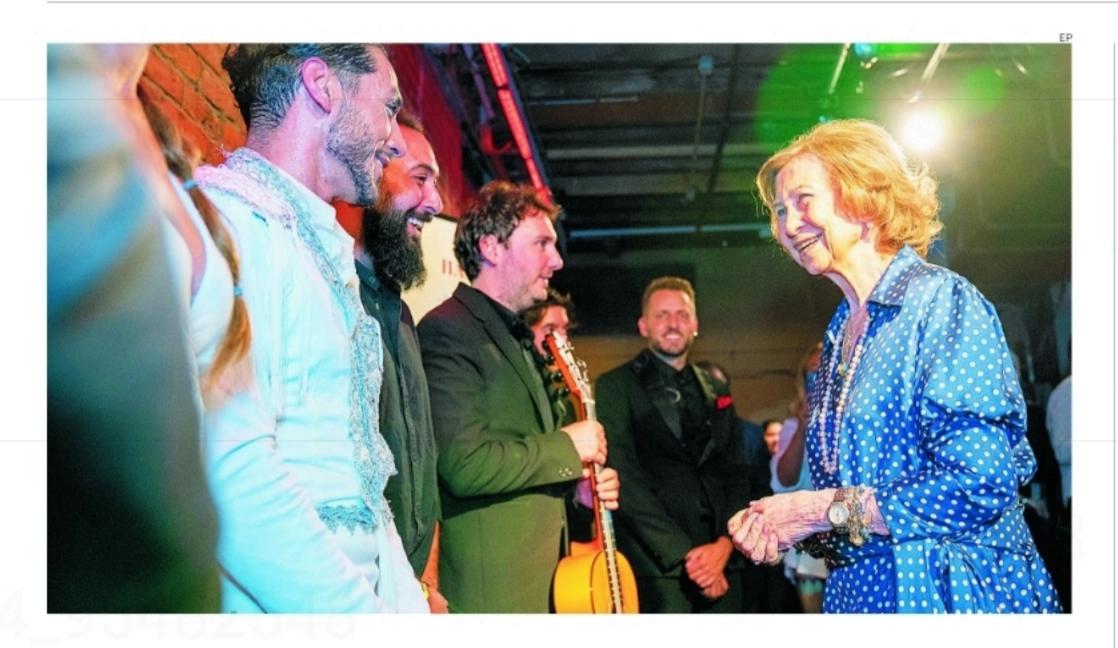

Nueva York

La Reina Sofía preside la función de la gira «Authentic Flamenco» La Reina Sofía presidió, ayer, en Nueva York, la función de la gira «Authentic Flamenco» en la Fundación Ángel Orensanz de la ciudad de los rascacielos, como acto de presentación del Teatro Real en Estados Unidos. La actuación de flamenco está enmarcada en el Mes Nacional de la Herencia Hispana de Estados Unidos y en el 40 Aniversario del Hermanamiento de Madrid y Nueva York. Doña Sofía, estuvo acompañada por el embajador de España en los Estados Unidos de América, Santiago Cabanas; por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente de la Fundación del Teatro Real, Gregorio Marañón, entre otros.

#### Madrid

#### «Photocall» con la Reina Letizia, por el día de su cumpleaños

Los ciudadanos que se acercaron, ayer, por la Plaza de Felipe II de Madrid tuvieron la oportunidad de «fotografiarse» con la Reina, gracias a una iniciativa de la Asociación Concordia Real Española, que instaló unos grandes paneles con imágenes de Doña Letizia, a tamaño real, para que pudies en «retratarse» con Su Majestad. Un obsequio simpático con motivo de la celebración de su 50 cumpleaños.



Obituario Marciano Cantero (1960-2022)

#### Vocalista de «Enanitos Verdes»



oracio Eduardo Cantero Hernández, más conocido como Marciano Cantero fue un músico, cantante y compositor argentino. Fue reconocido principalmente como el lídery cantante de la banda de rock Enanitos Verdes. Su primer contacto con la música se produjo cuando escuchó por primera veza The Beatles, cuando tenía solo nueve años. En particular se sintió atraído por el bajo. Su hermano mayor le enseñó algunos acordes con una guitarra que tenían en su casa. En 1979, junto a Felipe Staiti v Daniel Piccolo, forma Enanitos Verdes, En 1986 toca en Badia & Cía., frente a 300 jóvenes. Estas presentaciones le permitirían hacer a la banda conocida en Buenos Aires, lo que le serviría de plataforma para alcanzar una gran popularidad en Latinoamérica. Enanitos Verdes ha tenido éxitos que han puesto un estilo personal y característico de ellos. Entre sus discos más populares se encuentran Contrarreloj (1986), Habitaciones extrañas (1987) y Carrousel (1988).

#### Carrera en solitario

En 1989 se produce la disolución de Enanitos Verdes. Debido a ello, Cantero inició su carrera como solista con el disco Luna nueva, editado con un sello independiente y sin demasiada difusión. En 1992 se reuniría con sus compañeros para el retorno de Enanitos Verdes.



#### D: CIENCIA

La misión conjunta de la NASA y la ESA alcanzará en unos días uno de sus hitos. La nave DART impactará contra el asteroide Dimorphos e intentará desviarlo de su ruta



#### D: VIAJES

Nos embarcamos en la ruta inaugural del exclusivo Norwegian Prima con escalas en puntos históricos clave como Stonehenge o las playas del desembarco de Normandía



ué está pasando en Holanda con sus agricultores?. Colectivos nadainsignificantes han montado una versión de la "Caravana de la Libertad" de Canadá, bloque ando carreteras con tractores, incendiando heno y otras medidas de protesta contra los decretos del Gobierno sobre la reducción de emisiones y el uso de nitrógeno y amoniaco, lo que según ellos abocará a numerosas granjas a cerrar. Las protestas no han cesado desde este verano y en algún caso han llegado a dificultad la distribución de productos agrícolas en diferentes ciudades. Los agricultores dicen que no pretenden irritar a la ciudadanía, sino forzar al Gobierno a un referéndum.

El origen del problema está en que el Ejecutivo holandés pretende reducir las emisiones de nitrógeno y amoníaco en un 50 por ciento hasta 2030, año de la famosa Agenda, en un esfuerzo que considera inevitable para mejorar la calidad del aire, la tierra y el agua. El plan incluye la reducción de los fertilizantes usados en las haciendas agrícolas así como una minoración del 30 por ciento en el número de animales para consumo humano.

Holanda es uno de los mayores productores agrícolas del

## CARAVANA DE TRACTORES POR LA LIBERTAD

La reducción de las emisiones por el uso de fertilizantes como el nitrógeno y amoniaco enfrenta al campo holandés con el Gobierno de Países Bajos



José Antonio Vera

mundo, con una exportación realmente espectacular de frutas, flores, legumbres, lácteos y carne. Los agricultores se que jan y dicen que están siendo injustamente afectados por una reglamentación estricta en exceso, mientras que industrias como la aviación, la construcción y el transporte contaminany emiten mucho más CO2 y sinembargo tienen una legislación más laxa.

La cuestión es que lo que está sucediendo en Holanda puede ser en meses lo habitual en el resto de Europa. Y es que el plan agrícola de la UE está ya en marcha, bajo la leyenda de «De la granja a la mesa». Aporta normas para una autorización más rápida de los plaguicidas ecológicos y otras para la reducción de la mitad de los plaguicidas químicos en 8 años, con la circunstancia de que los primeros son más caros y eso producirá tensiones.

De manera que el campo se enfrenta en Europa a una de sus peores crisis: sin márgenes de beneficios, en plena sequía y con todas las nuevas exigencias 2030. En España el Gobierno trabaja ya en 18 reales decretos y una ley, para que la nueva Política Agraria Común (PAC) entre en vigor el 1 de enero de 2023, connuevas exigencias de acuerdo con la agenda globalista. Veremos con qué resultado.

#### Verde

Eva M. Rull. MADRID

lgunos medios han bautizado como crisis del nitrógeno holandés a las protestas que mantienenlos agricultores del país contra el gobierno por sus planes de reducción de emisiones de óxidode nitrógeno y amoníaco del sector agrario. El último episodio de esta historia, tras las intensas movilizaciones de este verano, ha tenido lugar hace escasos días con la dimisión del ministro de Agricultura, tan solo nueve meses después de iniciarse en el cargo.

Las tensiones comenzaron en 2019, cuando un fallo judicial obligó algobierno a reducir las emisiones de la ganadería y la agricultura. «Según estudios de la agencia de salud pública RIVM, el sector agrícola es responsable de alrededor del 41 % de las emisiones», explica la agencia Efe. Entre los objetivos que se hamarcado el Ejecutivo holandés figuran la disminución de hasta el 75% de compuestos de nitrógeno en cultivos en determinadas reservas naturales y de un 50% en general de aquí a 2030. A finales de 2021, el nuevo gobierno de coalición anunció, además, que reduciríala ganadería en untercio y que dispondría de 25.000 millones de euros para compras de terrenos a los agricultores, para reubicarlos «o recurrir amedidas de expropiación silos agricultores no están dispuestos a vender», detalla Efe.

Holanda, históricamente, presume de ser el país que alimenta el mundo. Se calcula que cuenta con 100 millones de cabezas de ganado y es el mayor exportador de came de Europa y el segundo de alimentos a nivel mundial solo por detrás de Estados Unidos. Hasta un 10% de la economía nacional depende del sector agrario. De ahí que las medidas del gobierno hayan sentado tan mal. «Cuando se tocan las cosas decomery se pone en riesgo la seguridad alimentaria o se genera inestabilidad se puede dar lugar aproblemas sociales como estos de Holandao los de Sri Lanka, aun que las situaciones difieran», opina José Manuel Roche, secretario de Relaciones Internacionales de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

No es solo elgobiemo holandés, la Unión Europea quiere acabar con la excepción del uso de estiércol que permite a ganaderos de Holanda, Dinamarca, Alemania, Irlanda y partes de Bélgica e Italia usar hasta 250 kilos de nitrógeno de estiércol animal por hectárea (en lugar de los 170 kg del resto de la UE). La excepción tenía en cuenta

## La guerra de los fertilizantes pone en jaque a Holanda

El ministro de Agricultura de Países Bajos dimite tras un verano de fuertes tensiones en las calles. Entre las razones, los objetivos de reducir el uso de químicos en el campo. ¿Es posible producir sin fertilizar? elclima y el rendimiento de los pastizales. Sin embargo, la Comisión quiere acabar con ella en Países Bajos porque no cumplen los estándares de calidad de agua exigidos a los países miembros.

La contaminación de aguay suelo marcamuchas de las normativas que enlos últimos años halanzado laUE; desde la Directiva de Nitratos a la Directiva Marco del Agua o la más reciente estrategia llamada «De lagranja ala mesa» abogan por optimizar el uso de fertilizantes y una reducción de la contaminación por exceso de nutrientes del 50%, lo que supondrá limitar hasta el 20% el uso de fertilizantes.

«El nitrógeno, elfósforo y el pota-



4\_95482548

sio son esenciales para que crezcan las plantas pero su uso masivo, que comienza a partir de mediados del siglopasado, ha creado algunos problemas, sobre todo en el agua. El nitrógeno pasa con rapidezal medio acuoso, permeahacialas capas freáticas y pasa a las masas de agua superficial. Las altas concentraciones favorecen la proliferación de algas en el agua, lo que termina muchas veces provocando la eutrofización tanto de las masas fluviales como de las aguas costeras. En los 90 había poco control sobre la fertilización y se dieron grandes episodios de contaminación y eutrofización. Gracias a las diversas normativas estas entradas de nitrógeno ha empezado a

El gobierno holandés ha propuesto rebajar el número de cabezas de ganado en un tercio

Con su estrategia «De la granja a la mesa», Europa quiere reducir hasta un 20% el uso de fertilizantes disminuir en las últimas décadas, pero hayque teneren cuenta que en los acuíferos, donde la circulación y renovación de agua es más lenta, estos problemas se pueden arrastrar durante 20-25 años», comenta Estela Romero, investigadora del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Muchos estudios hablan de los problemas que han traído consigo los fertilizantes químicos. Uno reciente es el aparecido en la revista Science y que firman dos investigadores del CREAF, Josep Peñuelas y Jordi Sardans. En ella aborda el desequilibrio de nutrientes que sufre la tierra debido a la acción humana. Esta situación, derivada sobre todo de una agricultura intensiva y al exceso de fertilizantes, tiene graves consecuencias paralavida (los mismos investigadores alertaron en un estudio anterior de que los fertilizantes en los cultivos de trigo pueden estar detrás de la celia quía).

#### Agua o producción

¿Es posible reducir el uso de fertilizantes y mantener la producción? ¿Es posible una agricultura eminentemente orgánica para alimentar a toda la población? ¿Tienen razónlos legisladores cuando limitan ciertas prácticas en aras de la sostenibilidad o los agricultores cuando protestan por la viabilidad de su negocio en un contexto de subida de costes constante? Hace tres años, el presidente de Sri Lanka tomó una decisión radical. En 10 años el país vendería todos sus alimentos conforme al modelo de producción orgánica. Eso suponía el findel uso de los fertilizantes sintéticos. Ahora, el país seve obligado aimportaralimentos y está sumido en agrias protestas sociales.

En una reciente entrevista, Elías Fereres, catedrático de la Universidad de Córdoba e investigador del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, afirmaba que «la agricultura ecológica tendrá siempre un nicho en el sistema productivo, pero es arriesgado convertir por decreto y en un tiempo limitado la agricultura a esa actividad. Nuestra sociedad se sostiene sobre cuatro materiales: el cemento, el acero, el plásticoy elamoniaco, que es la base de los fertilizantes minerales nitrogenados, sinlos cuales es imposible alcanzar la producción necesaria para alimentara las casi8.000 millonesde personas que hay en el mundo. Yo sugeriría mirar lo que ha pasado en Sri Lanka. La reducción de fertilización mineral produjo una caída de la producción de arroz de másdel35%ydel té de másdel50%. Pensaron que había suficientes fertilizantes orgánicos en la isla pero no ha sido así».

La clave de la fertilización parece estar en un uso más racional de los productos y en algunos casos una reducción directa. «Hay muchas formas de optimizar la fertilización. Porejemplo, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y del estado de las plantas con sensores que puedan definir conprecisión la cantidad de nutrientes que necesita la planta, y en algunos casos se puede reducir directamente su uso, porque se está utilizando demasiado. Si se reduce entrada de nutrientes puede ser que baje un poco la producción, pero como se ha usado en exceso, hay margen para reducir la cantidad de fertilizantes sin que laproducción seveaafectada. Y hay que tener en cuenta que en áreas del Mediterráneo donde el agua es escasa, el problema de la contaminación por nitratos puede tener consecuencias graves que afecten también a la producción futura», comenta Romero. Desde UPA resaltan que «el sector estátrabajando en rotación de cultivos y otras medidas para utilizar menos fertilizantes, entre otras cosas porque el precio del abono nitrogenado se ha encarecido en un año de 300 euros por toneladas a 1.000. Este año se han dejado de usar abonos sintéticos para emplear más purines. Estos residuos suponen una buena oportunidad», dice Roche.



En 2021 el presidente

de Sri Lanka quiso transformar la producción agrícola de su país en 10 años y para ello prohibió del uso de los fertilizantes sintéticos. El objetivo era acabar con los problemas derivados de su uso en el campo. La BBC recuerda, que durante los 60 el uso de fertilizante se incentivó como estrategia a nivel mundial para aliviar la desnutrición en las nacionales en desarrollo. «A mediados de los años 90, muchos agricultores en el norte de la isla comenzaron a sufrir una enfermedad renal de origen desconocido. Algunas personas sospechaban que se debía a los fertilizantes... En los últimos tiempos, la pandemia de la Covid y los problemas de la cadena de suministro mundial han provocado una escasez de ingredientes para fertilizantes. La demanda-y los precios-se dispararon. En este contexto, el gobierno decidió que era hora de otra revolución agrícola».



#### **Tendencias**

#### Mundonatural

#### Vitamina D y salud mental

La vitamina D se considera a menudo como una vitamina para los huesos, pero ¿sabía que la vitamina D también está relacionada con la salud mental? El hecho de que el estado de ánimo de muchas personas mejore en verano también parece tener una conexión con las llamadas «vitaminas del sol». En el cerebro existen receptores de vitamina D. Para investigar esta, se utilizaron los conocidos como ratones knockout, a los que se les anuló el receptor de la vitamina D (VDR) en el cerebro y acabaron mostrando un comportamiento más ansioso que el resto. Asimismo, en seres humanos un trabajo reciente entre adultos jóvenes ha demostrado que también existe una relación entre una buena salud mentaly niveles más altos de vitamina Den la sangre.

La serotonina es un neurotransmisor de monoamina en el cerebro que, entre otras cosas, regula el estado de ánimo. Se forma a partir de la sustancia precursora Ltriptófano. La vitamina D estimula la transcripción del gen del triptófano hidroxilasa 2 (TPH2). La enzima TPH2 es la enzima determinante de la tasa de conversión de riptófano en serotonina. La vitamina D permite de esta forma producir serotonina en el cerebro. La vitamina D desempeña un papel importante en la regulación de la salud mental. Por lo tanto, es importante producir suficiente vitamina D a lo largo del año mediante la exposición a la luz solar y, si esto no es posible, hacer uso de suplementos de vitamina D. VitaD3, de mundonatural, es un complemento a base de vitamina D3 4000 UI. La vitamina D contribuye al mantenimiento de los

huesos y al

sistema

funcionamien-

to normal del

inmunitario.

#### SEMÁFORO



## LG España, comprometida con la reducción de CO<sub>2</sub> en sus operaciones



Jaime de Jaráiz Lozano

LG Electronics España (LG) acaba de anunciar su adhesión a la iniciativa europea Lean & Green para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero en su cadena de suministro. La empresa coreana reafirma así su compromiso con el medioambiente, convirtiéndose en la primera compañía tecnológica en sumarse a la plataforma coordinada en España por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). Además, como nuevo

miembro, LG se compromete a reducir sus emisiones GEI en al menos un 20% en 5 años.

Lean & Green es una iniciativa internacional que busca contribuir junto a empresas de toda la cadena de valor a alcanzar los objetivos de París (COP21) de emisiones neutras en carbono para el año 2050. Este programa cuenta actualmente con presencia en 15 países y más de 600 empresas en toda Europa.



Signus, más de 200.000 tn de ruedas transformadas



Gabriel Leal Serrano

Durante 2021, Signus gestionó 200.286 toneladas de neumáticos fuera de uso que convirtió en nuevos productos útiles para di ferentes aplicaciones. Del total recogido el 11,4% se destinó a la preparación para su reutilización (neumático de segundo uso o recauchutado), el 36,4% se destinó a valorización energética y el 52,3% restante, se recicló, en las diferentes plantas de transformación existentes en España.



Siemens realiza el primer recorrido de su tren de H<sub>2</sub>



Miguel Ángel López

Siemens y Deutsche Bahn han llevado a cabo su primer viaje en el tren de hidrógeno Mireo Plus H. El evento tuvo lugar en el Centro de Pruebas y Validación de Siemens en Wegberg Wildenrath, Renania del Norte-Westfalia. Está previsto que la tecnología del hidrógeno reemplace los trenes que funcionan con diésel en el transporte regional en el futuro y contribuya a la eliminación del combustible diésel.



Banca Fiare incrementa su capacidad de inversión social



Anna Fasano

Fiare Banca Etica, la entidad bancaria cooperativa de finanzas éticas, aumentará su capacidad de concesión de crédito con el incremento de su capital social en este nuevo periodo de venta de acciones. Actualmente, por cada 500 euros de capital social, la entidad puede conceder 7.500 euros de nuevo crédito. De esta forma, Fiare Banca Etica presta 15 veces su capital social, según los datos de los últimos 3 años.

#### Breves

#### Material didáctico para estudiar cambio climático

Se acaba de presentar la campaña educativa «28.000 por el Clima», un proyecto de Teachers for Future Spain que ofrece de manera gratuita contenidos didácticos y recursos educativos para utilizar en el aula, con el objetivo de promover la concienciación ecosocial y mitigar el cambio climático. Dentro del programa se incluyen actividades para realizar durante todo el curso escolar 22-23.

#### El nivel de mar se duplica en Nueva Zelanda

La tasa de aumento del nivel del mar se ha duplicado en los últimos 60 años, en comparación con la tasa media (analizada) desde que se iniciaron los registros hasta 1960", dijo la directora de Estadísticas Medioambientales y Agrícolas de Stats NZ, Michele Lloyd, en un comunicado sobre un estudio conducido por el ente oficial. La variación en la tasa de incremento responde a la emisión de los gases de efecto invernadero.

### Las subvenciones a fósiles se disparan en 2021

En un estudio que recoge datos de 51 países publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) cifran en 697.200 millones de dólares las ayudas públicas para combustibles fósiles en 2021, frente a los 362.400 millones de 2020. El mayor incremento fue para la electricidad generada con combustibles fósiles, con 209.300 millones de dólares.

#### Gastrobar

#### Una versión de cócteles para cada ocasión

Kiara Hurtado, MADRID

La importancia de saber expresarse cada día cobra mayor relevancia, una palabra mal entendida o un gesto poco agradable, incluso en la realeza, puede generar un mal sabor de boca, literalmente. Saber qué, cuán do y cómo es una herramienta ycualidad poderosa en cualquier aspecto de la vida. Esta filosofía, aplicada a la coctelería, ha sido muy bien entendida por Jorge Serrano, el barman del restaurante más criollo de Madrid, Cilindro. Y es que, sin lugar a duda, los momentos más memorables de nuestras vidas son el resultado de una combinación perfecta. En las comidas y cenas, aunque la propuesta gastronómica sea muy buena, saber qué cóctel maridar con cada plato es un arte que solo se descubre de la mano de Serrano. Su nueva carta de bebidas de creación pone sobre la mesa su lado vanguardista con una mixología decócteles clásicos, que eleva a la cima a la cocina que el chef limeño, Jorge Céspe des, ejecuta en Cilindro. La primera propuesta del barman es una versión del Chilcano, una bebida de origen peruano que, según la teoríamás extendida, llevó a Perú un grupo de emigrantes italianos, que consumían grappa con ginger ale para comenzareldía conenergía. El Mojito de Cilindro se diferencia por tener una pizcade huacatay (una aromática muy popular en Perú). Por otro lado, hallamos al Chingón, una receta con gran arraigo en México a base de tequila, mango picante ymaracuyá, el cual hace guiños al alma peruana del local. Asimismo, encontramos versiones variadas de Tommy's Margarita, Clover Club, Old Fashioned, Moscow Mule, entre otros. Así, queda demostrado que los complementos perfectos existen, si aún hay quienes no lo han encontrado, después de una experiencia de chilcanos

y margaritas, seguro encuen-

trana su media mitada la vuel-

ta de la esquina.

#### 39

#### Ciencia

## Salvar la tierra de un asteroide

#### El próximo día 27 se espera cambiar la órbita de Dimorphos

#### Eva M. Rull MADRID

Isabel Herrerosy Jens Ormö trabajan en el Laboratorio de Impactos del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA). Como el resto del mundo están pendientes de lo que ocurra elpróximo 27 de septiembre, día en el que estáprevisto que DART (Double Asteroid Redirection Test) impacte contra el asteroi de Dimorphos y lo desvíe de su órbita. Sin embargo, para ellos ese día tiene algo más especial aún. La experimentación que realizane nel laboratorio, y que sirve para verificar cientos de modelos numéricos, es vital para decisiones sobre dónde ycómo impactará DART. «Unlaboratorio como este permite hacer simulaciones sobre impactos cósmicos», matiza Romero. Por su trabajo se sabe, pore jemplo, que el próximo 27 interesa que DARΓ impacte en alguna zona arenosa.

Esta misión conjunta de la NASA y la ESA es la primera prueba del programa de defensa planetaria. Con lacolisión de DART en Dimorphos, «lunamenor» de 160 m de un asteroide mayorllama do Didymos, se espera desviar su órbita. Dentro de cuatro años llegará HERA, una nave con la que se pretenden recabar datos sobre la masa y composición del esteroide y «detalles sobre cómo se forma un cráter en un objeto pequeño y de poca gravedad», matiza Herreros.

Cada año, comenta Herreros, impacta algún pequeño asteroide de unos cuatro metros en la Tierra. Sin embargo si un cuerpo como Dimorphos, de 160 m de diámetro, impactara en el planeta (algo que se calcula que sucede cada 25.000 años), severía afectada una superficie equivalente a toda una Comunidad Autónoma española. Solo el cráter tendría un diámetro de 2 km. «Se eligió este asteroide por varias razones. Primero porque se trata de un sistema binario, donde un cuerpo orbita alrededor de otro, y eso hace que los efectos del impacto sean más medibles. En segundo lugar, por el tipo de asteroide que es (pila de escombros) y por el tamaño. Un 42% de los asteroides que están alre dedor de la Tierra son de ese tamaño; esto es, unos 20.000 objetos catalogados», concluye Herreros.

#### DEFENSORES PLANETARIOS: MISIONES DART (NASA) Y HERA (ESA) El satélite Juvenitas realizará una primera prueba de radar sobre un asteroide Órbita original de Dimorphos Didymos 1,2km Dimorphos Nu eva órbita tras el impacto LICIACube 2022 NASA's Dart colisiona con Dimorphos, la pequeña luna del sistema de dos asteroides Didymos, a una velocidad de 6,6km/seg Dart Científicos de todo el mundo analizarán las ondas de luz de Didymos que llegan a la Tierra así como los datos del radar Sin embargo, muchas variables quedarán sin resolver; la masa precisa de Dimorphos, el tamaño del cráter originado por DART y otras que permitirán saber si se podría escalar o repetir el procedimiento con sistemás más grandes **LICIACube** DART Se desplegará 10 días antes La nave de 550kg de que DART alcance su llegará a su objetivo, para enviar a la destino este Tierra imágenes del impacto Didymos Dimorphos Ariante 6 Cubesats HERA 2026 Hera y sus dos satélites Cubesats Cubesats alcanzarán a Didymos para hacer mediciones. Para ello contará con una cámara óptica, radares láser y 2024 escáneres infrarrojos La nave Hera de la ESA despegará en un cohete Ariante 6 para 780 m 381 m investigar la «escena Empire del crimen» tras el State impacto de DART Didymos A. Cruz / LA RAZÓN

#### Energía en positivo

# Naturgy pondrá en operación su tercera planta de biometano

#### Podrá abastecer a 3.150 viviendas y evitará la emisión de 2.500 toneladas de CO₂ al año

Naturgy adapta la planta de biometano instalada en la explotación ganadera de Porgaporcs, en el municipio leridano de Vila-Sana, para inyectar gas renovable en la redde distribución del grupo en 2023. La compañía invertirá 1,5 millones de euros en este proyecto para avanzar en su objetivo de que en 2050 todo el gas que circule por sus redes de distribución sea de origen renovable.

La planta de biometano de Vilasana será la tercera que la multinacional energética ponga en operación en España y la segunda de la compañía ubicada en Cataluña. A partir del próximo verano, esta instalación inyectará 11,8 GWh/año de biometano en la red de distribución de gas, equivalente al consumo anual de 3.150 hogares. La generación y consumo de este gas renovable evitará la emisión a la atmósfera de más de 2.450 toneladas equivalentes de CO2/año, lo que equivale a plantar más de 4.900 árboles.

Con esta planta, Naturgy da un paso másen suapuestapor la transición energética, la producción de energía a nivel local y la economía circular, ya que aportará un gas limpio al sistema energético y contribuirá a la gestión sostenible de los residuos agroganaderos de esta granja. La red de distribución de gas de la compañía está preparada para poder distribuir gases renovables, un vector clave para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, gracias a las inversiones realizadas en los últimos años.

#### Apuesta por el biometano

Naturgy es líder en el sector de la distribución de gas en España. A través de sufilial Nedgia, cuenta con casi 5,4 millones de puntos de suministro de gas natural en 1.150 municipios del país. Su principal activo sonlos más de 55.500 kilómetros de redes que permiten hacer llegarhoy, de forma segura y eficiente, el suministro energético de gas natural y también la distribución de

gas renovable, así como de hidrógeno en el futuro. En 2019, através del proyecto LIFE Methamorphosis financiado con fondos europeos, Naturgy ya testó el biometano producido en esta planta en vehículos agas y, unaño después, el biometano generado sellevó hasta Zaragoza para su uso en el transporte urbano de esta ciudad.

La primera planta de biometano que la compañía puso en operación está en la estación depuradora de aguas residuales de Bens (A Coruña). La segunda instalación, Elena, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), fue la primera en inyectar alared de gas de Españagas renovable procedente de verte dero. Con este nuevo proyecto, Naturgy se sitúa a la vanguardia en innovación en el desarrollo de este vector energético, que contribuirá de forma significativa a la descarbonización de la economía española en los próximos años.



El gas renovable es una energía verde con balance nulo de emisiones, totalmente intercambiable por el gas natural, por lo que puede distribuirse a través de la infraestructura gasista existente y emplearse con las mismas aplicaciones energéticas en hogares, industrias, comercios y movilidad. Su producción está alineada con el recientemente aprobado paquete REPowerEU, el plan europeo para reducir ladependenciade los combustibles fósiles y avanzar en la transición verde. Dentro de este plan, el biometano juega un papel clave como sustituto del gas natural en los próximos años.

#### Divulgación



## Aves y Ciencia en lengua de signos

SEO/BirdLife y el Museo Nacional de Ciencias Naturales crean las denominaciones de 310 palabras para ampliar el vocabulario de las personas sordas

Clara Navío. MADRID

Gorrión, biodiversidad o cambio climático, por poner solo tres ejemplos, son palabras y conceptos que están recogidos en el lenguaje oral y en el escrito y quienes utilizan uno u otro con normalidadtienen perfectamente a mano utilizarlos. Pero, ¿y quiénes se expresan y comunican mediante la lengua de signos?, ¿cómo dicen esas palabras?

Ahí estaba el problema. Porque las lenguas de signos a menudo care cende signos específicos para nombrar un montón de aves, especies de los tres reinos, ni muchos términos científicos de uso frecuente, etc. Ahora su lenguaje cuenta con 310 signos para nombrar específicamente otros tantos animales, plantas, minerales, y otros conceptos de la naturaleza, ciencia, la investigación y los museos.

Dos proyectos han sido los responsables de este avance: uno de la organización conservacionista especializada en aves, SEO/BirdLife, y otro del Museo Nacional de Ciencias Naturales, (MNCN). Ambos con un objetivo común: facilitar tanto la inclusión de las personas sordas en sus visitas a la naturaleza o a museos, como su acceso a la ciencia y al conocimiento sin barreras y en igualdad de condiciones.

#### Signos para cinco idiomas

Una iniciativa de cinco organizaciones de ornitología, de Francia, Italia, Grecia, Maltay España, que hantrabajado con organizaciones de personas sordas de los respectivos países para crear el nombre de 60 aves en lengua de signos. Es el proyecto Banoffee, en el que ha participado SEO/BirdLife por parte de España. Cristina Sánchez, delegada de la ONG en Cataluña y coordinadora del proyecto en España, relata el origen del proyecto: «hablando con gente de las dos asociaciones, supimos quelas personas sordas no tenían un signo para cada ave, lo que dificulta su disfrute de la naturaleza, que cuando van al campo después no pueden decir con un signo qué es lo que han visto, ya sean aves, plantas u otras cosas. Para nombrarlas han de deletrear toda la palabra». Pero eso era solo «la

Garza Real Gorrión común

punta del iceberg. Porque, en realidad, es una muestra de una dificultad de accesibilidad más amplia. Porque, como ven y andan, son los grandes olvidados en ese aspecto. Es una discapacidad que pasa inadvertida».

El resultado del trabajo de todos estos equipos, reunidos en un proyecto europeo Erasmus, son «60 signos para otras tantas aves que hemos seleccionado entre las más comunes y que, además fueran comunes a todos los cinco países participantes en el proyecto, todos ellos mediterráneos».

Además delos signos, el proyec-

to incluye la creación de un Manual para Mejorar la Accesibilida d en los Centros de Información y Reservas Naturales, «para que cuenten con herramientas y formatos que faciliten el acceso de las personas sordas a la información». Más la elaboración de un Manual para Guías e Intérpretes de la Naturaleza «paraquelos profesionales del turismo de naturaleza en estén mejor capacitados y puedan atender mejor sus necesidades cuando participan en rutas, etcétera».

Ahora bien, el trabajo no ha terminado. «Hay una continuación

Gorrión, cernícalo, pirita, biodiversidad o cambio climático tienen ya sus propios signos

Imagen de ios

nombrar al gorrión

y a la garza real

signos para

que será de aves marinas y otras formas de vida en el mar. Y un segundo proyecto con la creación de signos para plantas».

#### Ampliando el diccionario

SEO/BIRDLIFE

Porsuparte, el MNCN ha abor-

dado la creación de 250 signos que se aña den al Diccionario de la Lengua de Signos Española (DILSE), con el proyecto Ciencia Asignada, que ha realizado en colaboración con la Fundación CNSE, perteneciente a la Confederación Estatal de Personas Sordas.

Esta iniciativa es consecuencia del trabajo que vienerealizando el museo en el ámbito de la accesibilidad. Marta Fernández, coordinadora de esta área del museo, comenta que «trabajamos habitualmente con la fundación para crear materiales, como guías multimedia sobre nuestras exposiciones, que faciliten la visita a las personas sordas. Detectamos la necesidad de crear signosrelacionados las ciencias naturales y también parafacilitar eltrabajo de las intérpretes».

Para la recopilación de los 250 términos, primero se acotóla cantidad «quecoincide con el aniversario del Museo, pedimos al personal que trabaja en él que aportaran palabras relacionadas con las disciplinas y piezas presentes en el museo, con la investigación, con la educación, etc. Así como términos como climático, ecosistema, biodiversidad o ciclo de carbono, que tan importantes son actualmente y que son necesarios para tener una mejor cultura científica».

Así, entre las nuevas palabras, hay nombres de aves, demamíferos, derocasy mi-

nerales, etc. Que además de tener su propio y nuevo signo para expresarlas, cuentan con una definición. Con todas ellas se ha creado un diccionario, en versión impresa y digital, Además de los signos, también se han elaborado las definiciones y significados de las palabras y los términos cientí-

Con ambos proyectos, Banofffee y Ciencia asignada, es de esperar que se cumpla el deseo expresado por Roberto Suárez, presidente de la CNSE «no queremos solo visitar la naturaleza y los museos. Tambiénqueremos disfrutar los y comprenderlos».

#### El destino de Iberia

Vista panorámica de la atractiva urbe croata

cuyo origen se remonta alaño 1040, aunque fue en el siglo XIII cuando se concluyó. Es eledificio sacro más monumentalen estilogótico al sureste de los Alpes. Muy cerca de la catedral, a diez minutos andando. se encontrará con la calle más vibrante de Zagreb: la calle Tkalieva, repleta de bares y restaurantes; aquí también se halla la estatua de Marija Juric Zagorka, una escritora muyapreciada porloslocalesyuna granactivista que luchó por los derechos de las mujeres. Asimismo, en el centro histórico se ubica el popularMercadoDolac, un amplio espacio en pleno centro donde encontrará comida típica, souvenirs, flores e incluso ropa.

#### Parques, museos y excursiones

Hasta ahora nos hemos centrado en la zona más histórica, en la que es la Ciudad Alta, pero no puede faltarun paseo por la Ciudad Baja. En ella podemos disfrutar del Parque Zrinjevac, ideal para verlo en cualquier época del año: en invierno lo bañará una capa de nieve, mientras que en otoño lo decoraránlos tonos cálidos. Igual de recomendable es disfrutar de los otros parques que conforman la denominada Herradura de Lenuci, pero destaca, por ser un auténtico oasis de paz, el Jardín Botánico. En esta zona se puede ver el interesante Museo Etnográfico de Zagreb; el Museo Arqueológico de Zagreb; el Museo Mimara -con casi 4.000 obras deimportantes artistas, entre ellos, Velázquez y Tiziano- y el imponente edificio del Teatro Nacional Croata, del que destaca su monumental diseño arquitectónico. De similar estilo, y junto a la estación de trenes, se encuentra el Pabellón del Arte de Zagreb, el cual funciona como galería para grandes exposiciones. Parafinalizar, y si se dispone de tiempo, una actividad muy recomendable es hacer una excursión a los Lagos de Pltivice o al Monte Medvendica, una zonaboscosaperfectapararelajarse y conectar con la naturaleza, ya que hay cascadas, una cueva e incluso un fuerte del siglo XIII que ofrece una impresionante vista panorámica de Zagreb.

La capital croata es una urbe que merece la pena visitar, que se caracteriza por ser una ciudad alejada del turismo de masas y que los amantes de los viajes deberían incluirla en su lista, pues sus atractivos son únicos y las experiencias que ofrece hacen que conocerla sea muy enriquecedor.



#### Maica Rivera. BARCELONA

¿Busca un destino atractivo que, lejos del turismo de masas, ofrezca el encanto de lo que está aún por descubrir? Sin duda, Zagreb, la capital de Croacia, es uno de ellos. Estafascinante ciudades una mezclaequilibrada de Europaoccidental y oriental, y es una opción ideal para una escapada de unos días.

Sus orígenes se remontan a 1094, yen la actualidad, Zagreb transmite su legado medi eval de pequeña ciudad, acogedoray amable con el visitante. Sin embargo, su reducido tamaño no hace que esté exenta de sorp resas para aquellos que deciden visitarla: inte resantes museos, majestuos as muestras de arquitecturay diseño yuna apasionada vida al aire libre, sin faltar, por supuesto, su exquisita gastronomía. Todo ello hace de la capital croata un de stino más que apetecible.

#### Esencia medieval

Zagreb se divide en dos: la Ciudad Alta, la parte más antigua y monumental de la urbe, y la Ciudad Baja. Empezaremos por la primera, allí donde se concentra su esencia histórica. El epicentro de la Ciudad Alta es la Plaza Markov, presidida por el que es el edificio del Parlamento croata y por la Iglesia de San Marcos, una construcción originaria del siglo XIII que se alza como uno delos edificios más emblemáticos, cuyos símbolos más re conocibles, además de las vidrieras, son su portal gótico con varias efigies

# Una escapada a Zagreb, «la pequeña Viena»

La capital de Croacia, amable para el viajero, es una mezcla equilibrada y fascinante de Europa occidental y oriental



Iglesia de los Stmarks en Zagreb

colocadas en hornacinas y un colorido tejado en el que se exhiben los escudos del reino unificado de Dalmacia, Croacia y Eslavonia y el de Zagreb. Otro delos lugares clave en la Ciudad Alta es la torre Lotrscak o Torre de los Ladrones, un torreón defensivo construido en la Edad Media que ofrece una impresionante panorámica de Zagreb. Cabe destacar que esta torre cuenta con un cañón que se dispara todos los días al mediodía para celebrar que ha pasado un día más.

En nuestro recorrido por la Ciudad Alta de Zagreb, y más concretamente en el barrio de Kaptol, merecela penatambién detenerse, por lo imponente de su construcción, en la Catedral de la Asunción,

#### Pistas de Iberia

- ▶ Iberia ofrece dos vuelos directos, sin escalas, a la semana a Zagreb desde Madrid, y cómodas conexiones para viajar desde el resto de ciudades españolas.
- Iberia ha lanzado su tradicional campaña de precios de final del verano. Hasta el 19 de septiembre, puedes comprar tus billetes para Zagreb desde solo 49 euros por trayecto. Entra en www.iberia. com y ¡Vuela, vuela!
- Más información en iberia.com y app de Iberia.





#### El destino



Una imagen aérea del crucero Norwegian Prima, de la compañía NCL, que acaba de estrenar este exclusivo barco

Ángel Nieto Lorasque. REIKIAVIK

rturo Guerrero lleva a sus espaldas la construcción demás de 30 barcos y cada vez que «da a luz» a uno de ellos, lo vive como si fuera laprimeravez. Este ingeniero maño afincado en Miami nos lo cuenta a bordo del Norwegian Prima, la nueva joya de la prestigiosa firma de cruceros NCL, para la que Guerrero trabaja desde hace casi medio siglo. Leacompaña July Grill, la directora senior de arquitectura de nueva generación de la compañía. Ambos contemplan el Atrium, la zona central del barco, con el orgullo de quien lleva cinco años con un ilusionante proyecto que ahora, porfin, ve la luz. Nos embarcamos

para emprender la ruta inaugural de este crucero que ya no parará motores para surcar los mares de punta a punta.

«La idea que siempre tuvo Frank del Río, presidente y director ejecutivo de NCL, fue crear un barco diferente a todo lo que hasta ahora estaba en el mercado. Un crucero sin apariencia de crucero. Más bien un hotel boutique, donde, en cada rincón encuentres una experiencia», relatan Guerrero y Grill. Y ese sueño se hizo realidad: el lujo se combina con la comodidad y los pasillos cual «tentáculos de pulpo» recorren los 294 metros de largo que tiene el barco, dejando a su paso restaurantes, zonas de ocio y unos amplios camarotes diseñados con esmero para sumergir al visitante enuna experiencia única.

con ellos en Reikiavik, Islandia, Un total de 18 plantas en las que no na gastronomía y el relax (los ja-lla las más de 143.000 toneladas del faltan zonas de diversión con un circuito dekarts en la cubierta o los toboganes infinitos que hacen las delicias de pequeños y mayores al recorrer unos tubos en espiral transparentes que permite ver el mar mientras se desciende a gran

> Y es que viajar en crucero supone una forma de ocio diferente en la que se marida con éxito la experiencia de la desconexión en alta mar con elentretenimiento, labue-

«Se trata de un crucero sin apariencia de crucero», explica uno de los constructores

cuzzis son, sin duda, son la mejor opción para conseguirlo) asícomo el descubrimiento de ciudades que visitar cuando el barco atraca.

En esta ocasión, las paradas son Cork, en Irlanda, Portland, en Reino Unido, Le Havre en Francia y Ámsterdam, la capital de Países Bajos. Pero antes de llegar a la primera parada, los dos días en alta mar que se paran Islandia de Irlanda sumergen a los huéspedes en una pazdonde seimpone el sonido de la marea y el viento en un horizonte que respira con su propio tempo. Los atardeceres se convierten en una experiencia mágica y merece la pena madrugar para ver cómo el sol se asoma desde el infinito para comenzar la jornada. De fondo, tan solo el azul del mar, las olas y la estela que deja como hueNorwegian Prima mientras surca el Atlántico.

Si optan por vivir esta experiencia y quieren llegar al nivel más «top», pueden elegir la zona «Haven». Es la parte más VIP del Prima en la que sobresale, más allá de las suites y las exclusivas zonas de recreo, una piscina «infinity pool» en la popa del barco con unas vistas de escándalo. Con servicio personal de mayordomo 24 horas y comodidades de primera clase, este espacio ofrece un complejo diseñado por Piero Lissoni, uno de los interioristas más importantes de Italia, país donde se ha construido el barco.

Dehecho, es algo genuino el que esta zona solo apta para los bolsillos más pudientes se encuentre en la parte trasera de la embarca-

El interior de los camarotes tiene un diseño práctico e innovador



La decoración del Atrium, la zona central, es el epítome del lujo

ción ya que, normalmente, suele ubicarse en la proa. En esta ocasión, al frente se halla otro de los espacios imprescindibles, el Spa. Un templo para sanar el cuerpo y alma que además de numerosas saunas, entre ella una de sal, y dos piscinas, ofrece una zona de relax con vistas al infinito que poco tienen que envidiar a cualquier terapia «mindfulness».

#### Gastronomía de 360°

Trasuna Breve parada en Cork, una ciudad de ensueño al sur de Irlanda, atracamos en Portland donde optamos por visitar Stonehenge, el monumentomegalítico cuya construcción data de entre el año 3100 a. C. y el 2000 a. C., según los arqueólogos. Una visita imprescindible en la que el peso de la historia se siente al pase ar entre estas piedras construidas por el hombre del neolítico para marcar el paso de las estaciones. Aprove chamos la escapada para acercarnos también a Salisbury, apocomás de 10 kilómetros de este en dave histórico, donde se halla la famosa catedral que, según varios eruditos, sirvió para inspirar el «best seller» de Ken Follet «Los pilares de la Tierra».

De vuelva al Prima decidimos degustaralguno delos restaurantes de especialidad que ofrece el crucero. De hecho, cuenta con una veintena depuntos gastronómicos que van desde la tradición a la «nouvelle cuisine», llenando de aromas delmundo los fogones que ansían agradar el paladar de los casi 2.000 pasajeros. Uno delos más «top» es el Cagney's Steakhouse,

con una amplia oferta de las mejores carnes del planeta, aunque poco tiene que envidiarle al japonés Nama o a la fusión méxicoasiática-peruana de The Food Republic. La diversidad gastronómica es otro de los platos fuertes.

En este recorrido inaugural hay otra de las paradas que requiere una mención especial. Desembarcamosen laciudad portuaria de Le Havreparadirigimos a unarutapor Normandía en la que de nuevo conectamos con el peso de la historia. Las playas que pasaron a convertirse en la esperanza de quienes luchaban contra el nazismo. Allís e produjo el inolvidable «Día D», cuando las tropas aliadas entraron en Francia y dieron la estocada final al terror. Resulta con moved or visitar el cementerio de soldados estadounidenses fallecidos en la operación, asícomo el puerto artificial que allí se construyó para comenzar la que sería la batalla final contra Hitler en 1944.

Tras una incursión en el pasado que nuncadebe mos olvidar, regresamos al presente o más bien, nos trasladamos al futuro, porque al embarcar en el Prima decidimos visitar otro de los puntos imprescindibles: The Galaxy Pavilion. Una suerte de realidad virtual con la que a través de las gafas buceamos por el fondo marino o subimos a una montaña rusa. Apunto de concluir esta experiencia, divisamos la entrada a Ámsterdam, donde el crucero sortea los canales ante la mirada curiosa de los lugareños. Y es que el Prima impresiona, pero más aún cuando se está a bordo.

#### **Escapadas**

## Enoturismo en Madrid, de ruta por los viñedos de la región

La Comunidad cuenta con seis itinerarios culturales del vino y 52 bodegas con denominación

R. Bonilla. MADRID

Ahora que el otoño está a punto dearrancar, ya huelea uvapisada, a mosto y a vendimia, una actividad que también encuentra su hueco, y cada vez con mayor éxito, en la Comunidad de Madrid, donde existen diferentes bodegas y zonas turísticas visitables que invitan al viajero a disfrutar de una escapada apasionante y entretenida a partes iguales. Una cata de vino acariciada por los atardeceresmadrileñossuena, cuanto menos, como un plan redondo para un fin de seman a otoñal diferente. Las opciones resultan de lo más apetecibles, pues la región cuenta conun total de seisitinerarios culturales del vino a lo largo de las cuatro secciones o subzonas de la región: Arganda del Rey, Navalcamero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar.

Enlos últimos años, la región ha destacado como destino ideal para el enoturismo, con más de 8.000 hectáreas de viñedos, 52 bodegas con D.O. Vinos de Madrid y alrededor de 110 marcas de vino. Conocer esta rica variedad resulta muy sencillo y apetecible, ya que muchas de sus bodegas se encuentran a menos de una hora de la capital.

Uno de los itinerarios más sugerentes es el que nos lleva hasta la parte del suroeste de la región, donde nos espera elatractivo municipio de San Martín de Valdei-



Vista de algunos viñedos en San Martín de Valdeiglesias

glesias, famoso por sus majestuosos paisajes y por susvinos desde elsiglo XII. Por aquí, un buenplan es la visita al viñedo ya la Bodega delas Moradas de San Martín, que este año ha recibido la máxima distinción del «Gran Bacchus de Oro» para su vino «Las Luces Libro 11», primer vino de la D.O. Vinos de Madrid que recibe este prestigioso galardón. Tampoco defrauda la experiencia denominada «Tierra Calma Experience», donde el viajero puede entender lafilosofía de la Bodega Tierra Calma y el proceso de elaboración y crianza de sus vinos naturales.

Para los amantes de la caballería y el vino, la escapada puede combinar una ruta a caballo con una visita guiada y cata de dos vi-

Alrededor de 110 marcas de vino llevan el nombre de Madrid por todo el mundo nos dela mano de la Bodega Cristo del Humilladero, que desde la Sierra de Gredos nos regala una vista inolvidable, mientras que la viticultura ecológica Ca' di Mat muestrasumejor producción con respeto y paciencia con viñedos viejos, plantados en pequeñas parcelas de suelo granítico.

Una de las citas con mayor solera que pueden encontrarse en la Comunidad es Bodega Cardeña que, desde 1925, realiza un mimado trabajo de elaboración delvino, mientras que la Bodega Miguel Santiago, ensus 20 hectáreas, producevinos tintos de uva gama cha y vino blanco de albillo real. Y si hablamos de tradiciones, Bodega Virgen de la Poveda, en Villa del Prado, encama una gran historia desde el siglo XIII.

La pasión por el vino está cada vez más extendida y la oferta se ensancha cada vez más en la Comunidad de Madrid, que empieza a destacar como destino ideal para el enoturismo, invitándonos a disfrutar de experiencias únicas por viviry por sentir.

#### LA OFERTA



#### VIAJES EL CORTE INGLÉS

Agencia oficial acreditada

¿Tienes más de 60 años? Reserva ya tuviaje de Imserso con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, turismo de interior... Si estás acreditado para viajar, acude con tus datos personales a cualquiera de sus agencias para gestionar tu reserva el día que corresponda en tu Comunidad Autónoma. Consulta condiciones.

Más información en agencias de viajes, en el teléfono 91 330 7263 y en la página web www.viajeselcorteingles.es

#### De ruta por Galicia

Maica Rivera, SANTIAGO

Si tuviéramos que recomendar alguno de los Caminos más idóneos para aquellos peregrinos que buscanlas oledad, sinduda, el Camino Mozárabe-Vía de la Plata sería uno de ellos. Conocido desde hace siglos, sus orígenes son las antiguas calzadas romanas que atravesaban la Península Ibérica, germen y piedra angular sobre las que basculó este largo Camino de lo ngeva historia, cuya aventura arranca en la misma puerta de la imponente catedral de Sevilla.

Cabe destacar también que una de las cosas que caracteriza este Camino tan especial es que hay enormes distancias entre las poblaciones que atraviesa, lo que también le confiere un encanto único para los caminantes.

Es en la segunda mitad del siglo XIII cuando esta ruta comienza a ser muy utilizada por los peregrinos de Andalucía y Extremadura, vadquiere especialfama en su trayecto por Galicia por los amplios espacios naturales que atraviesa -que son de gran belleza y más vírgenes y autóctonos que los de otros trazados-, por sus rocosas subidas y por sus interesantes localidades de amplio valor patrimonial.Comoyahemosindicado, se trata del Camino jacobeo que tiene mayor recorrido en tierras gallegas, y su entrada en Galicia es en la famosa subida al Puerto de A Canda (1.256 metros), donde encontraremos diferentes señales de que estamos en territorio gallego, tal y como nos indica el mojón con el kilómetro 246 de la Xunta de Galicia.

Desde A Canda resulta aconsejable dividir este Camino en seis etapas hasta A Laxe, punto en el cual se une con el Camino de Inviemo; desde allí, los peregrinos de ambas rutas comparten las etapas hasta la ciudad de Santiago de Compostela.

#### De A Canda hasta A Gudiña

Ya desde los primeros pasos que damos podemos observar que el verde va a ser el color predominante en estos kilóm etros, al igual que la más típica arquitectura gallega, representada en sus pueblecitosy en susbonitas y pintores cas iglesias. Enesta etapa cruzaremos las poblaciones de O Pereiro y O Canizo hastallegar a nuestro destino, A Gudiña, donde hay que destacar la comodidad del nuevo albergue de peregrinos de la Xunta, situado en uno de los edificios más emblemáticos del municipio, la Casa da Viúva, un lugar perfecto para descansar.

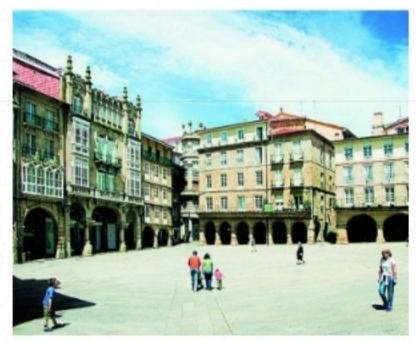





Antiguo monasterio en Xunqueira

## Camino Mozárabe-Vía de la Plata, la aventura más larga por Galicia

La aventura continúa desde A Gudiña a Laza en un tramo de 34 km. Desde aquí parten dos posibles variantes para ir a Santiago: una por Laza y otra por Verín. Ambos trayectos ofrecen una experiencia dignade ser vivida, aunque en esta ocasión vamos a elegir el recorrido por Laza.

Lo más fascinante de este tramo es que caminaremos casi todo el tiempo por encima de 1.000 metros de altitud entre paisajes espectaculares de montañas que parecen conformar, por la perfección de su belleza, un cuadro pintado; son tan increíbles que parecen algo irreal. Como dato, en Vilariño de Conso nos encontraremos el «columpio» más alto de

Esta ruta
de peregrinaje
ofrece en Galicia
un patrimonio
natural
y etnográfico
de gran
excepción

Galicia, el cual deleita con unas vistas al embalse y al Parque Natural O Invernadeiro que se quedan grabadas en la retina.

Ennuestrasiguienteetapade33 km viajarem os desde Laza a Xunqueira de Ambía. En esta etapa hay que destacar la subida al Monte Talariño, a casi 1.000 metros, la cual requiere un gran esfuerzo físico, pero el bonito paisaje lo compensa con creces y lo hace más ameno; al llegar a su punto más alto está la recompensa de ver cómo se alza una solemne cruz elegida a propuesta del sacerdote y lingüistaDon Eligio Rivas, padre y difusor de este Caminojacobeo. Algunos de los pueblitos que atravesaremos hasta llegara Xunqueira de Ambía son Soutelo Verde, Tamicelas, Alberguería, Vilar de Barrio, Vilar de Gomareite, Bobadela y Cima da Vila, entreotros. Lo cierto es que a pesar de que esta es una etapa larga, como la mayoría de las que conforman este Camino, los paisajes son tan hermos os que hipnotizan hasta el punto de que no se siente cansancio.



Después de las dos últimas etapas maratonianas, esta la tomaremos como de transición, y no tan solo por ser «corta», sino porque pasaremos de los 500 metros a poco menos de 200 que está la ciudad de As Burgas, en Ourense. Pasaremos por poblaciones como A







Pousa, Salgueiros, Ousende, Pereiras, Reboredo y Seixalbo, entre otras. Este recorrido, aunque discurre mayormente por asfalto, está rodeado de naturaleza, e incluso podremos encontrarnos jabalís y otra fauna característica de la zona.

El final de esta etapa bien merece, si se dispone de tiempo, visitar sus lugares más emblemáticos, como por ejemplo su plaza del Ayuntamiento, única plaza mayor de España con una ligera inclinación en su suelo; su catedral, con su Pórtico de la Gloria con un parecido muy real al de la Catedral de Santiago y del que se dice que fue construida por los discípulos del Maestro Mateo; y, por supuesto, sus bonitos puentes, como elde Ponte Vella, un puente de origen romano del siglo I, o el Puente del Milenio, un puente mo demista del año 2001.

Por otro lado, hay que destacar que Ourense es una de las localidades con mayor actividad termal de toda Europa, por lo que resulta muy recomendable hacer una ruta por sus famosas termas.

Salimos de Ourense para llegar en pocos kilómetros ala población de Tamallancos, la cual está muy cerquita de Bouzas y Sobreira, las cualestambién cruzaremos. Faramontaos, Biduedo, A Casanova y, por último, Cea, serán laslocalidades por las cuales caminaremos con distancias menores a dos km Vista del río Arnoia arropado de vegetación

Gran parte de los pasos del peregrino se dan a más de mil metros de altitud, con paisajes únicos

Merece la pena disfrutar con calma de la ciudad de Ourense y su preciada vida termal unas de otras. Aquí hacemos un inciso para recomendar probar el famoso pan de estalocalidad, que tiene suorigen en el siglo XIII y está reconocido como un producto con Denominación de Origen; realmente es una exquisitez.

Pasando por lafamosa Torre del Reloj que se encuentra en la plaza mayor, abandonamos A Laxe dirección Cotelas, poco después Piñor, Arenteiro..., todo esto ganando altitud, pasando de unos 500 metros a casi 1.000 de altura. Es un hecho que en este Camino predomina una exigencia física, pero también lo es que eso es precisamente lo que nos hará vivir un Camino diferente, especial e inolvidable. Los kilómetros de esta etapason una mezcla decarretera y tierra, puentes, túneles..., hasta llegar a Dozón, desde donde con un agradable paseo de naturaleza y bosque llegaremos a A Laxe, población en la que nos uniremos a los peregrinos del Camino de Invierno hasta llegar a Santiago de Compostela.

Lo cierto, y resumiendo la esencia de este Camino, a pesar de la dureza física que supone, es que el Camino Mozárabe-Víade la Plata es una gran oportunidad de conocerse a uno mismo, de medirse lejos del mundanal ruido que nossuele acompañar en nuestro día a día, ese que no nos deja escuchar nuestra alma. ¡Buen Camino, peregrino!

#### Viajes

#### R. Bonilla. MADRID

Con el otoño a la vuelta de la esquina ponemos punto y final a las vacaciones, pero eso no significa que haya por qué renunciar a viajar. Todo lo contrario, ya que esta estación resulta ideal para hacer la maleta y descubrir nuevos destinos, sobre todo cuando se tienen más de 60 años, esa edad de oro en la que viajar es un placer para los cinco sentidos, más aún cuando se hace de la mano de expertos como Club de Vacaciones, un turoperador especializado en turismo para viajero s Silver + 60 años que cuenta con el aval y la calidad de Grupo Viajes El Corte Inglés.

«Nuestro trabajo se centra en ofrecer distintas gamas de productos, adaptadas a todas las necesidades del público. Entre las distintas modalidades de viaje ofrecemos estancias en hoteles, escapadas de relax en balnearios, o nuestra exclusiva Pass Seniors de Paradores, También confeccionamos programas con un componente más cultural, como son nuestros circuitos nacionales e internacionales y para los más aventureros, hemos diseñado Grandes Viajes como Argentina, Nueva York, Kenia ymucho más», explica Pepa Bailez, directora de Club de Vacaciones.

#### Para todos los perfiles

Parte del éxito de este programa es que Club de Vacaciones conoce de primera mano que dentro del target +60 años existen distintas demandas de viaje, lo que les lleva a confeccionar productos variados. «No debemos encasillar al público +60 en una sola tipologíadeviaje, y espor eso, por lo que podrán apreciar que en nuestros catálogos proponemos desde programas más económicos, hasta programas de alta gama y donde encontrarán des de propuestas para disfrutar los paisajes y la gastronomía de tantos maravillosos destinos nacionales, como emocionarse con las sorprendentes estampas de los pueblos de la Toscana o vivir la festividad de Acción de Gracias en Nueva York», detalla Bailez, quien recuerda que «el compromiso de calidad de Club de Vacaciones también se refleja en los servicios y proveedores, que han pasado un control de cumplimiento de medidas sanitarias para ofrecer un producto seguro y de asistencia al viajero».

Gracias al nivel de especialización de Club de Vacaciones, este programa permite abarcar una

## Club de Vacaciones, el placer de viajar a partir de los 60 años

El nuevo programa para viajeros Silver ya está a la venta con propuestas para todos los gustos en destinos nacionales e internacionales y con una inmejorable relación calidad-precio



El otoño es una época perfecta para descubrir nuevos destinos

amplia gama de usuarios, tanto para viajar en pareja, con amigos o en grupo. Prueba de ello es el nuevo catálogo «Especial otoño primavera», que ya está a la venta y que cuenta con una amplia programación.

#### Islas españolas

En esta ocasión se ha apostado muy fuerte por las islas españolas, ya que se trata de un destino muy demandado en estas fechas. En concreto, una delas novedades de esta temporada son los paquetes a las islas, con viajes de ocho días y siete noches en pensión completa, con precios cerrados para evitar

sorpresas antelos recientes incrementos de precios.

Los folletos que cubrirán toda la temporada 2023 saldrán en el mes de enero. «Tras unos años donde las restricciones y situación sanitaria ha impedido programar algunos destinos, en los nuevos catálogos, como ya se puede ver en la segunda edición que acabamos de lanzar, retomamos con más ilusión que nunca destinos europeos y también largas distancias como Kenia, Argentina o República Dominicana, entre otros. Sin olvidarnos nunca de nuestros extraordinarios destinos nacionales que siempre son un valor seguro», reconoce Bailez, quien hace hincapié en que «todas nuestras propuestastienen un denominador común y es una relación calidad-precio insuperable, por lo que se adapta a todos los viajeros. En definitiva, Clubde Vacaciones es mucho más que una forma de viajar: es una solución para esos viajeros sénior que plantean esta nueva fase de su vida como una etapa enriquecedora, en la que les queda mucho por descubrir. ¡No hay que privarse del placer de viajar!».

Las previsiones para la nueva temporada de otoño-invierno resultan halagüeñas: «Hay muchas ganas de viajar, de reto mar todos los planes que durante meses se han tenido que ir aplazando por la situación sanitaria que, afortunadamente, hoy es muy distinta. Los viajeros Silver quieren volver a disfrutar de los buenos momentos y experiencias gratificantes queofreceelmundo del viajey así lo están demostrando en estas últimas semanas, donde estamos alcanzando niveles de actividad incluso por encima de los registrados en el año 2019 durante estas fechas», avanza Bailez.



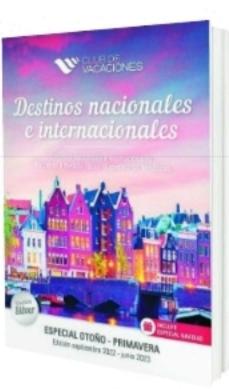

Los nuevos catálogos incluyen propuestas especiales para Navidad

#### Viajes

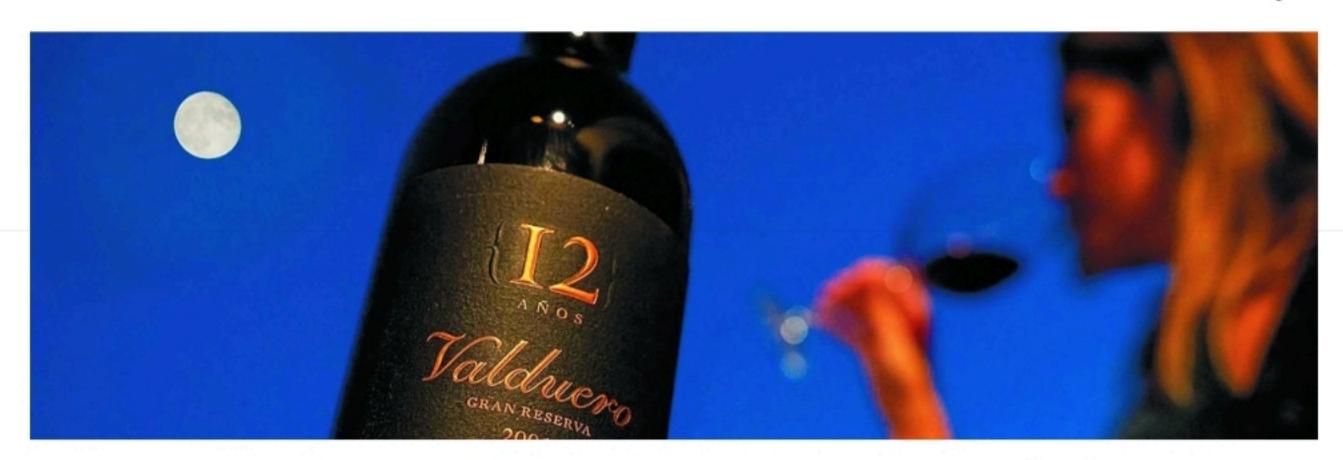

#### R. Rodríguez. MADRID

El pasado domingo 11 de septiembre tuvo lugar la IV edición de La Luna llena de Valduero, un encuentro que vacamino de convertirse en un clásico, muy poco común en la Ribera del Duero; ya que se trata de una experiencia única e inolvidable: la oportunidad de realizar una catabajo la influencia de la luna llena.

Esta bodega, considerada por méritos propios como una de las mejores de Europa, congrega a sumilleres destacados, para una velada mágica, rodeados por sus casi 200 hectáreas de viñedo propio, catando y disfrutando de maravillosos vinos, algunos de los cuales no tocan máquina alguna, lo que los convierte en únicos. Bo-

# El encuentro más especial «Luna llena de Valduero»

Primeras marcas y Valduero se unen para presentarnos la gama Valduero Excelencia en una noche mágica

El proceso natural y artesano que se realiza eleva cada botella a la categoría de obra de arte degas Valduero, una vez más, demostró ser sinónimo de artesanía, excelencia y calidad.

A media tarde comenzó la velada, nosmostraron la última inversión que instala a Valduero, de manera definitiva, en la excelencia. La uva seleccionada a mano en el viñedo cae directamente sin uso de bombas peristálticas y de manera totalmente natural por un sistema que hace que el estrujado de la uva sea por grave dad. Proceso natural y artesano que eleva cada botella a la categoría de pequeña obra de arte.

A continuación, recorrimos las bóvedas subterráneas y galerías excavadas en la montaña, alguna de ellas del S.XVIII, donde reposan sus grandiosos vinos, a provechando la temperatura constante que nos da la tierra sin gasto energético alguno, otra demostración de la artesanía sostenible presente en la filosofía de Valduero.

Acabamos disfrutando de una cena en su también recién renovado espacio, La Tenada de Valduero. Este acogedor espacio fue el lugar elegido para poder disfrutar del vino de la luna llena, Valduero 12 años, recientemente elegido segundo mejor vino del mundo, superando a grandes Chateaux franceses.

En nuestra memoria queda la quietud de sus cuevas, sus naturales viñedos yuno sextraordinarios vinos hechos a mano. Enhorabuena a Valduero, una vezmás, por apostar por la excelencia y ser capaces de llevarla hasta cada una de las personas que prueban su vino.



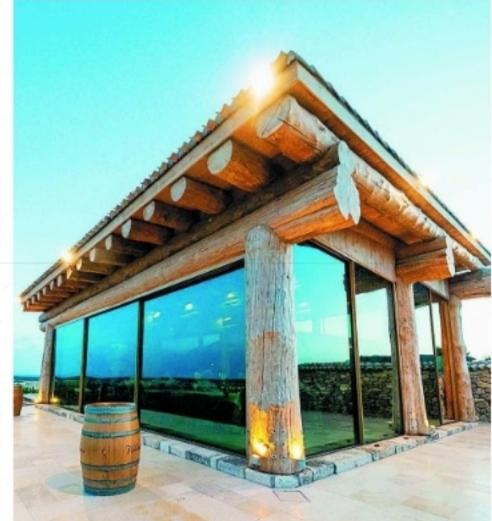

El vino Valduero 12 años y las uvas seleccionadas de manera cuidadosa fueron los grandes protagonistas de esta cita junto a la luna llena

Viernes 16.09.2022 La contra





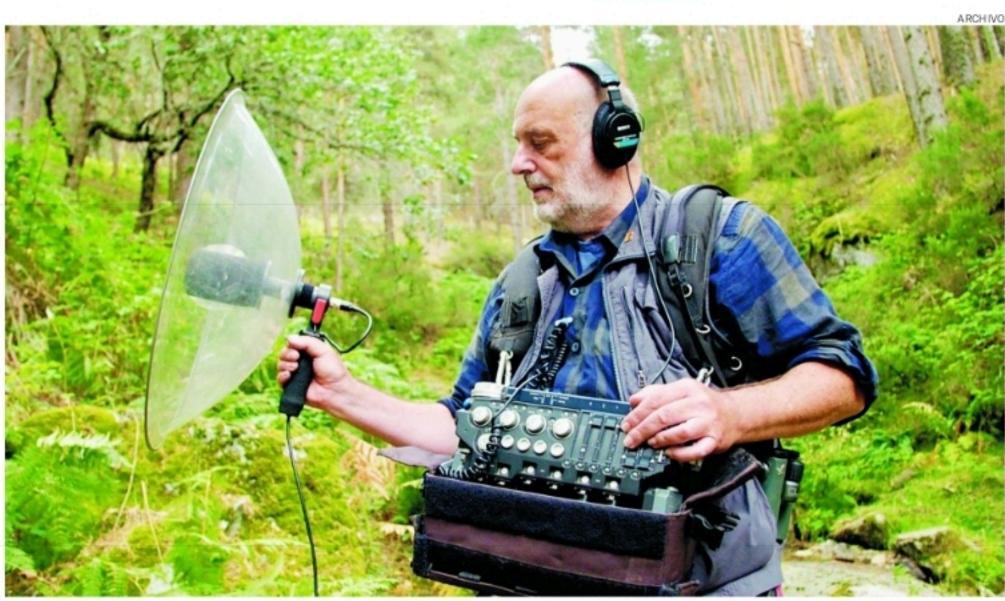

Laura Cano. MADRID

o suyo, dice, es «ver de oídas». Carlos de Hita lleva 38 años recolectando paisajes sonoros. Es un «naturalista metido a técnico de sonido», simplifica. Lo cierto es que ha participado en cerca de 200 películas y documentales, así como numerosas instalaciones sonoras. La última tendrá lugar en Naturcyl, del 23 al 25 de septiembre. «Nosotros simplemente somos como espías o paparazzis, escuchando y registrando mensajes del bosque que no son para nos otros... pero ledamos valor».

#### ¿Cuándo sale a la naturaleza, quélleva en la mochila?

Lo primero: mucha paciencia, ganas de estar sin hacer nada durante horas y horas. Me gusta decir que me aburro creativamente. Y luego, pues mi equipo de grabación, un magnetofón, una serie de micrófonos... Detrás, hay trabajo de campo. Lo importante es que hallar el sitio adecuado y estar el tiempo suficiente como para que tu presencia se desvanezca.

#### Antesdesalir, ¿busca coleccionar algún sonido concreto?

No, porque no grabo a los animales, grabo los paisajes donde los animales cantan. Si fueran fotos, diríamos que yo no hago primeros planos, sino paisajes. En ellos hay pájaros, grillos, abejas, ranas... que

#### Carlos de Hita

Sonidista de la naturaleza

## «Vamos hacia una primavera silenciosa»

cantanenun escenario con viento, agua, eco, reverberación. Es el lienzolo que me interesa. El telón de fondo. Puedo haber grabado mil veces una perdiz, pero nunca grabaréla misma escena repetida; siempre cantarán en compañía de otros árboles, de otras especies. Eso es que me interesa. Más que coleccionar voces, colecciono conciertos. Por eso una definición que me han dado es la de «paisajista sonoro»... Es pedante [ríe], pero quizá sea adecuada.

#### Si un árbol cae y nadie está ahí para escucharlo, ¿hace ruido?

Claro que lo hace. La naturaleza no depende de que el ser humano la oiga. Esa es una actitud muyantropocéntrica; supone que aquello que no se escucha no sucede. Es justo al revés. Cuando no estás (cuando no haces ruido y te haces invisible) es cuando más la oyes. Un pájaro le canta a otro, no al ser humano. La natura leza no está ahí para hablamos. Existió mucho

antes que nosotros y existirá mucho después.

#### ¿El cambio climático es un cambio en el sonido de la naturaleza? ¿Vamos hacia el silencio?

Indudablemente. Si algo te da llevar más casi 38 años escuchando el sonido de la natura leza es perspectiva. Los cambios son claros. El sonido es la primera alerta de lo que está pasando. La riqueza del paisaje sonoro de la naturaleza es también una medida de la biodiversidad. A más voces, más diversos son. Pues bien, en las últimas décadas han desaparecido demasiadas voces, de masiados animales. Los científicos lo han medido. En Europa faltan más de la mitad de las voces que cantabanhace 40 años. Si había diez aves, ahorahay cinco. Si arrullaban cinco tórtolas, ahora hay dos. Hay menos insectos, menos grillos... En muchos lugares el paisaje sonoro se está empobreciendo, sobre todo en estepas, ríos y lagunas. Por otro

lado, han aparecido voces nuevas que se han ido moviendo. En la marisma del Guadalquivir, en invierno, en vez de aves acuáticas, grullas, estuve grabando las voces de aves propias de los desiertos. Otro elemento es el ruido: el tráfico, la smáquina sylos aviones cada vez llegan a mássitios. Portodo, la escucha atenta es también un relato de la crisis ambiental. Vamos hacia una primavera silenciosa y si no, cada vez más monocorde.

#### Dejamos atrás los devastadores incendios de verano, ¿aqué suena un paisaje calcinado?

Pude grabar desde dentro, rodeado por un equipo de bomberos forestales. Un incendio es estremecedor. Suena a miedo. La armonía del paisaje sonoro se convierte en un estrépito, se escuchan vientos huracanados ardientes, los árboles literalmente gritan, chascan, se inflaman y la resina se escapa directamente convertida en vapor... Es un sonido caótico. Y después, silencio.

#### ¿Cuál ha sido el soni do de la naturaleza que más le ha costado conseguir?

Un urogallo en los Pirineos alamanecer (por la dificultad intrínseca), el maullido de los linces ibéricos (no por difícil, sino porque se extinguían... esa grabación es una llamada de la esperanza, de que sí se quiere hacer, se puede) y el aullido de un lobo en libertad, en plena noche. Te sacude hasta las últimas células.

#### Planeta Tierra



#### Ramón Tamames

Catedrático de Estructura Económica/Cátedra Jean Monnet

#### Europa

l eufónico nombre de Europa proviene de la mitología griega, de la princesa de esa misma denominación; hija del dios Agenor, y muy conocida por sus avatares con Zeus; descritos tantas veces por el memorable episodio del «Rapto de Europa».

Europa hoy es, sobre todo, una organización de 27 Estados de la parte más trillada por la Historia universal. Con países que fueron imperios sucesivos; como España, Francia, e Inglaterra, con pretensiones desechadas en su éxito tras el caso de Bismarck, que fue desbaratado en la Primera Guerra Mundial; y totalmente enterrado en la Segunda, contra las pretensiones del visionario Hitler de durar mil años.

Ahoraesimportanteconocerla nueva situación, y precisamente, en ese sentido, recomiendo el libro «Historia de la Unión Europea, delos orígenes alpost-Brexit» (Universidad Autónoma de Madrid Ediciones), del catedrático Donato Fernández Navarrete, antiguo alumno mío en Málaga, y persistente seguidor, desde muy joven, de la evolución europea.

El citado libro, escrito con la colaboración de Rosa María Fernández Egea, resume en menos de 500 páginas (con un prólogo de Enrique Barón), lo que ha sido el desarrollo evolutivo de la idea económica y política de Europa desde su comienzo en la década de 1950, hasta de spués del Brexit. Todo ello en un relato de fácil lectura, con mucha información, y sabiendo relacionar los temas económicos con los argumentos políticos, lo que da a la lectura una indudable amenidad y comprensión.

Espero que Donato Fernández Navarrete mantenga vivo este libro, si no 62 años como mi «Estructura Económica de España» (con Antonio Rueda), por lo menos sí por una buena temporada. Para que los jóvenes economistas sepan lo que son 27 países unidos hoy, y treinta y alguno mañana mismo.

E-mail: castecien@bitmailer.net



#### El libro del día

18,90 euros

«Los alegres funerales de Alik» Liudmila Ulítskaya LUMEN 208 páginas,



Logiada por la crítica internacional, que ha comparado su talento con el de los grandes autores rusos de todos los tiempos, Liudmila Ulítskaya (Premio Formentor de las Letras de este año) captura, con humor y gran profundidad psicológica, la complejidad de las emociones humanas y descubre un nuevo modo de mirar la muerte y saborear la vida. Todo comienza en el verano de 1991: mientras el mundo contempla expectante el golpe de Estado a Gorbachov, en un sofocante apartamento de Nueva York un grupo de emigrantes rusos se reúne alrededor del lecho de muerte de Alik.

## Por qué queremos que Wikipedia sea **neutral**

Jorge Vilches

omienzo todos los cursos universitarios con una advertencia a mis alumnos: «No se fíen de la Wikipedia». Alertar a esta generación acostumbrada a buscarlo todo en la
red, desde una dirección a una relación, de que una web
que pas a por neutral tiene contenido falso es tan necesario en el profesor como chocante para el estudiante. Muchos de esos
alumnos no distinguen opinión de conocimiento y desconocen los
rudimentos básicos para dar por fiable una información. Esta vulnerabilidad de los jóvenes es conocida por el activismo político, que usa
la Wikipedia como una forma de hacer proselitismo y de atacar a los
enemigos ideológicos. Se ha convertido en un arma de propaganda
de los izquierdistas de toda condición. El resultado es que Wikipedia

se presenta como una supuesta enciclopedia del siglo XXI, cuando en realidad proporcionadatos falsos, noticias tendenciosas, informaciones sin contrastar y editores anónimos. Esto es todo lo contrario a lo que debe ser una enciclopedia, donde la información se transforma en conocimiento gracias al contraste y a la responsabilidad de la firma. No es de recibo que un alias, por ejemplo, «Mejillón31», pontifique sobre Chesterton, Reagan, Churchill o el golpe bolchevique de 1917.

Era una buena idea que ha fracasado en gran medida. No resulta una fuente fiable y no debe presentarse como si fuera un servicio público neutral sino como un repositorio de opiniones respecto a diversas cuestiones. No son comparables sus biografías, por ejemplo, a las publicadas en la web de la Academia de la Historia, o de otras instituciones. No se trata solo de calidad, sino de profesionalidad y transparencia. Los propietarios de Wikipedia son responsables del contenido de sus webs, especialmente cuando en ellas se vulnera el derecho al honor y se falta a la verdad sin posibilidad de enmienda. No hay derecho a que un personaje público sea privado de la potestad de cambiar informaciones falsas de su biografía. O que ele ditor anón imo tenga la misma autoridad que el biografiado. No es tolerable la extensión de la política de cancelación de personas, obras y acontecimientos, la difusión de teorías e interpretaciones infundadas, el trazogrueso, o la confusión entre opinión y ciencia. Esta es la razón de que un grupo de intelectuales, artistas, políticos y periodistas hayamos firmado un manifiesto por la neutralidad en Wikipedia ante la manipulación, la mentira, el acoso y el sesgo izquierdista.



Numerosos intelectuales denuncian la falta de imparcialidad de los contenidos de Wikipedia

#### Macarena Gutiérrez, MADRID

na tardecuando volvía del colegio con ocho años, Margaret se encontró con su casavacía. El hermano mayor, Donald, había sacado los muebles al jardín y pegaba alaridos desnudo. Aquel episodio en 1970 terminó con ella encerrada en el vestidor de su madre y con la Policía llevándose al chico. Después de este brote vendrían cientos más y no solo de Donald. De los doce hermanos Galvin, seis desarrollaron esquizofrenia. Ella y su hermana Mary, las pequeñas del clany las únicas niñas, se libraron del horror pero vivieron otro distinto. Fueron años de violencia física y psicológica, abusos sexuales, falta de atención y mucho dolor y mucha vergüenza. Ahora el periodista estadounidense Robert Kolker recupera su historia en un libro, «Los chicos de Hidden Valley Road» (Sexto Piso). Un relato apasionante de un clan que supo sobreponerse a la desgracia poniéndose al servicio de la ciencia para arrojar algo de luz en un trastomo que sigue en tinieblas.

#### ¿Todos los miembros que quedabanvivosaccedierona hablar con usted?

Sí, también los enfermos. No sabía cómo iba a resultar aquello, si me iba a encontrar con personas con su propia personalidad o, directamente, con un muro. Fue mejor de lo que creía. Los tres hermanos con esquizofrenia que siguen vivos, Donald, Mathewy Peter, mantienen su identidad. Están dañados en muchos sentidos pero no fue difícil relacionarme con ellos.

Uno de los temas centrales del libro es que nunca fueron tratados como otra cosa que enfermos mentales.



Robert Kolker Escritor y periodista

## La historia de los doce hermanos Galvin, la mitad esquizofrénicos

En «Los chicos de Hidden Valley Road», Kolker compone el relato de una familia dividida por la enfermedad y el trauma, un caso único que contribuyó a aislar uno de los genes responsables del trastorno Nuestra sociedad piensa en gente con un trastorno mental severo como monstruoso como místicos con una percepción del mundo que a nosotros se nos escapa. Lo que casi nunca hacemos estratarlos como personas normales, como tú y como yo, que sufren.

#### ¿La eterna cuestión de si el enfermo mental nace o se hace sigue sin resolverse?

Sí, aunque se han hecho progresos. Durante años se negó que los genes tuvieran nada que ver, pero yanadielo discute. También sabemos que el ambiente en el que nos criamosylo que nossucede tienen un efecto directo en que la enfermedad se dispare o no. La esquizofrenia es una enfermedad del desarrollo, lo cual significa queno naces con un gen que determina que alos 22 años tendrástu primer brote psicótico, sino que vienes al mundo con cierta vulnera bilidad. Dependiendo de lo que te ocurra acabarás padeciendo el trastomo o te librarás. Es algo positivo porque nos podemos concentrar en formas de hacer que el cerebro sea más resiliente.

#### En el caso de los hermanos Galvin, ¿qué fue lo que disparó su enfermedad?

Bueno, la familia tiene todo tipo de teorías sobre los traumas que activaron la esquizofrenia. Por ejemplo, los abusos sexuales deun sacerdote a Donald y, quizá, a algún hermano más. También pudieron provocar los primeros brotes el consumo de drogas o el desamor que varios de ellos sufrieron. Con solo 14 años, Peter tuvo que presenciar cómo su padre sufría un ictus que casi lo mata y a las dos semanas tuvo sue pisodio psicótico. Así que no es difícil conectar las causas.

#### Pero todos sufrimos alguna clase de trauma en la vida, ¿no?



La enfermedad de Donald se hizo patente cuando se arrojó al fuego con 19 años



Jim tuvo su primer brote cuando ya era padre. Violó a sus hermanas pequeñas



John, músico, no enfermó nunca y pronto trató de alejarse de la familia



Brian acabó matando a su esposa y suicidándose después



Michael creía que no desarrolló la enfermedad gracias a la meditación



Richard aguardó aterrado durante 20 años el golpe de un trastorno que no llegó

Exacto. Por eso es importante recordar que la herencia genética cumple un rol determinante. Nadie vuelve lo co a nadie. Durante años hemos estado echando la culpa a los padres. Está claro que una infancia terrible puede causar traumas, pero eso no se traduce en es quizofrenia. Si así fuera, todos se ríamos esquizofrénicos.

#### ¿La madre, Mimi, se sentía culpable?

Más bien sentía una enorme vergüenza que trataba de tapar con esa actitud suyatan luminosa. Los doctores que ella conoció en aquella época la culpaban de lo ocurrido y ella no entendía cómo pudo pasar por alto los abusos del cura o los que su hijo Jim infligió a las dos niñas pequeñas.

#### ¿Fue fácil hablar con ella?

Durante años no quiso que nadie escribiera sobre su familia. Pero para cuando vo la conocí

ya había descubrimientos que apoyaban en cierta forma su teoría, que todo era genético. Eso la eximiría de la responsabilidad.

#### ¿Usted qué piensa?

Es una mezcla. Sin su aprobación, la ciencia no habría accedido a estudiar a su familia con todo lo que eso supuso. Además, mantuvo a sus hijos en casa en lugar de internarlos o

dejar que acabaran en la cárcel o viviendo en la calle. Es una heroína y, al mismo tiempo, su rechazo a aceptar lo evidente acabó traumatizando a los niños sanos que tuvieron que vivir en aquel ambiente. Nunca les pidió perdón, aunque acabó tejiendo una relación profunda con sus dos hijas pequeñas. Ahora, Margaret, la pe-



Donald, el patriarca de los Galvin, fue veterano de guerra y sufrió depresiones

núltima, que se sintió tan maltratada, se da cuenta de las poquísimas opciones que tuvo su madre de hacerlo mejor. Estaba sola en el mundo, atrapaday forzada a mantenerlo todo en secreto.

> Aunque toda la carga estaba sobre la madre, usted descubrióque el marido recibió electroshocks.

Fue una sorpresa ver su historial médico. Es difícil saber qué ocurrió, aunque es muy posiblequesufriera depresiones desde muy pronto y fuera arrastrándolas.

#### ¿Que eran las madres «esquizofren ógenas» de las que habla?

Robert Kolker

pasó ayer por

Madrid para

presentarsu

libro sobre la

familia Galvin

Yo había oído hablar de las «madres nevera» de los años 60, cuando se relacionaba una crianza fría y distante con hijos autistas. Esto es algo parecido. La homos exualidad también se consideraba una enfermedady se culpaba a las madres.



Mimi, la madre, fue acusada por los médicos de los males de sus hijos



La madre sentía una gran vergüenza, pero logró que sus hijos no acabaran en la cárcel o en la calle»

«Siempre les trataron como a enfermos mentales, no como a personas que sufrían muchísimo»

«El estudio de los Galvin contribuyó a identificar un gen asociado a la esquizofrenia»

#### Vaya, les tocaba todo.

Ja, ja. Sí. También se las culpabade la psicosis, estaba por todas partes. Esto me preocupaba cuando escribía el libro porque en nuestra cultura hay una tendencia enorme a culpar a las madres de todo lo malo. Sus propios hijos empezaban hablando mal de Mimi y a la séptima conversación conmigo ya se referían a ella y a sus virtudes con mucha más ternura.

#### En cierto sentido, el libro también habla de amor en medio del horror.

Me alegra que diga eso porque creo que los Galvin encontraron una forma nueva de ser una familiadespués detodolo que les pasó. Tampoco quería que el libro fuera una oda a la institución como si fuera lo mejor del mundo, pero sí quería resaltar que estas personas lograron reconstruir la suya.

#### ¿Cuál fue la principal revelación del estudio de los Galvin?

El estudio de esta familia ayudó a aislar el primer gen relacionado con la esquizofrenia. Con la llegada del Proyecto Genoma Humano este tipo de investigaciones cayeron en el olvido. Parecía que todo estaba resuelto, pero con enfermedades graves como esta o el Alzheimer se ha demostrado que no. Y han vuelto a diseccionarlas.

#### Hay much as definiciones de esquizofrenia. ¿Cuál es la suya?

Creo que, sobre todo, implica una desconexión de lo que la mayoría consideramos la realidad. Tu conciencia se ve comprometida. El tema es que no se trata de una enfermedad, como puede serlo la Covid-19. Es más bien una categoría, una clasificación que usamos para implicar una gran cantidad de cosas distintas. Algunos son paranoicos o tienen delirios, otros ven y oyen cosas. Los hay que se muestran catatónicos y otros, en

cambio, son iracundos. Esposible que acabe siendo un síntoma que apunta avarias direcciones, no un trastorno en sí mismo. Me da la sensación de que puede ocurrir como conla fiebre, que hacesiglos se trataba como una enfermedad en sí misma.

#### El estigma es enorme, aunque algunas películas contribuyen, en cambio, a idealizarla.

Sí, un poco como «Una mente maravillosa» o «Rain man». Presentan casos de personas que son extraordinarias, cuando la gran mayoría no lo son. Son personas dañadas que sufren mucho.

#### ¿Cómo es posible que aún no esté probado siquiera que la medicación funciona?

Paramí también fue un shockenorme enterarme de que las drogas que se prescribensonantiquísimas y que ni siquiera se sabe por qué funcionan, si es que lo hacen. En 50 años no ha habido apenas innovaciónen este campo. Laparte buena es que el tratamiento farmacológico ha contribuido a desestigmatizar la enferme dad mental.

#### Después de normalizar la ansiedad y la depresión, la esquizofrenia parece la última frontera.

Me gustaría pensar que es la siguiente en la lista, aunque los sucesos violentos, como los tiroteos en colegios en EE UU, no ayudan. Pero bueno, todo es imposible hasta que deja de serlo, ya veremos. Ahorapadecer depresiónno es el final de la historia de mucha gente sino más bien el principio.

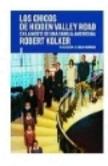

«Los chicos de Hidden Valley Road» Robert Kolker SE XTOPISO 516 páginas 22,70 euros



Joe fue el único de los seis hermanos enfermos consciente de su delirio



Mark, el más inteligente de los doce, se libró de las garras de la psicosis



Matt se desnudó en público en su primer brote de adolescente



Peter fue tratado con terapia de electrocho que tras múltiples ingresos



Margaret fue enviada a vivir con una familia adinerada



Mary se cambió el nombre para dejar atrás una infancia llena de pánico

## 2

Marta Moleón, MADRID

n mitadde labastedad setentera de un paraje desértico y disimulado, escondido en algún inconcreto lugar de las Islas Canarias, se levanta una casona familiar donde todas lashijasdelmatrimonio-en exceso protector-que la habitan tienen nombre de flor, inquietudes hormonales y ensoñaciones escapistas. El escenario aparentemente idílico de este paraíso repleto de tierra trabajada se contrapone al alejamiento voluntario de la civilización por parte de unos padres capaces de encontrar más serenidad que perjuicio en su entrega total a este modo de vida alternativo. Hasta que aparece un excursionistaperdido en la slaberíntica s grietas del territorio insular y el ambiente comienza a parecer una amenaza. Ocurre con las novelas de Paul Pen, que el manejo del suspense oscila siempre entre la llegada disruptiva de un elemento que detona el transcurrir apaciguado de la trama y la apariencia engañosa de las cosas y en «La casa entre los cactus», novela publicada en 2017 y adaptada ahora por la directoranovel Carlota González, esas cosas nunca dicen la verdad de lo que muestran.

#### Juventud, divino tesoro

«Mehicieron llegar la obraprimero y comentaron que estaban trabajando en la adaptación cinematográfica y que querían contar
conmigo para el personaje del intruso. Me interesó enseguida la
trama argumental y especialmente ese momento en el que se quiebra la película: sentí que habían
jugado conmigo como lector y
pensé que sería divertido poder
hacer lo mismo con el público.
Este tipo de personajes que no te

Carlota González-Adrio debuta en la dirección con el drama familiar ambientado en los años 70, «La casa entre los cactus», inquietante adaptación de la novela homónima de Paul Pen

## Ariadna Gil, una madre entre misterios y espinas

lo cuentan todo son, además, los que más me gustan. La idea de representar a alguien que se manifiesta más por lo que esconde que porlo que muestram e pareció un regalo», explica Ricardo Gómez a LARAZÓN sobrela complejidad psicológica de su personaje.

Pese al reconocimiento que obtuvo hace un parde ediciones con su corto «Solsticio de verano» en el marco del Festival de Valladolid, la joven cineasta se enfrenta con esta adaptación a su primer contacto con el largo y, aunque reconoce que «adaptarte a un set de rodaje en el que notas que hay gente que desconfía de tu edad y de las decisiones que puedes llegar a tomar porque asocian los



Este tipo de personajes que no te Ariadna Gil encarna a una madre excesivamente protectora en el debut en el largo de Carlota González

#### «LA CASAENTRELOS CACTUS»

\*\*\*\*

Directora: Carlota González-Adrio. Guion: basado en la novela de Paul Pen. Intérpretes: Ariadna Gil, Daniel Grao, Ricardo Gómez, Zoe Arnao, Ain a Picarolo, Anna Ruiz Solera. España, 2022. Duración: 88 minutos. Thriller.

#### Y llegó un forastero

No hay más miedo que el desconocimiento, que descubrir tu auténtico pasado y tu falso presente en un viejo recorte de periódico. Y tampo co cabe más dolor en el corazón de unos padres que acaban de perder a su hija, la mayor de cinco, tras un accidente de automóvil. En un rincón ignoto de las Islas Canarias, durante los años 70, Emilio (un Daniel Grao en el punto justo de interpretación) y Rosa (excelente, desasosegante, dura y tierna a un tiempo Ariadna Gil) han creado una familia aparentemente perfecta. Rodeados de cactus, y tras lidiar en lo posible con la pérdida, las niñas juegan en el campo desértico mientras la ambiciosa debutante González-Adrio confirma su debilidad por el cine español realizado durante la misma década en la que se ambienta la cinta; he ahí el momento del tocadiscos, de esas dos jovencitas inocentes todavía bailando entre sábanas que tanto recuerda a la propia Ana Torrent mientras sonaba el «Porque te vas» de Jeanette en la soberbia «Cría cuervos», de Carlos Saura. Pero la paz dura poco en la casa cuando llega hasta ese lugar remoto un forastero que aparentemente se

ha perdido y pidiendo un poco de agua. Los adultos desconfían, las menores celebran la novedad, incluso las mayores coquetean con el chico sin saberlo probablemente. A la

#### Lomejor

Se trata de un «thriller rural» por momentos intrigante, poético y violento

#### Lopeor

Es una historia tan tremenda que le habría venido bien algún instante algo más intenso edad adolescente pesa demasiado la soledad. En una atmósfera que de pronto parece lejanamente lorquiana, unas mujeres desconfían del «extranjero», otras espían al visitante mientras se ducha desnudo, el hombre decide que el visitante no puede abandonar su casa y, de pronto, ciertos papeles hacen explotar el sueño de unos y otros y la tragedia toma cuerpo, un cuerpo tan contundente como los de esos altos cactus que no puedes abrazar, porque te agujerearán sus espinas.

Carmen L. LOBO

53 LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022

años a la profesionalidad es complicado, la verdad», se muestra agradecida con el proceso: «Pero he tenido muchísima suerte con el equipo y especialmente con la actitud generosa de los actores, la veteranía de Ariadna Gil, Daniel Grao y Ricardo Gómez, y con el director de fotografía también, Kikode la Rica, que supo entender perfectamente el camino visual de lo que queríamos». Gómez, que presenta un nuevo y lla mativo corte de pelo de estética "mullet" tan característico del clubbing nocturno valenciano como consecuencia de la serie «La ruta», muestra una sonrisa antes de apostillar al respecto: « Pareceque la palabra encargo está como mal vista, la gente piensa que te lo han dado y solo lo haces por dinero, quenote implicas tanto en el proyecto como si se tratase de algo propio, pero en este caso creo que Carlota, que tiene 25 años, algo queme parece importante remarcar porque nunca me había dirigido alguien más joven que yo, fue

#### Esta joven directora dice que es complicado «trabajar en un set donde hay gente que desconfía de tu edad»

muy inteligente aceptando este encargo con guion de Paul Pen, pero sin renunciar a su filtro ya su autoría. Y la película es tan rica por eso: porque tiene la parte más de thriller de Paul, pero también la autoría más contemplativa de Carlota», subraya.

Sobre esa miradamás intimista, perceptible cuando las niñas bailan en la cama, en el plano de las más pequeñas simulando que conducen el coche de su padre o en el acercamiento a la mueca apesadumbrada de desconfianza de Ariadna Gil cuando el excursionista se acerca a sus hijas, también reflexiona el actor: «Este tipo de películas pequeñas surgenporque empieza a ser muy complicado hacer películas medias en España. Se hacen o de muchos millones, que suelen ser comedias o grandes producciones de acción, o cintas con un presupuesto más reducido que se sirven de lo costumbristay esverdadque, durante los últimos años, en la cinematografía española, ha habido muchas películas que nacen desde esta forma de contar, no sé si porque está de moda o por una cuestión de pura supervivencia. En cualquier caso, bienvenidas sean las buenas historias». Y esta lo es.

## «Libélulas»: un cuento ácido y «neoquinqui»

Y otra opera prima española, esta vez con Olivia Baglivi y Milena Smit, mejores actrices en el último Festival de Málaga

#### Matías G. Rebolledo. MADRID

Hace ya un tiempo que el cine español «underground» pide una reforma. La institucionalización de nuestro séptimo arte, consumido por la falta de iniciativas privadas, ha provocado que las óperas primas sean brillantes en lo argumental, comprometidas, pero poco atrevidas en lo formal. Con la aparente intención de levantar una especie de escuela «neoquinqui» desde el cuidado estético, el director Luc Knowles estrena hoy «Libélulas», que pasó con aplausos por el último Festival de Málaga y que le valió a Olivia Baglivi y a Milena Smit el premio a las mejores interpretaciones femeninas de la sección paralela.

#### Fábula generacional

En ella seguimos a dos amigas, Álex y Cata, que viven en ese extrarradio infinito que acaparan los núcleos urbanos de nuestro país mientras intentan lidiar con la idea de fracaso generacional y la sensación de que el futuro no es que sea negro, sino que directamente no existe.

Baglivi, que tras «Rosalinda» (2020) y «Las niñas de cristal» (2022) viene construyendo una sólida carrera interpretativa, atendió a LA RAZÓN en la última cita malacitana: «Luc Knowles tiene claro lo que quiere, pero en estapelícula nos dejó muchísimo espacio para encontrar la verdad en nuestros diálogos, para que no sonaran impostados» explica la actriz y también modelo.

Y añade, sobre compartir escenas de máxima intimidad con Smit tras su conversión en chica Almodóvar gracias a su filme «Madres paralelas»: «Casi todas las secuencias con Milena han sido en una sola toma. Eso se consigue gracias a muchos ensayos, a conocerse muy bien, pero también gracias a la hone stidad. Desde el principio teníamos claro que si no nos desnudábamos emocionalmente era imposible que la película pudiera funcionar», confiesa.

Entre tráfico de drogas, el chantajeemocional yla muycuidada fotografía de Iván Sánchez Alonso, «Libélulas» parece desarrollar la tesis de la fábula generacional, pero no desde un maximalismo aspiracional, sino desdeel retrato más crudo de las consecuencias de la depresión.

«No he llegado a plantearme dejar la interpretación, pero sí he tenido momentos en los que solo podía vivir frustrada. A nuestra generación le ha tocado pelear por cada uno de sus logros y en un contexto horrible que te va arrebatando incluso la ilusión», opina sincera Baglivi sobre ese retrato de la primera adultez española que no deja de ser la película. Y se despide: «Si tuviera que describir "Libélulas" diría que es una cnta sobre el dolor, sobre el trauma y sobre qué decidimos hacer con ello. Si lo abrazamos, lo superamos o dejamos que nos consuma».

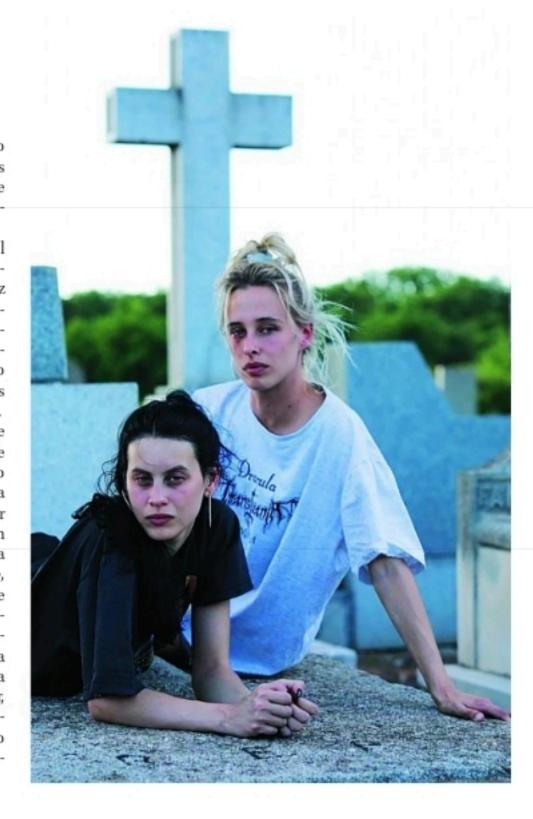

#### «LIBÉLULAS»



Dirección y guión: Luc Knowles. Intérpretes: Milena Smit, Olivia Baglivi, Marina Esteve, Pol Hermoso, Javier Collado, Gonzalo Herrero, Noemí Climent. España, 2022. Duración: 102 minutos. Drama.

#### Con las alas cortadas

puede alcanzar la velocidad de sórdida, también un poco 85 kilómetros por hora? Cata y Alex son libélulas en espíritu porque les han cortado las alas, quietas, estancadas. Viven en la sierra, en un barrio de caravanas que Luc Knowles filma como si fuera un pueblo de Wisconsin. En «Libélulas» España no existe: es la proyección de esa América demoteles, hipermercados, gimnasios vacíos y puentes oxidados que el cine «indie» ha constituido como atlas visual de unas vidas desgastadas entre columpios y drogas de diseño. Si las libélulas no son libélulas (o no del todo), y la sierra no es España, ¿qué es esta película? La podríamos confundir con una de Larry Clark, con su fascinación por la juventud y sus derivas ociosas y autodestructi-

¿Sabían que una libélula común vas, y su fotogenia un poco autocomplaciente, pero en verdad aquí el que pesa es el cine de Sean Baker, sobre todo el de «Tangerine» y «The Florida Project». Cata y Álex, decíamos, son amigas del alma que quieren escapar de ese barrio artificial, construido por Knowles a medida de sus modelos

#### Lo mejor

▶ Milena Smit y Olivia Baglivi se comprometen has ta el tuétano con sus personajes

#### Lo peor

▶En su intento de apuntarse a un naturalismo poético «indie» resulta muy impostada

estéticos, algo esclavo de su trabajo publicitario (ha dirigido anuncios para Mahou, Ziaomi, Coca-Colay Decathlon, entre otras marcas). Las fronteras de la sierra son infranqueables, o al menos así nos lo hace creer la película: en una decisión que define la sataduras de los personajes, es un espacioburbuja, el más allá es inimaginable. Así las cosas, el filmese repliega sobre sí mismo para mirar el ombligo de esa juventud sin futuro, de la que oímos poéticos monólogos para que sepamos que su sensibilidad literaria es alérgica a la precariedad. Milena Smity Olivia Baglivi ponen todo el corazón en sus personajes, pero da la impresión de que están haciendo una improvisación en un taller de actores y que esperan los comentarios del directory de los aplausos de sus colegas para pasar a la siguiente toma. Tal vez el diseño del filme es más rígido de lo que pretende aparentar, y es eso lo que impide que haya libélulas que vuelen lejos.

Sergi SÁNCHEZ

#### Cine

## Cuando nadie busca a los **desaparecidos**

#### Justin Lerner

dirige «Cadejo blanco», un «thriller» ambientado en Guatemala

Matías G. Rebolledo. MADRID

egún la mitología centroamericana, existen dos «cadejos» que funcionan como pervertidos ángeles de la guardia de los incautos. Uno les dirige directamente hacia la muerte yel otro, el blanco, hacia una expiación de pecadosa través de la penitencia. La tradición oral guatem alteca es la excusa perfecta para que el estadounidense firme, en «Cadejo blanco», una de esas películas que apelan a dejar sin aliento al espectador.

Con las hechuras de un Michael Mann (el director utiliza varias veces el sonido directo para darfe de la violencia en su cara más cruda), Lerner se traslada a lo más recóndito del país para contar la historia de una mujer en busca de su hermana, aparentemente desaparecida, y su infiltración en la banda criminal que, sabe, hatenido quever con los sucesos. Apesar de lo adrenalínico de la película, con «set pieces» que poco tienen que envidiar al gran Hollywood

pese ala diferencia de presupuestos, cuenta Lerner a LA RAZÓN que el proceso de rodaje fue casidocumental: «Me entrevisté con varios miembros de bandas de la zona y, sobre todo, con chicos jóvenes que en algún momento habían formado parte de ellas pero se habían salido. Solo así se puede conseguir la autenticidad de los diálogos y, sobre todo, entender ese organigrama de jerarquías en el que mi protagonista va ascendiendo para saber qué ocurrió con su hermana», explica.

#### Ética a balazos

Así, a sangre y plomo, Lerner levanta una película que no se separa en ningún momento de Karen Martínez y que se pega a la piel de su actriz principal utilizando el género como refugio primal: es cine de acción, es cine social v es cine incluso feminista, reivindicando la violencia más allá de la moralidad. « Nunca pretendí que se convirtiera en una película sobre la ética de la justicia, pero sí quería que el espectador fuera capaz de saborear los grises, de ponerse en el lugar de la protago nista para poder medir qué es venganza y qué es, en realidad, ansia de poder, de control sobre la propia vida en un contexto de depresión y pobreza», se despide el realizador en un más que correcto español aprendido en Guatemala City.

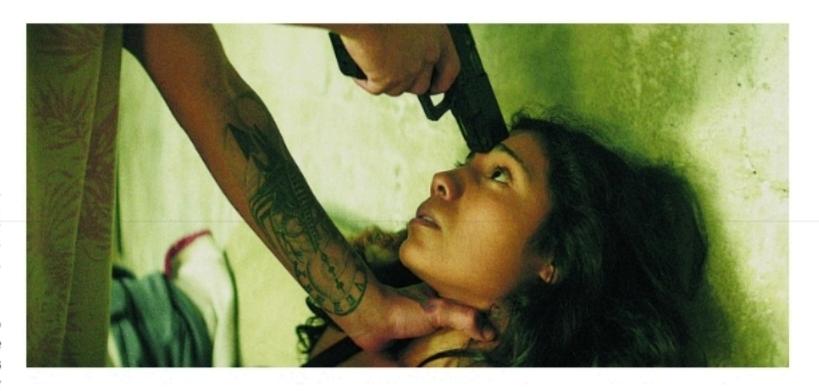

#### «CADEJO BLANCO» \*\*\*\*

Dirección y guión: Justin Lerner. Intérpretes: Karen Martínez, Rudy Rodriguez, Pamela Martínez, Brandon López, Juan Pablo Olyslager, Guatemala, 2021, Duración: 125 minutos, Drama.

#### Las maras y el terror

El folclore guatemalteco habla de la existencia de dos animales mitológicos, los cadejos, espectrales, enormes, de otro mundo, uno blanco, protector de quien lo encuentre en su camino, y otro negro, con el que debes andar con cuidado si te topas con él. Quizá resulte irónico el título de la notable, asfixiante, pesimista película dirigida por Justin Lemen, o, viendo ya el final de la misma, y después de tanto mal trago, no demasiado. La historia, una historia de venganza, resulta con todo desoladora: tras la desaparición de su hermana

una noche de copas y peleas, Sarita (una soberbia y contenida Karen Martínez), ambas pertenecientes a una familia de clase trabajadora, no disfuncional, sino inexistente, viaja a

#### Lo mejor

La asfixiante, sucia atmósfera del filme, y Karen Martínez, contenida y soberbia

#### Lopeor

▶ Descubrir la doloros a realidad de un país que ya se pregunta poco por sus desaparecidos

la ciudad costera de Puerto Barrios para hacerse amiga de Andrés, el peligroso ex novio de la joven que parece haberse tragado la tierra hasta terminar infiltrándose en la mara a la que pertenece. Un infierno de asesinatos, prostitución de menores, policías impasibles ante actos abvectos así como el mercadeo de hombres y mujeres ansiosos por pertenecer al grupo, sea cual sea, hartos de vagabundear solitarios por las peligrosas calles, se abre a los pies de la protagonista, dispuesta a cuanto le propongan para saber qué sucedió con la chica en un país asolado por la violencia que parece haber aceptado hace mucho tiempo el olvido como un instrumento, el único, para seguir viviendo siquiera un solo día más.

pura fantasía. La aparición de Sara centra el tema de la película, que no es otro que el y la orientación sexual desde la libertad en una sociedad que tiende a castrar lo diferente. En línea con ese cine «queer» que prolifera en las carteleras y que denuncia las restricciones de los roles de género en una realidad que exige códigos no binarios y vínculos inclusivos con el mundo, «Desierto particular» adolece, en su tramo final, de un cierto didactismo y se encalla en retrasando un «outing» tan previsible como coherente con la lógica narrativa del relato.

#### Carmen L. LOBO

del aprendizaje de la tolerancia y la necesidad de vivir la identidad exceso en las dudas de Daniel,

#### «DESIERTO PARTICULAR»

\*\*\*\*

Director: Alv Muritiba, Guion: Henrique Dos Santos, A. Muritiba, Intérpretes: Antonio Saboia, Pedro Fasanaro, Luthero Almeida, Thomas Aguino, Laila Garin, Sandro Guerra. Brasil, 2021. Duración: 125 minutos. Drama.

#### **Marcarla diferencia**

Los créditos iniciales de «Desierto particular» aparecen a la me dia hora de metraje. Cruzar el umbral de esos créditos es, también, estar dispuesto a entender las angustias de la masculinidad cuando tiene que ser fiel a una imagen y a unas expectativas proyectadas por el orden social. Por un lado, está Daniel, el macho alfa, el policía que está a punto de ser juzgado por conducta violenta pero que a la vez es todo corazón cuando cuida a su padre y manifiesta su

amor por su ligue virtual, que vive al otro extremo de Brasily que, de repente, deja de responder a sus mensajes amorosos. Por otro, está Sara, enfrentada a los conflictos de su condición sexual en un entorno familiar opresivo. Daniel y Sara son, en el fondo, las dos caras de una misma moneda, que viven momentos distintos de un mismo proceso de aceptación. Tal vez la película tarda demasiado en desvelar su secreto. Hasta entonces, centrada en el



Lo peor ▶Se dilata demasiado la llegada de una sorpresa argumental que se ve venir

Heart», de Bonnie Tyler

punto de vista de Daniel, siembra pistas y divaga en lo que parece la huida hacia delante de un personaje que busca lo opuesto a lo que el futuro le depara: escapa del sur al norte, de la ciudad al pueblo, de la hostilidad que le ha convertido en «persona non grata» en los telediarios y el cuerpo policial a un amor que, de momento, es

Sergi SÁNCHEZ

#### Cine

## Karra Elejalde, entre platazos

Protagoniza con Enric Auquer «La vida padre», dirigida por Joaquín Mazón

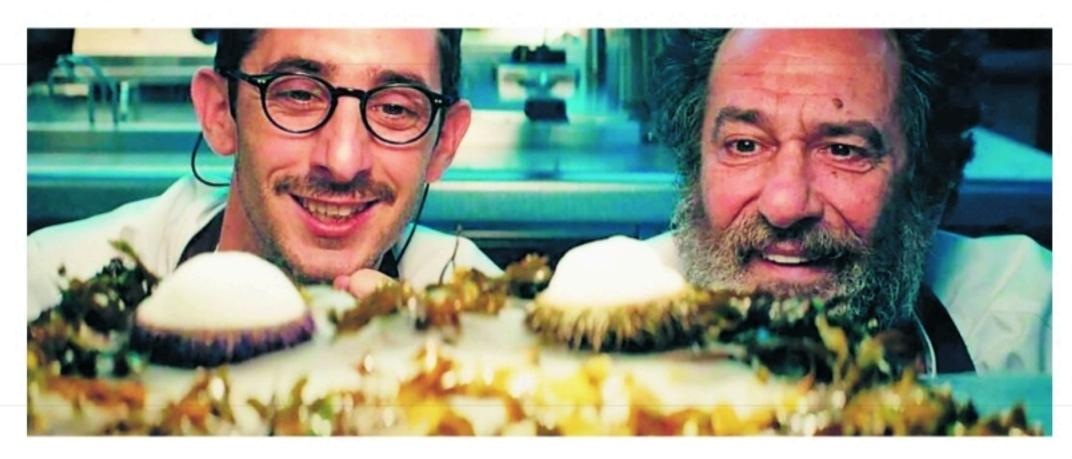

Marta Moleón, MADRID

ientras que en la cocina de Karra Elejalde (que encarna a Juan Inchausti) huele a marmitako, a merluza en salsa verde, apiperrada, a chuletón con sal gorda y a lubina donostiarra, en la de Enric Auquer (que es Mikel) se pueden percibir las notas esferificadas de shiitake encebollado encima de una presa ibérica o paladear el crujiente de

tapioca sobre cama de tartar de cigala, pero ambas las mueve el mismo corazón apasionado que sostiene el trabajo bien hecho. Aderezada con una pátina de humor y agradecido drama, Joaquín Mazón firma una comedia, «La vida padre», en la que ambos actores interpretan a un padre y un hijo reencontrados años después en el restaurante familiar, Ataria, que ahora regenta Mikel, después de que su progenitor estuviera en paradero desconocido durante años. Auquer, que interpreta a este chef vanguardista arquetípico que

ha sacrificado estrepitosamente su vida personal en pos del agloria culinaria de las estrellas Michelin, conecta de manera inmediata su relación con la cocina y el recuerdo azul de las casas y la infancia:

«Nací en los 60, con nueve años ya trabajaba en el bar de mis padres», afirma Karra Elejalde

«Cuando me fui a vivir solo me apetecían mucho los sabores de casa, los de mi niñez. De las primeras cosas que hice de hecho fue irme a ver a mi abuel a y leer su recetario de la cocina tradicional catalana para cogerideas. Me gusta la comida de compartir», señala. Un cariño que, en el caso de Elejalde tardó un poco más en consolidarse: «Amí si esta pregunta me la haces teniendo 21 años te diría que tengo una relación de odio con la cocina. Yo soy del sesenta, un niño que con 9 ya estaba trabajando en el bar de mispadres con todo lo que eso conlleva, estaba prácticamente atado: tus demás compañeros juegan, pero tú tienes que ir al bar. Mi madre enseñó a cocinar a todos sus hijos y a día de hoy tengo mucho más amor que odio por la cocina y me gustadehecho.Soyvasco, en Euskadivivimos paracomer. Además, tengola suerte de que cuando voy a un restaurante casi siempre conozco al cocinero», subraya el actor en referencia a la querencia histórica que existe por la comida y, especialmente, por el buen comer, en territorio vasco.

#### Trabajo, salud y familia

Sin embargo, no todo en esta historiade re encuentros a destie mpo por las calles de Bilbao, conexiones patemofiliales y amor por los fogones tiene espíritu festivo, porque la cocina, igual que la interpretación, tal y como afirma Elejalde, pued ellegar a convertirse en algo muy esclavo. «Tanto en la cocina tradicional como en la nueva el trabajo es muy cabrón. Pero también como actor, ojo: primero está el trabajo, después tu salud y luego tufamilia. Latípica situación en la que la niña va a danzar y no puedes fallar, vivir que de repente llueva ymedigan: "Karra, lo del 13 va al 17" y tener que decirle a mi hija: "Ainara, no puedo ir a verte hoy". Son profesiones demasiado esclavas. Y en el caso de la cocina, muchoscocinerosacaban plegando. Esjodido mantener las Michelin, por ejemplo, estar siempre arriba. Al final eres un pez pillado por el anzuelo y estás huyendo hacia adelante», remata.

## **Ucrania** y la guerra en las barras

Elie Grape presenta «Olga», drama deportivo sobre una inmigrante en Suiza

Matías G. Rebolledo. MADRID

Como francés afincado en Suiza decides hacer una película sobre quées sentir tu país fuera del mismo. Al conocer de primera mano la escena de conservatorios musicales, te das cuenta de lo complicada que está siendo la situación para los artistas ucranianos desdela Guerra de Crimea. Decides llevarte la historia al drama deportivo, estrenas con comentarios positivas en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes

y, de repente, tu debut en el largometraje de ficción se convierte en metáfora viva del refugiado ucraniano por culpa de una invasión infame que mantiene a Europa en vilo. Cuando Elie Grape montó «Olga» no imaginaba hasta qué punto el contexto bélico iba a marcar su ópera prima: «Todas las películas son políticas. Incluso distanciarse de lo político es, en un sentido muy directo, una decisión política. Lo que no esperábamos es que la revolución del Euromaidán, la Guerra de Crimea v. ahora, la invasión de Ucrania,



jugaran un papel tan importante en cómo recibe el público la película», explica el director.

Así, en su «Olga», rodada sin apenas actores profesionales y con una puesta en escena agobiante, tétrica e intimista –que recuerda de inmediato al László Nemes de «El hijo de Saúl» o «Atardecer»-, Grape levanta la historia de una adolescente que intenta abrirse paso en el competitivo mundo de la gimnasia artística a la vez que lidia con un contexto amenazador: mientras sus compañeros de entrena-

miento no saben qué hace allí y por qué compite en Suiza, las propias dudas de la joven sobre su identidad y sus nociones de pertenencia y patriotismo van entrando en conflicto. «Es complicado estrenar una película que, sabes, quedará añeja, pero espero que pueda alumbrar ciertas zonas oscuras del contexto del conflicto. Todo el mundo sabe qué está pasando en Ucrania, pero no tantos se han tomado el tiempo de entender por qué», añade Grape antes de despedirse: «La pulsión de la película, más allá del contexto, es la de la intensidad. La de la batalla con uno mismo. Por eso era importante que nuestra Olga, Anastasiia Budiashkina, entendiera los matices, las contradicciones de su personaje», remata Grape sobre el apabullante trabajo interpretativo de la joven, que termina de redondear el filme.

#### Cine

#### Cine en casa



#### «Sin nombre»

En esta cinta dirigida por el realizador californiano Cary Fukunaga, una joven hondureña se une a su padre y a su tío en una odisea hacia una vida mejor en Estados Unidos. Pero primero, tendrán que sortear el desafío del campo latinoamericano.

#### Primer Video



#### «No me dejes»

Cuando Max descubre que tiene una enfermedad terminal, se da cuenta de que no verá los años más significativos de la vida de su hija. Para hacer frente a esto, vierte toda su energía en un viaje por carretera desde California a Nueva Orleans para reconectar.

#### Prime Video



#### «Moonfall»

Halle Berry capitanea en forma de ejecutiva de la NASA el trío protagonista de esta superproducción de trama un tanto marciana dirigida por Roland Emmerich en la que, para evitar que la Luna se desprenda de su órbita e impacte contra la Tierra, organizan una misión de última hora.

#### Netflix

#### «LA INVITACIÓN»



**Directora:** Jessica M. Thompson. **Guion:** Blair Butler, J. M. Thompson. **Intérpretes:** Nathalie Emmanuel, Stephanie Corneliussen, Thomas Doherty, Sean Pertwee, Hugh Skinner. EE.UU, 2022. **Duración:** 104 minutos. **Terror.** 

## Te quiero hasta la última gota

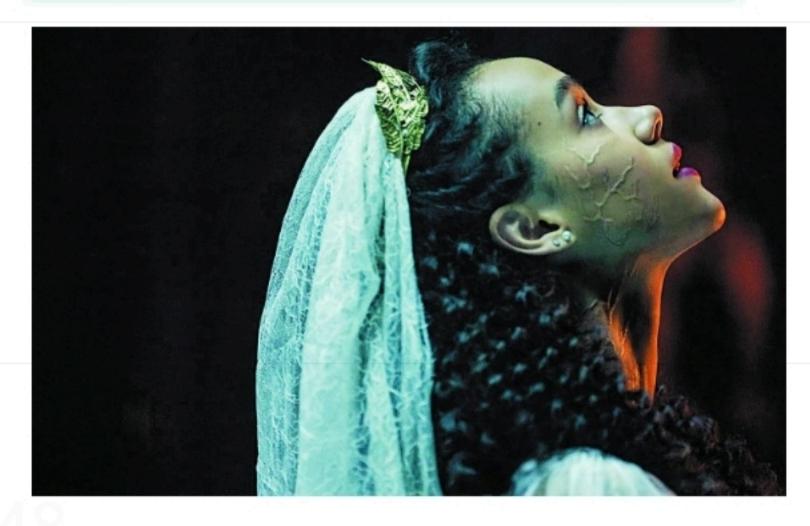

Tras la muerte de su madre y una carambola de guion que la deja cuando menos a una con la boca abierta, Evie se hace un test de ADN por internet para saber si le queda algún pariente vivo y así descubre la existencia de un primo lejano (y tanto, el chico, muy pijo, es inglés) que nunca supo ni que existía. Al en teoría encantador muchacho, tras conocerla, le falta tiempo para

#### Lo mejor

▶ Seguro que al público más joven le puede hacer gracia esta historia de amor gótico

#### Lo peor

▶Que le cuesta la vida dar realmente miedo, y mira que la mansión produce escalofríos... invitarla a su país con motivo de una boda que se celebrará en una mansión fabulosa situada en la campiña, lo que Evie acepta casi de inmediato. De manera que, tras despedirse de su trabajo, hacer oídos sordos a su mejor amiga que parece conocer mejor lo que va a suceder que los creadores de la película, abandonar EE UU y aterrizar en el me ollo de su nueva «familia», la protago-

nista se si ente pronto atraída por el aristócrata anfitrión, un tipo bastante sexy por cierto y de buena conversación aun que la casa, o ciertos habitantes misterios os de la misma, no dejen de darle sustos a la chica y que de los novios no se sepa todavía ni palabra. Evie irá paulatinamente descubriendo el tenebroso secreto que esconde el clan, formado por vampiros y acólitos deseosos de que la maldición se perpetúe, en un filme de terror gótico y presuntamente romántico (de hecho, la historia de amor se nos antoja bastante tonta y precipitada) que incluso recuerda a esas cintas de un pálido y setentón Christopher Lee rodeado de sensuales joven citas chupasangres en camisón de dormir transparente. Nathalie Emmanuel («Juegon de tronos») está convincente en el papel de una mujer que se basta a sí misma para salvar el pellejo y que decide plantar cara al enemigo con sus mismas armas, mientras que Thomas Doherty es un «partenaire» guapete, elegante y poco más que contar. Quizá sea esa una de las mayores bazas a favor de esta, por otro lado, correctita película que podía haber dado mucho de sí y que de sustos, lo que se dice memorables, tiene pocos: la pareja tan mona que forman ambos intérpretes en marcados por las decadentes y grandiosas pare des de un hogar que de dulce tiene francamente poco. Cuidado, que muerden y pueden hacer una buena taquilla.

Carmen L. LOBO

## Cuando la vida ocurre entre **cajas y recuerdos**

Los cineastas suizos Ramon y Silvan Zürcher estrenan «La chica y la araña»

M. M. MADRID

En el transcurso de « La chica y la araña», la segunda película dirigida por los cineastas y gemelos suizos Ramon y Silvan Zürcher, los espacios y la planificación crean una ambigua atmósfera de tono tragicómico. Estrenada también en la Berlinale, donde ganaron el premio a la mejor dirección y el Fipresci, de la sección Encounters y por la que

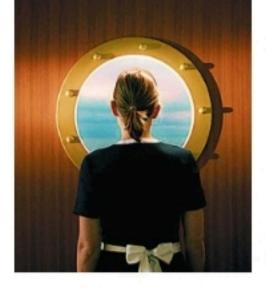

obtuvieron también los galardones al mejorguion y el EDA en el Festival de Mar del Plata (Argentina), esta historia centra su eje argumental en los cambios que se presentan en las vidas de unos jóvenes amigos y compañeros de piso cuando el futuro de la vida adulta amenaza de manera progresiva con hacerse presente.

#### Por fin en solitario

Lisa, una joven que comparte piso con Mara y Markus, planea poner en valor su independencia y marchar por fin en solitario, pero su compañera Mara no termina de asimilar la decisión de Lisa. Toda la acción de la película se condensa en esa mudanza, entre cajas que van y vienen, recuerdos que vuelven a la memoria de quienes las portan, muebles que se montan y una fiesta de despedida. Poco tiempo y poco espacio por el que, sin embargo, desfilan multitud de personajes en un sinfín de gestos y miradas que van tejiendo una trama de celos, traición y seducción. Con la madre de Lisa ayudando en todo este proceso de traslados y afectos metamorfoseados empiezan a aflorar deseos secretos, anhelos y también tensiones. Astrid coquetea con Jurek, el mozo de mudanzas que han contratado. Jan, el ayudante de Jurek, se fija en Mara, pero entonces aparece Karen, la nueva vecina, que conecta enseguida con Lisa, lo que despierta los celos de Mara. Un juego, en definitiva, sobre las relaciones tan intenso como fugaz que se acentúa gracias a una puesta en escena que juega a favor del propósito de los Zürcher.

#### Toros



Roca Rey da un natural en la Plaza de Toros de Albacete

## Dos versiones diferentes de la **pasión**

Roca Rey y José Fernando Molina entusiasmaron a una plaza a reventar

ALBACETE. Octava de feria Lleno de No hay billetes. Toros de Daniel Ruíz, el segundo corrido como sobrero, bien presentados y manejables, destacando el tercero.

El Juli, de púrpura y oro, entera (palmas); pinchazo y estocada (oreja).

Roca Rey, de negro y oro, entera (dos orejas); media y descabello (ovación).

José Fernando Molina, de azul marino y oro, que toma la alternativa, entera (oreja); entera, aviso (ovación).

#### Paco Delgado. ALBACETE

Con el cartelde «No hay billetes» bien a la vista en taquilla, Albacete recibió a un nuevo torero. El Juli, después de un breve parlamento en presencia de Roca Rey, le cedió los trastos a José Fernando Molina. Dos pases cambiados por la espalda sin inmutarse a pesar de que el toro se arrancó zigzagueantesirvieronparaabrir una faena muy templada en sus primeros compases y por el pitón derecho. Al natural su oponente protestó y volvió a la derecha para, finalmente, recurrir al arrimón, con su traje blanco y oro teñido ya de rojo, amarrar la primera oreja de su carrera. Con el sexto combinó en sutras-

Con el sexto combinó en sutrasteo el toreo clásico, reposado y templado con muestras de valor se co y concesiones a lo tremendo en el arrimón final. El verduguillo se llevó el triunfo.

Se protestó de salida al tercero por su escas apresencia y arreció el vocerío al perder las manos en varas. Pero en cuanto Roca se plantó en los medios y se rebozó de toro, el escándalo se trocó el rugidos de admiración y entusiasmo. La verdad es que el de Daniel Ruiz embistió con rectitud y presteza y el torero peruano, pletórico, encauzó aquel raudal de acometidas con mando y firmeza, exprimiendo al animal como un limón.

Su faena al quinto no tuvo la misma intensidad, pero fue él quien llevó el peso de la misma y demostró de nuevo su entrega y valor.

Al sobrero segundo se le dio fuerte en el único puyazo que se le administró. En el último tercio tuvo energía para seguir la muleta en un par de series y luego comenzó a pararse y renunciar a la pelea. El Juli intentó buscarle las vueltas pero no había de donde.

El cuarto tuvo más movilidad ynobleza, sacando el madrileño una faena de muy largo metraje, siempre a más, hasta lograr meter a la gente en lo que hacía y una oreja en su esportón.

Hoy abre el último fin de semana de la Feria la gran corrida mixta protagonizada por el rejone ador Diego Ventura (con toros de Los Espartales) y Talavante y el local Sergio Serrano (con toros de Pandilla).



#### **Egos**

La actriz Najwa Nimri fue la encargada de abrir la Semana de la Moda de Madrid este jueves

## Andrés Sardá resucita la Fashion Week

Andea Azcona. MADRID

uando parecía que la Mercedes-Benz FashionWeek de Madrid se encontraba más crítica que nunca, con una 76º edición que parecía no convencer a los amantes de la moda, vuelve para demostrar que sigue siendo el evento clave la moda española. El encargado de «resucitar», incluso a pesar de la lluvia, esta cita imprescin dible para los diseñadores patrios fue, entre otros, Andrés Sardá, que dio el pistoletazo de sali da a cuatro intensos días de desfiles y eventos en la capital. La firma barcelonesa, con Nuria a la cabeza, presentó su colección «Le Cinema», inspirada en los clásicos del cine: que iba desde «Los Pájaros» de Hitchcock a «Cats», pasando por «Cabaret» y las princesas de los cuentos Disney. Cuatro bloques con cuatro temáticas muy contrastadas, que sirvieron de base para desarrollar un viaje a través de los diferentes géneros que la han inspirado; eso sí, con la lencería como protagonista absoluta, al más puro estilo de Victoria's Secret. Y quién mejor para abrir este desfile que la actriz

Najwa Nimri, la «femmefatale» por excelencia del cine español, que consiguió eclipsar incluso a la modelo Neus Bermejo, que desfiló embarazada de casi siete meses y emulando a Caperucita Roja. Lo que despertó los comentarios entre los rostros conocidos del tímido «front row» que madrugó para la cita, entre los que destacaban la pareja del momento: Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Los «tortolitos» acudieron a apoyar la moda española, para sorpresa de los allí presentes, junto a suamiga Susana Molina; se trataba de la primera vez para la sobrina de la Pantoja en la MBFW, que aprovechó para evadirse de la polémica que le persigue en tomo alacuidadora de supadre, Bernardo Pantoja.

#### De Estonia a Italia

Cuando el reloj marcaba las doce del mediodía, tocaba el turno de Duyos, que para celebrar su 25 aniversario viajó hasta Estonia. Sus paisajes y naturaleza deslumbrantes, la belleza de sus bosques, su artesaníay tradición, susgentes acogedorasy su gastronomía, inspiraron esta colección de tejidos vaporosos, gasas y brillos, que estuvo representada por una coreografía espectacular bajo el sello de



Najwa Nimri fue la encargada de abrir y cerrar el desfile de Andrés Sardá

#### «Front row»

#### Las celebridades y rostros conocidos vuelven a la Semana de la Moda

Se echaban de menos los caras conocidas en las primeras líneas de los desfiles de anteriores ediciones de la Semana de la Moda; pero han vuelto. Las firmas que consiguieron reunir a más «celebridades» patrias fueron, como era de esperar, Andrés Sardá, Redondo Brand y Pedro del Hierro. Mientras que la firma catalana sorprendía con la pareja «superviviente» formada por Anabel Pantoja y Yulen Pereira; Redondo conseguía atraera un buen número de influencers y famosos: desde Tomás Páramo y María G. de Jaime, Laura Matamoros, y Violeta Mangriñán, a otros como la actriz Pilar Castro, Andrea Levy, Eugenia Martínez de Irujo, Laura





Laura Sánchez



Andrea Levy

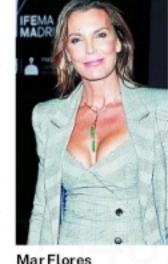

Mar Flores

Corsini, y la pareja formada por Pepe Barroso y Gara Arias, que recientemente han sido papás de un niño llamado Marco.

Por su parte, Pedro del Hierro no pudo contar en esta ocasión con una de sus fieles, Victoria Federica, por su reciente operación de peritonitis, pero en su lugar acudieron personajes de la talla de Paula Echevarría, Javier Rey, Álvaro Morte, Sandra Gago, Carmen Jordá, Miguel Carrizo, María Tilve, Carola Baletzena, Inés Cominges, Jaime Astrain, Luisa Bergel, Ana y Sara Verdasco, Ana Cristina Portillo y Estela

Algo diferente pasó con Duyos, cuyos principales rostros conocidos fueron modelos como Laura Sánchez o Mar Flores.

Mar Aguiló, y representada por la compañía de ballet El Amor. Merecedora de una ovación, con el «front row» en pie, pudimos ver a Mar Flores, Laura Sánchez, Raquel Sánchez Silva, Andrea Levy, Cristina Cifuentes y María Escoté, entre las caras más reconoci-

Y de Estonia viajamos rápidamente hasta Italia de la mano de Redondo Brandysucolección «Sophia», inspirada en la Sophia Loren de los años 60. Una propuesta atemporal de prendas ligeras con mucho movimiento, que de jan en un segundo lugar a los volúmenes característicos de la firma. Siluetas relajadas, superposiciones de prendas y tejidos como el encaje o el chantilly protagonizaron esta colección que estuvo enmarcada, como ya viene siendo costumbre, por el rojo que teñía la pasarela y la voz de la cantante italiana Giosy Moltino, que edipsó a un aprimera línea plagada de rostros conocidos.

La tarde comenzó con JCP ajares,

#### La firma Pedro del Hierro mostró una colección de aire colonial pero desenfadado

que presentó su tercera colección anual con diseños innovadores y respetuosos con el medio ambiente. Esta colección se convierte en la más especial de la firma, gracias a la unión de artesanos locales con las propuestas modernas características. Se apreció cómo la cerámica, los bordados a mano, el esparto se fusionaron con patrones innovadores, transparencias y cutouts, ensalzando la importancia de la artesanía de Castilla la Mancha.

EnMalne los focos, además de la colección que reflexionaba sobre el fin de una era, y el nacimiento de nuevos paradigmas, se centraron en dos claros focos: Por un lado, la elegancia de Carmen Lomana en el «front row» junto a Mar Torres; y por el otro, Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores, en el foco mediático por su problema judicial.

«Capitán Ward» de Pedro del Hierro, mostró una colección con aire colonial pero relajado, destacando las piezas desestructuradas y fluidas; una pasarela que protagonizó elactor **Javier Rey**mostrando sus dotes como modelo.

El encargado de cerrar esta primera jornada fue Maison Mesa, cuyapropuesta se centró en la figura de Heliogábalo, emperador romano del siglo III d.C.

#### Cuerpos y almas



#### Gisele Bündchen y Tom Brady, a un paso del divorcio

«Me siento realizada.

como madre y como esposa. Pero ahora es mi turno de recuperar mi carrera profesional». Así de contundente se ha mostrado la modelo brasileña Gisele Bündchen en las páginas de la revista «Elle». Tras varios meses de rumores sobre el posible divorcio de la «top model» y su marido, la estrella del fútbol americano, Tom Brady, ella ha decidido reiniciar su carrera tras pasar 30 años ejerciendo de esposa y madre. Bündchen admite en la revista que quiere que Brady «esté más presente en su vida y en la vida de sus hijos», algodifícil tras la decisión de éste de no retirarse del deporte.

#### Ryan Reynolds graba su propia colonoscopia: «Me han encontrado un pólipo»

El actor ha sorprendido a sus fans con un mensaje sobre su salud. Reynolds ha querido concienciar sobre la importancia de los controles para la detección precoz de algunas enfermedades, en este caso, del cáncer colorrectal. En su cuenta de You tube, donde acumula casi 4 millones de seguidores, ha compartido un vídeo realizado junto a la organización Lead from Behind and Colorrectal Cancer Alliance, en el que narra su experiencia.

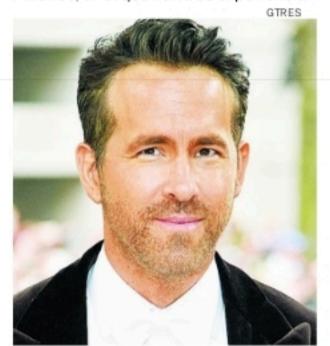



#### Pilar Rubio presenta su primera colección deportiva

Tras el éxito de sus lanzamientos de bikinis y bañadores (que ella misma diseña junto con la marca gallega Selmark), ahora se ha atrevido a adentrarse en el terreno de la ropa de deporte. «Es mi cuarta colaboración con la firma y la primera de colección deportiva. El deporte es mi pasión y he querido dar un giro a las prendas. Es fundamental que se adapten al cuerpo y que las costuras estén en el sitio adecuado», ha señalado. Además, dicta que las mallas de ciclista volverán a ser tendencia.

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

#### Oh, la ministra Llop viaja en metro

#### Jesús Amilibia

Hombre, todavía no es como en Dinamarca, donde las ministras circulan en bici, pero se avanza. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha confesado que en ocasiones viaja en metro y oye a la gente hablar del problema del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, «porque todos los ciudadanos están muy preocupados por el asunto». No se habla de otra cosa en toda España, como escribía irónicamente Luis María Anson. Cuando la ministra empezó a decir «en ocasiones...», yo pensaba que iba a soltar la popular frase del niño de «El sextosentido»: «En ocasiones veomuertos», dado lo mucho que visita la Moncloa, tan abundante en zombis. Me cuentan que en la cola de la pescadería de mi barrio se discutía sobre el bloqueo del CGPJ, y cuando a una señora se le ocurrió comentar lo cara que se había puesto la pescadilla, fue abucheada y tuvo que marcharse avergonzada.

Un reportero de OKDiario ha preguntado en el metro y resulta que nadie sabía qué es el CGPJ. La respuesta más escuchada ha sido «¿el qué?» v luego «niidea». Quizá laministra Llop viaja en el metro de su Metaverso, un metro virtual donde todo el mundo habla del CGPJ, de la promesa de dimitir de Lesmes, de las aspiraciones de Lola Delgado afiscal de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, de la renovación del Constitucional y del cambio de destino del marido de Teresa Ribera, Mariano Bacigalupo, que ha pasado del CNMC al CNMV, o sea, que en su vida solo ha cambiado una letra.

Llop es una ministra exoplaneta: está fuera del sistema solar monclovita, lejos de Sol **Pedro**, Marte **Yolanda** y Venus **Irene**, por ejemplo. Gracias al CGPJ, a veces la detecta el telescopio Hubble. En el metro galáctico, claro. 4\_95482548



#### Mujeres que marcaron su tiempo

# **Isabel de Farnesio,** la reina todoterreno: bailarina, cazadora, artista... y glotona

Isabel Cendoya Díaz. MADRID

unque denostada por sus contemporáneos, esta poderosa reina del siglo XVIII esconde valores poco conocidos: no fue tan solo una de las mujeres más fuertes del siglo XVIII, sino, sobre

todo, unadelas madres más excepcionales. Isabel de Farnesio supuso un antes yun después en la vida de la corte. A pesar de ser la segunda mujer del rey Felipe V, no fue ninguna segundona. Nada más llegar, dejó claro que iba a tener el papel que merecía expulsando a la princesa de los Ursinos, agente de Luis XIV, de la corte madrileña. Su propósito en la vida fue colocar a sus hijos en diferentes reinos y territorios especialmente en Italia, su tierra natal, sobre la que tenía derechos en Parma y Toscana. Allí, España deseaba recuperar sus territorios perdidos por el Tratado de Utrecht, algo que Felipe V nunca olvidaría ni perdonaría.

#### «Alma mía»

Con estas palabras comenzaba las cartas dirigidas a sus seres más queridos, sus hijos, a los que les tenía un cariño inmenso, reflejado en los tiernosapodos que les ponía (como Carletto, Toton, Marianina, Amito...), en las numerosas referencias que hace de ellos en sus cartas cuando son pequeños, o en la enorme tristeza que sentía al tener que separarse de alguno de ellos. Al menos, para su consuelo, suhijomás pequeño, D. Luis, siempre se quedó a su lado.

Tuvo una gran relación con su marido, Felipe V: desde el primer momento fueron íntimos, lo hacían todo juntos, cosa inusual hasta entonces en la corte. Desafortuna damente, éste empezó a maltratarla debido a su decadente salud mental, llegando incluso a pegarle y como ella nos dice, «sufro mucho».

No fue una reina popular. Terminaron por no gustarle los españo-

les, ni siquiera los borbones –excepto su marido–y, cuando este murió, casi todos los nobles le dieron la espalda al ser desterrada a San Ildefonso. Se le achacaron varias desgracias, como la muerte de Luis I, hijo de la primera mujer de Felipe V, acusánSu figura representa a una de las soberanas más cultas de la Europa del siglo XVIII. Por el contrario, sufrió los abusos de Felipe V y ella lo pagó con sus hijastros

Óleo de Isabel de Farnesio pintado por Van Loo en 1739

dola falsamente de haberle envenenado. Aunque, a pesar de que Isabel fue una madre excelente, no lo fue tanto con sus hijastros, Luis I y Fernando VI. A este último le mantuvo aislado de la corte y de sus hermanos, obligándole a vivir separadamente con su mujer y su séquito. Se encontraban tan separados, que los hermanastros solo se veían en la «toilette» de la reina. Fue adquiriendo más protagonismo, con lo que fueron aumentando en influencia los cargos de la Casa de la Reina, es decir, sus personas de confianza.

Su figura también representa a una de las soberanas más cultas de Europa, poseedora de una de

las mejores series de escultura gracias a su herencia y adquisiciones,
comola colección de la reina María
de Suecia. Se sabe que no era ni
muy fea ni muy guapa, aunque
como era habitual en la época, tenía el rostro marcado por las viruelas. Era una gran bailarina, cazadora y artista (incluso se conserva
alguna de sus obras en el Palacio
Real de Aranjuez). Vestía adecuadamente a su cargo y tenía sentido
del humor, riéndose incluso de ella
misma.

#### Virtudes y defectos

Sus virtudes y defectos varían dependiendo de la fuente que le amos. Era religiosa, pero no excesivamente, sintiendo una especial devoción por la Virgen y San Antonio. A la reina le gustaba comer bien: ordenaba que le trajeran desde Parma, su tierra natal, que so parmesano y prosciutto. Además, sus hijos le enviaban vinos y cajas de cigarros puros dado que, aunque estuviera mal visto en la época, Isabel fumaba que daba gusto.

Su hijo favorito fue Carlos III. Este le consultó durante toda su vida, «como lo hago en todo, como debo por todos motivos», al igual lo hacía el resto de la familia. Según su hijo Felipe, «madre como ella no la hay». Demostró su valentía y resistencia toda su vida, siendo incluso nombrada reina gobernadora hasta que Carlos llegó a Madrid, no dejando jamás que nada obstaculizara el brillante futuro que deseaba para su familia.

No solo fueuna madre excepcional, sino también una buena reina. Ella, junto al rey y un eficaz equipo de ministros, consiguieron sanear España después de una dura Gue-

rra de Sucesión. Mejorando económica y militarmente la situación, propiciaron el mayor esplendor de su historia a la marina española, dando así lugar a una época a la que el hispanista Christopher Storrs, llamó nada menos que «el resurgir español». LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022

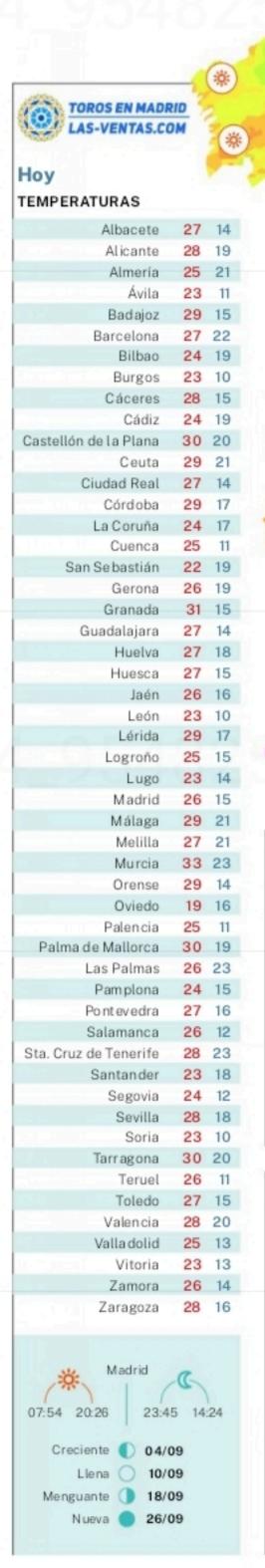





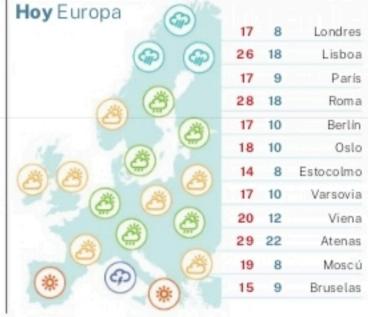

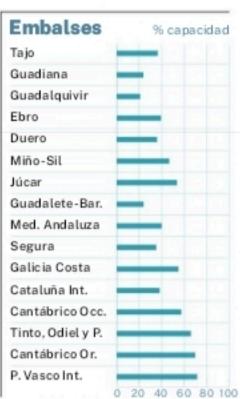

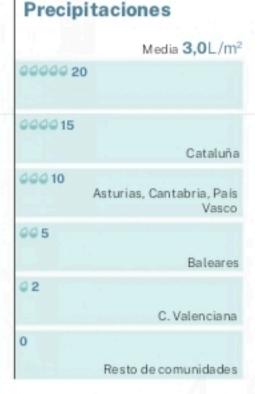

# Polen URTICÁCEAS GRAMÍNEAS ON Alto Medio Bajo

# Adiós a la borrasca



#### Roberto Brasero

rimero fue un huracán. Inusual huracán por ellugardonde se creó ylatrayectoria que cogió. Fue bautizado como Danielle. Transitó hacia Europa sin llegar a afectamos y perdiendo intensidad hasta que se quedó en una borrasca: Ex -Danielle. Y esa fue la que, girando frente a las costas de Galicia y Portugal, nos ha enviado lluvias, frente y tormentas durante toda la semana. Acaba la semana y con ella la borrasca. Ni Danielle, ni ex. Hoy todavía podemos tener algunatormentafuerte en Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana y sobre todo en Cataluña donde habrá que estar pendientes a las posibles granizadas. En el Cantábrico será el viento norte quien aporte hoylas nubes necesarias paraque pueda llover algo en Asturias, Cantabria y País Vasco, donde bajarán las temperaturas. En el resto de España, subirán por la tarde, aunque vuelvan a crecer nubes que ya no serán las de la borrasca y es pocoprobable que dejen agua. Y en elfin de semana posibles lloviznas en el sureste y temperaturas diumas más altas.

#### A tener en cuenta



Más de 1,1 millones de tortugas marinas han sido sacrificadas ilegalmente y, en algunos casos, traficadas entre 1990 y 2020, según la estimación de un nuevo estudio publicado en Global Change Biology.



La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha finalizado los trabajos de desbroce y mantenimiento delos cauces viejo y nuevo del río Segura en las proximidades de su de sembocadura en Guardamar (Alicante).



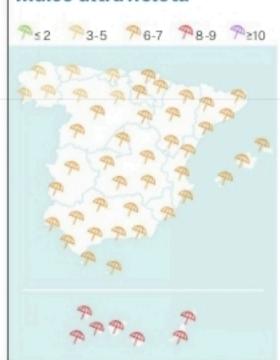



## Adiós al maestro del Big3

Mariano Ruiz Díez, MADRID

urante la construcción de una de las cincotorres en el norte del Paseo de la Castellana, el patrocinador del Masters 1.000 de Madrid decidió que para impulsar el tomeo qué mejor idea que subira Roger Fe derer a la zona más alta del rascacielos. ¿El problema? La subida hasta el piso 50 era por un ascensor exterior, descubierto y con una banda sonara nadatranquilizadora. Roger Federer se negó a ascender a los cielos de la capital en esas condiciones. Era lo lógico. Luego ofreció una conferencia de prensa a los medios congregados con su habitual amabilidad, disputó el tomeo en la Casa de Campo y siguió acudiendo siete ediciones más a la CajaMágica dondeMadrid, como el resto del circuito, disfrutó de su tenis exquisito. La última vez que pisó la tierra batida de la capital fueen2019, el último curso en que el físico le respetó.

Tres años después, ayer, Roger Federerdijo basta. Los recurrentes problemas en su rodilla dere chale han llevado a anunciar su retirada con 41 años. El adiós será después de la disputa de la Laver Cup, que se celebra entre el 23 y el 25 de septiembre. Está por decidir siserá en un partido individualo defendiendo a Europa ante el resto del mundo en los dobles. Una pareja con ¿Nadal? o con ¿Djokovic? Una despedida a la altura de un deportista único.

El ganador de 20 Grand Slams ha publicado una carta y un vídeo en su cuenta de Instagram en los que ha anunciado su despedida. Federer se retira tras «una aventura maravillosa» de 24 años, pero después de tres temporadas que hansupuesto «unreto en formade lesiones y cirugías». Los problemas físicos habían convertido sus intentos de volver a competir en un calvario. Cumplió 41 años el 8 de agosto y las reapariciones llevaban demasiado tiempo posponiéndose. La renuncia al pasado Wimbledon era el anticipo de lo que estaba por venir. Federer no ha jugado un partido desde los cuartos de final de 2021 cuando cayó precisamente en Londres

Roger Federer se retira con 41 años después de haberse sometido a tres operaciones en su rodilla derecha y comprobar que no estaba en condiciones de competir. Su elegancia y talento en la pista le hacen irrepetible



Es un día triste para mí y para los deportistas de todo el mundo. Ha sido un placer y un honor»

#### Rafael Nadal

Ganador de 22 Grand Slams

«Roger, has sido uno de mis ídolos y una fuente de inspiración. Todavía quiero jugar contigo»

#### Carlos Alcaraz

Número uno del mundo

«Federer es un caballero dentro y fuera de la cancha, un verdadero campeón olímpico»

#### Thomas Bach

Presidente del COI

«Gracias por inspirarnos y servir como un gran ejemplo para todos nosotros»

#### Pau Gasol

Ex jugador de baloncesto

ante el polaco Hubert Hurkacz. El rosco con el que se cerró aquel partido era la evidencia de que algono ibabien. En ese curso jugó 13 partidos. En 2020 se había quedado en la media docena que disputó hasta la semifinal del Open de Australia.

Rogerseñala en el comunicado de su adiós que ha hecho todo lo posible «por regresar de forma competitiva», pero que su cuerpo tiene «capacidades y límites» y le ha terminado enviando «un mensaje muy claro». «Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos durante más de 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca habría soñado y ahora debo reconocer que es el momento de terminar con mi carrera competitiva».

Federer admite que recibió «un talento especial para jugar al tenis» y que lo hizo a un nivel que nunca imaginó «ydurantemucho más tiempo» de lo que pensó, reconoce, «quefuera posible». En un largo capítulo de agradecimientos, el suizo se refiere a su esposa Mirka y a sus cuatro hijos, a sus padres y hermana, a sus entrenadores, al equipo suizo de la Davis, a su grupo de apoyo, a sus patrocinadores, a los fans y también a susrivales. «He tenido la suerte de jugar muchos partidos épicos que no olvidaré. Nos enfrentamos con limpieza, pasión e intensidad (...). Nos motivamos unos a otros y juntos llevamos el tenis a otro nivel», dice Federer.

La respuesta de Nadal no tardó en llegar. «Querido Roger, mi amigo y rival. Dese aría que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí personalmente y para el deporte de todo el mundo. Ha sido un placer, pero también un honoryun privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro yfuera de la cancha», dice Rafa en un primer tuit, escrito en inglés. Su rivalidad, desde el primer partido en 2004 en Miami hasta las semifinales de 2019 en Wimbledon, está plagada de momentos culminantes. Finales de Wimbledon, de Australia, el partido con más público de la historia, el balance 24/16 para Nadal...

Federer concluye el comunicado asegurando que «los últimos 24 años en el circuito han sido una aventura increíble (...). He tenido la fortuna de jugar en 40 país es. He reído y llorado, he sentido alegría y dolor, pero sobretodo me he sentido increíble mente vivo. Para terminar, al juego del tenis: te amo y nunca te abandonaré».

Suadiós supon e la despedida de uno de los más grandes deportistas delahistoria. Sus duelos con NadalyDjokovic(27/23 para el serbio desde 2006) forman parte de la mitología del deporte mundial. A RogerFederer le hacen grande sus números (vergráfico), pero sobre todo su manera de expresarse en una pista. Con su despedida se va el jugador más elegante de la historia del tenis, un talento irrepetible y el miembro más ilustre del «Big 3» que ha dominado el tenis mundial durante el siglo











Scariolo da instrucciones a Brown ante Finlandia

#### Programa

POctavos de final:
Alemania, 85-Montenegro, 79; Grecia, 94República Checa, 88;
España, 102-Lituania,
94; Finlandia, 94Croacia, 86; Eslovenia,
88-Bélgica, 72; Ucrania,
86-Polonia, 94; Turquía,
86-Francia, 87 y Serbia,
86-Italia, 94.

Cuartos de final: Alemania, 107-Grecia, 96; España, 100-Finlandia, 90; Eslovenia, 87-Polonia, 90; Francia, 93-Italia, 85.

Semifinales: Polonia-Francia (17:15 Cuatro) y Alemania-España (20:30, Telecinco).

Final (día 18, 20:30): ganadores semifinales.

Tercer y cuarto puesto (día 18, 17:15): perdedores semifinales.

#### Mariano Ruiz Díez. MADRID

Llegaelfin de semana decisivo del Eurobasket yahí sigue España. En el mismo lugar, las semifinales, al que siempre ha acudido desde 1999. La nueva España sigue peleandopor las medallas como hacían sus mayores. Con siete novatos en una gran competición, inmersa en un inaplazable relevo generacional, con una lista interminable de bajas... España ha cogido por sorpresa a los organizadores, a Scariolo, a los propios jugadores ya la Federación en pleno. Si alguien llega a decir en vísperasdelduelo ante Alemania que esperaba estar aquí, hubiera men-

Hay quien pone esta presencia entre los cuatro mejores del tomeo a la altura de alguno de los oros que se conquistaron en 2009 o en 2011. En el campeonato en el que han fracasado las megaestrellas de la NBA, España simboliza el éxito del trabajo colectivo, del bloque, del sacrificio por el compañero y de la intensidad en el juego. Rudy se encarga de recordar una evidencia: «Aquí no vamos a tener a Pau para meternos 40 puntos». Ya no hay un Pau, tampoco un Marc, un Navarro o un Ricky así que Scariolo se las ha tenido que ingeniar para exprimir al máximo a un grupo que hace de la defensa surazón de ser. «La clave va a estar en la

defensa individual, que es la base de nuestro juego», asegura Scariolo. La defensa detuvo a Turquía, frenó a Lituania y desgastó a Finlandia en los dos últimos cuartos. Ese trabajo atrás es la mejor prueba de que todo el colectivo está implicado al máximo y que apunta en la misma dirección. La labor atrás de Alberto Díaz, Rudy o Garuba es tan importante como las acciones de Lorenzo Brown, Juancho, Brizuelao Willy en el otro lado de la pista.

Alemaniaha evolucionado en el tomeo en una dirección similar a la de España. «Son el mejor equipo hasta ahora no solo por la fuerza que tienen, sino por cómo han jugado. Tienen kilos, centímetros, tiro exterior y además está el tema de jugar fuera de casa, que es otro factor importante. Habrá un ambiente –se espera a más de 15.000

alemanes- que pondrá mucha presión sobrejugadores ylos árbitros. No podemos dejar que nos arrastren enlapintura y que hagan valer su superioridad física, porque lo pasaremos muy mal», comenta el seleccionador. Scariolo menciona un tema que inquieta en el grupo. El nivel del arbitraje en general está siendo la única sombra del tomeo y se ha convertido en un motivo de preocupación antes del partido.

Rudy, que se havisto en muchas de éstas, tiene clara cuál debe ser la actitud: «Hemos hablado de disfrutar este momento, de disfrutar la oportunidad. Este grupo se lo merece porque está trabajando con humildad y sería un premio increíble lograrunamedalla. Estos chicos se lo merecen, empezamos con 24 jugadores como si fuésemos un equipo de fútbol y estos doce se merecen algo bueno. El que esté en la pista tiene que olvidarse de los dolores, de la tralla del campeonato y afrontar al máximo

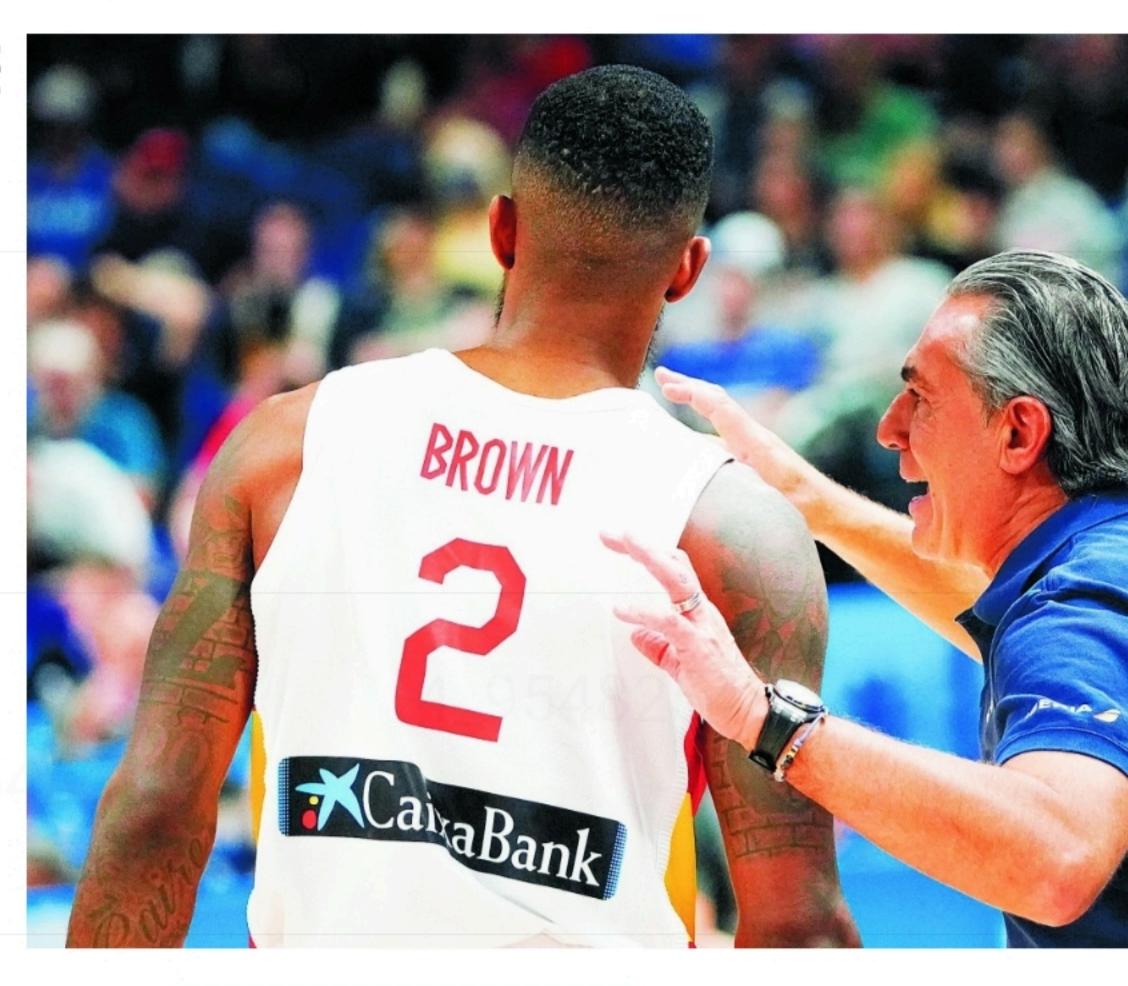

## España, más allá del éxito

La selección, después de superar todas las expectativas, disputa ante Alemania su undécima semifinal seguida de un Eurobasket. «Hay que competir y disfrutar», dice Willy LA RAZÓN • Viernes. 16 de septiembre de 2022

DEPORTES 65



#### Francia, las prórrogas y los tiros libres

Francia está donde todas las previsiones apuntaban en el arranque del campeonato, aunque haya sido de una manera agónica. Los octavos y los cuartos de final los ha resuelto el equipo de Vincent Collet de la misma forma. La estrella del equipo rival –Osman y Fontecchio– fallaba un par de tiros libres para sentenciar el partido, se llegaba al tiem po ex tra y ahí los galos terminaban imponiéndose con Gobert como referente. Turquía e Italia claudicaron de la misma forma. Las eliminaciones de Serbia y Eslovenia han dejado, en teoría, vía libre para que los «bleus» vuelvan a disputar la final de un Eurobasket. Polonia, tras liquidar al equipo de Doncic en la gran sorpresa del torneo, volverá a estar en manos de Ponitka, después de su histórico triple-doble en cuartos, y Slaughter.

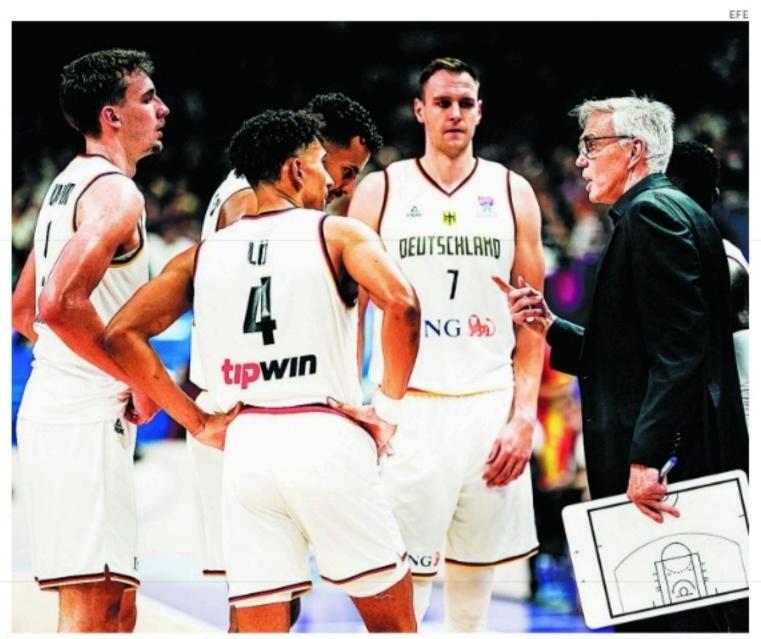

Gordon Herbert da instrucciones a sus jugadores

## El panzer de Gordon Herbert

El técnico alemán, de origen canadiense y nacionalidad finlandesa, dirige un bloque que busca un título 29 años después

M. Ruiz Díez. MADRID

El tipo de pelo blanco y 63 años que se sienta en el banquillo alemán y con una planta que no desentona con sus jugadores es Gordon Herbert (16-2-1959, Penticton). El seleccionador alemán nació en Canadá, tiene nacionalidad finlandensa y un pasado directamente relacionado con el baloncesto español. Herbert llegó a serintemacional con su país de origen. Disputó con una Canadá en la que mandaban Triano, Wiltjer o Kazanowski los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. El primer peldaño de España hacia la plata fue precisamente ante los norteamericanos (83-82). Dos años después, en el Mundial de España, Herbert seguía siendo un secundario en su selección y España también ganó a su Canadá en la lucha por el quinto puesto (100-80). Herbert dejó de jugar a mediados de los noventa y se convirtió en entrenador. Desde entonces ha dirigido a más de una docena de equipos, tres se-

lecciones, fue ayudante en los

Raptors bastante antes de que llegara Scariolo y con la actual Alemania está cuajando su mejor obra.

Porque los anfitriones del torneotienen una estructurasimilar a la nueva España. Cuentan con la inevitable cuota de NBA (Schroder, Wagner y Theis), pero no hay una superestrella que todolo eclipse y su fuerza está en el colectivo. El base, con nueve

Sin una gran

estrella, como

España, el

anfitrión apela al

trabajo colectivo

temporadas en Estados Unidos y casi 700 partidosen la NBA, es su máximo anotador y el mejor pasador (20,2 puntos y7,2 asistencias). Franz Wagner, alero de

2,08 y que anota 16 puntos por partido, solo ha necesitado una temporada en los Magic de Orlando para demostrar que la Liga estadounidense es su sitio. Y por dentro la pieza clave en el entramado defensivo, el hombre que se emparejará con Willy, es Daniel Theis. Él fue uno de los claves deque la Greciade Antetokounmpo claudicara en cuartos.

Alemania solo ha perdido un partido en lo que va de torneo. Fue ante Eslovenia (88-80) después de haber superado a Francia (76-63), Bosnia (92-82) y Lituania (109-107 tras dos prórrogas en uno de los mejores partidos del tomeo). Alemania anota mucho, muchísimo. Son más de 93 puntos por encuentro (tres más que España), rebotea casi igual (32,9/33,3) y pasa un poco peor

(18,1/20,9 asistencias). En porcentajes de tiro, los germanos están por delante en lanzamientos de tres y de tiros libres.

El duelo con Alemania es un

clásico. En el único tomeo europeo que los germanos ganaron el oro, 1993, superaron a España en cuartos. También lo hicieron cuando lograron la plata en 2005, aunque ahí la derrota llegó en semifinales ante Nowitzki y compañía. El bronce de los teutones en el Mundial de 2002 también llegó después de superar a España en los cruces.



Alemania ha sido el mejor equipo hasta ahora. Si vamos al 80 por ciento no va a ser suficiente»

«La clave va a estar en la defensa individual, que es la base de nuestro juego»

Sergio Scariolo

la semifinal porque no sabemossi volveremos a estar en una».

Para España será la undécima seguida -no falla desde 1999- y Rudy ha estado en todas desde 2005, a excepción de la de 2017. En 23 años son tres oros, tres platas y tres bronces. Enfrente está un rival que peleó en la élite subido a la espalda de Nowitzki, pero que en los últimosaños ha estado lejos de la gloria. En su casa todo ha cambiado y eso que en las prediccionesdela FIBA, Alemania era octava y España, séptima. Entre los semifinalistas solo Francia, que aparecía segunda, ha cumplido con lo que se esperaba. Lo de Polonia es caso aparte, tenía trece selecciones por delante.

«Alemania es un equipazo, pero este es de los partidos que apetece jugar, trabajamos para esto», dice Willy. «No somos los más grandes, los más talentosos o los que mejor tiramos, pero cuando competimos...», apunta Juancho. España mira más allá del éxito.



Fede Valverde volvió a marcar ante el Leipzig en la segunda jornada de Champions

## El aviso de Ancelotti a Valverde

El centrocampista uruguayo está en un momento de forma que siempre aporta soluciones al juego del Madrid

#### J. Aguado/J. M. Martín. MADRID

En un vídeo de las redes del Real Madrid han grabado cómo reaccionan Rodrygo, Valverde, Tchouameni y Vinicius a las notas que les da el FIFA23, el videojuego de fútbolque está en casi todos los hogares del mundo y también en casa de casi todos los futbolistas. Dj Mario les revela las puntuaciones que tienen en el tiro de larga distancia y Fede Valverde alucina, y también sus compañeros, cuando llega su momento y dicen que solo tiene 76 puntos (de cien), medio en broma, medio en serio, los jugadores del Real Madrid hacen como que se van, sorprendidos por lo poco que sevalora los cañonazos que lanza el centrocampista blanco. Quizá cuando los creadores del FIFA vean los goles que está marcando en este comienzo de temporada se replanteen sus puntos. «Es tremendo, está en un momento dulcey hay que a provecharlo», aseguró Nacho.

FedeValverde ya ha igu alado su mejor marca goleadora en un curso con el Real Madrid. Suma tres goles ya. Un tope al que llegó hace dos años y en su etapa en el Castilla antes de irse cedido al Deportivo. Ahora, con mucho por delante, ya ha marcado tres y los dos últimos, decisivos. Sacó a su equipo del letargo frente al Mallorca con una jugada maradoniana antes del des cans o y frente al Lepizig confirmó que es esa herramienta que sirve para apretar una tuerca, aflojar un tornillo o abrir una lata. Si las cosas no van bien, hay que llamarle. «Le dije a Fede Valverde: sinometes 10 goles esta temporada coneldisparo quetienes, tengo que romper mi carné de entrenador», a seguró Carlo Ancelotti después de la victoria contra el Leipzig y a la espera del encuentro del domingo contra el Atlético, que va a dar la medida de la ambición del Real Madrid.

El centrocampista uruguayo está en un momento deformaque le permite ser siempre la solución que necesita su equipo. Yasea con un obús a la escuadra sin pensar o con un toque inteligente al palo largo después de un recorte que ningún defensa esperaba. «Lo raro ea que Fede Valverde marcara pocos goles el año pasado. Tiene una piedra en el pie», continuaba el

entrenador italiano. Valverde, que llegó al Real Madrid, como Vinicius, por la puerta del filial, es ahora mismo titular indiscutible, un fijo para Ancelotti, que encontró la forma de equilibrar al equipo en los partidos grandes con Valverde en la izquierda del ataque. Desde ahí parte y después no deja de correr arriba y abajo para ser ese futbolista «boxto box» del que habla-

#### Amancio, nuevo presidente de honor del Madrid

▶Tres días después de que la Junta Directiva del Real Madrid se reuniese para convocar su Asamblea General Ordinaria e hiciese público el beneficio del pasado curso, 13 millones de euros, y los 425 millones de los que dispone en tesorería, el club hizo oficial la fecha del 2 de octubre para una cita en la que se nombrará presidente de honor del club a Amancio Amaro. Esa fecha coincide con el partido ante Osasuna en el Bemabéu.

ba Zinedine Zidane cuando era el entrenador. El francés pidió a Pogba y como no se lo trajeron, usaba en es e papel a Fede, que no tendrá tanto glamour, pero sí tiene todo lo demás.

Además es un futbolista que ha ido creciendo poco a poco hasta que la suma de minutos ha hecho que explote como nunca. Le costó hacerse un sitio el curso pasado, pero lo consiguió en los partidos finales y decisivos, cuando Ancelotti vio que el equipo era frágil en el centro del campo y necesitaba meter más pierna. Por eso se inventó esa extraña posición para Fede, en la que parte desde la derecha, peropuede acabar en cualquier parte del campo. Su pase a Viniciusen lafinal de la Champions contra el Liverpool fue el momento definitivo, el que ya le situó entre los titulares de manera irremediable.

Por eso lo juega casi todo este año. Es un futbolistaque da apoyo al centro del campo, para que no se agote, pero que llega arriba con facilidad, sea el minuto que sea, como si no le pesasen las piernas. Ha obligado a que Rodrygo tenga que buscarse la vida como delantero centro, porque en la banda la competencia con Fede es complicada. Y en la delantera, sin Benzema, competir con Hazard es mucho más sencilla.

#### La Real Sociedad lo arregla en el minuto 80

R. D. MADRID

La Real Sociedad tuvo que sudar para deshacerse del equipo considerado más flojo del grupo, un Omonia de Chipre que llegó empatado hasta el minuto 80 en el que Alex Sorloth deshizo la igualdad y dio el triunfoyel liderato a su equipo en la Liga Europa (2-1). Se había adelantado el conjunto local en la primera parte con un soberbio golde Ánder Guevara, luego se durmió la Real y el Omonia fue ganando terreno y confianza por lo que el Reale Arena empezó a temers e lo que luego ocurriría. El delantero Bruno, recién entrado en el campo, aprovechó un error defensivo del equipo donostiarra para empatar, la Real se desnortó, pero conectó a tiempo cuando Take Kubo realizó una jugada de fantasía y asistencia a Sorloth que dejóla victoria en San Sebastián.

Losgoles de Jadon Sancho y de Cristiano Ronaldo proporcionaron el triunfo en Tiraspol ante el Sheriff (0-2) al United, que endereza su rumbo en la competición después de la derrotaencajada haceuna semana en Old Trafford ante los donostiarras. Presionado por su mal arranque, el conjunto de Ten Hag volvió a la competición después del parón del pasado fin de semana en la Premier por elfallecimiento de la reina Isabel II y se mostró muy superior al conjunto moldavo.

#### Grupo C

2ª jornada: Roma-HJK y Real Betis-Ludogorets.

|               | Pts. | J. | G. | Ε., | P. | GF. | GC. |
|---------------|------|----|----|-----|----|-----|-----|
| 1. Real Betis | 0    | 1  | 1  | 0   | 0  | 2   | -0  |
| 2.Ludogorets  | 0    | 1  | 1  | 0   | 0  | 2   | 2   |
| 3.Roma        | 0    | 1  | 0  | 0   | 1  | 1   | 2   |
| 4.HJK         | 0    | 1  | 0  | 0   | 1  | 0   | 2   |

3º jornada (día 6): HJK-Ludogorets (21:00) y Roma-Real Betis (21:00).

#### Grupo E

2º jornada: Real Sociedad, 2-Omonia, 1 y Sheriff, 0-United, 2.

|                  | Pts. | J. | G. | Ε. | Ρ. | GF. | GC. |
|------------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Real Sociedad | 6    | 2  | 2  | 0  | 0  | 3   | 1   |
| 2.M. United      | 3    | 2  | 1  | 0  | 1  | 2   | 1   |
| 3.Sheriff        | 3    | 2  | 1  | 0  | 1  | 3   | 2   |
| 4.0monia         | 0    | 2  | 0  | 0  | 2  | 1   | 5   |

3º jornada (dia 6): Sheriff-R. Sociedad (18:45) y Omonia-United (18:45).

## ¿Quién cree a Marc Márquez?

Insiste que no está físicamente para hazañas, pero los rivales le ven arriba en un circuito que le va de maravilla

#### José Manuel Martín. ALCAÑIZ

«Escucho por ahí unas expectativas demasiado altas, que ni son las mías ni son reales», repetía una y otra vez Marc Márquez en la previa del Gran Premio de Aragón. Si no fuera quien es no habría ningunaduda de que este fin de semana sería uno más en su recuperación, acumulando kilómetros y activando los músculos de ese brazo derecho que llevan dos años atrofiados. Pero se trata de Marc y siempre que da la duda de si la puede armar en un circuito que le encanta, en el que ha ganado cuatro veces desde que llegó a MotoGP y en el que terminó segundo hace un año a pesar de sus problemas físicos. Por todo eso, y por las hazañas de otros tiempos, nadie sefía de Marc, que se dice satisfe cho de poder regresar y subirse a la moto sin dolor. «Estoyaquí, peroparas eguir ejercitando el brazo, que así me lo pidieron los doctores y Honda. Creemos que es uno de los mejores circuitos para seguir recuperando y combinarlo con el gimnasio. No estoy para competir en modo ataque. Sí para competir, pero de menos a más», continuaba siempre con esa sonrisa del que sabe que lo más duro del infierno ya lo ha pasado.

La operación ha sido un éxito desde el principio y la corrección



Marc Márquez, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Aragón en Motorland



No estoy preparado para competir en modo ataque. ¿El podio? Tengo un 1% de posibilidades»

«Me siento muy lejos de poder ser el juez del campeonato. Ellos están en el momento álgido»

Marc Márquez

Piloto de Moto GP

de 30 grados en el húmero derecho ya le ha da resultado, tanto para hacer una vida normal como para aspirar a volver a lo más alto en un tiempo. Algunos de sus compañeros de «paddock» loven en el podio el domingo y él responde que sus posibilidades de estar entre los tres primeros son de un «uno por ciento». «No pienso en resultados: primero porque no estoy preparado físicamente a día de hoy y porque Honda está en un momento difícil. Mihermano Álex, Pol Espargaró y Nakagami no son pilotos lentos precisamente y mira qué resultados están haciendo. Yo no estoy ahora mismo para sacar décimas de donde no las hay», añadía para frenar a los más optimistas. De todas maneras, su objetivo es

afrontar un fin de semana de la manera más natural posible, haciendo todas las salidas y solo bajando la intensidad si hay fatiga. Quiere acabar la carrera y si el triplete que viene ahora (con Japón y Tailandia sin descanso) se le atraganta, no tendrá ningún problema en descansar. «A veces las ganas te pueden. Debo controlarme y saber escuchar a los que tengo alrededor, que me están controlando muy bien. Me toca tirar de experiencia, afrontaré el finde de manera normal, si te cans as bajas la intensidad, pero las vueltas las quiero hacer», explicaba.

Su jefe técnico, Santi Hemández, confesó que la primera frase que soltó Marc al entrar al box fue: «Vamos a divertirnos», tres pala-

#### A Bagnaia se le pone cara de favorito

Las sensaciones antes de que arranquen las seis últimas carreras de la temporada, es que el momento de forma y la inercia de Pecco Bagnaia quizá puedan más que los 30 puntos de ventaja que todavía tiene Quartararo en el liderato del Mundial. El italiano está en plena remontada y la ventaja psicológica la tiene de su lado tras cuatro victorias consecutivas. «Fabio viene muy fuerte», decía Joan Mir. que reaparece tras perderse por lesión la cita de Misano. « Ducati y Aprilia están por encima, así que los que llevan esas motos tienen las de ganar», analizaba Márquez.

bras mágicas en la boca del ocho veces campeón del mundo, que no se ve ahora mismo como juez del campeonato, metiéndose entre Aleix, Quartararo y Bagnaia. «Estoy lejos de eso, ellos están en el momento álgido de la lucha por el título y en esas circunstancias sacas más de lo que tienes».

Márquez no está dispuesto a hacer ninguna locura después de todo lo que ha pasado, pero «si los tiempos le salen y se siente bien nadie lo va a parar», confirmaba Santi Hernández. Por eso planea la incógnita de si puede liarla delante de la afición y bordar el sueño que tenía de reaparecer en casa. «Los médicos te recomiendan que te lo tomes con calma, pero estamos en fin de semana de carreras...», suelta Marc.



#### Mosaico



|             | ٧      | Е      | U                | L                | Α | Р                | Α      | R           | Α   | S           | Α           |   | L      | Α      |
|-------------|--------|--------|------------------|------------------|---|------------------|--------|-------------|-----|-------------|-------------|---|--------|--------|
| Α           |        | L      |                  | Α                | S | Ι                | S      | Т           | 1   | D           | Α           | Ε |        | L      |
| Т           | E      |        | Ε                |                  | В | Ν                | О      | Μ           | Α   | С           | Т           | Μ | Ε      | Ν      |
| N           | 0      | M      | Α                | L                | С | S                |        | U           | L   | 0           | С           | О | S      |        |
| Ε           | R      | Е      | 1                | Α                | S |                  | L      | 0           | U   | Z           |             | Ν | Т      | Ε      |
| Р           | Α      | R      | S                |                  | S | Ε                |        | U           | L   | 0           | S           | S | Ε      | C      |
|             |        | _      |                  |                  |   | _                | _      |             | _   |             | _           |   |        |        |
| Z           |        | Ε      | U                | S                | Α | Α                |        | С           | U   | N           |             | S | Α      |        |
| Z           | D      | E<br>E | U                | S<br>E           | = | A                | N      |             | U   | N<br>A      |             | = | A      | D      |
| Z           | D      | -      | U<br>M           | S<br>E           | Α | А<br>А<br>І      | N<br>C | С           | UZZ | N<br>A<br>G |             | S | A<br>R | D<br>O |
| Z<br>E      | D<br>E | Ε      | U<br>M<br>A      | S<br>E<br>Ñ      | Α | A<br>A<br>I      | _      | C<br>C      |     | _           | <br>        | S |        | _      |
| Z<br>E<br>D | D<br>E | Ε      | U<br>M<br>A<br>M | S<br>E<br>Ñ<br>E | Α | A<br>A<br>I<br>N | С      | C<br>C<br>A |     | _           | I<br>U<br>A | S |        | 0      |

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

#### Sopa de letras

ABDKAAMÑOAQRSASH EFCAGLANAFUEGOAI HATJTMHTEJGHEARF ONIQICAOÑANGSIMI EVROKHORMIGONJAO ALUALJASRKPFTAQP XIEIMPRENTAYIEUQ AGDGAHAPAQEGMAIR V E A T X C A M S R I P E F N T AUEZAYSAIXGVFAAS M B O M B I L L A A L E A V D V ALRLAJMOAPARSTET DFLTRMANTIFAUAVA A K A R A D O Q P K S T G V A U ZOIEKECEOAEISGPV AVAXAYAAEIOJLAOA A M F N A N P O L V O R A U R U HRISCACSEALEAVFN

Ocho inventos trascendentales

#### Cruzado mágico

#### Escalera

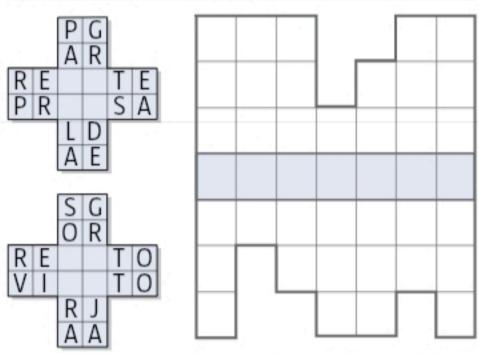

Ponga las letras que faltan para completar las palabras Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Trampa, imperio, cercado, trasto, abeto, retor, gestor

#### Enredo

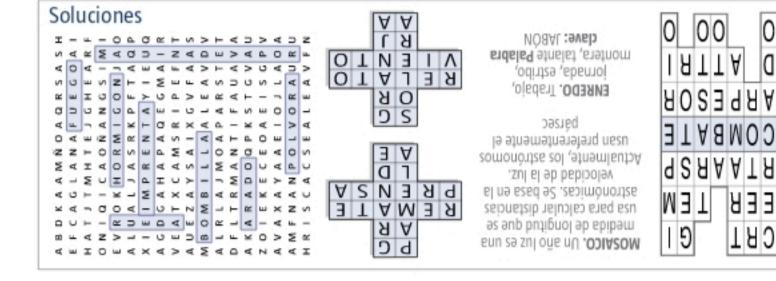

| AJROTAB               |  |
|-----------------------|--|
| $A\;D\;O\;R\;N\;J\;A$ |  |
| OESBITR               |  |
| AENTOMR               |  |
| ETLANTA               |  |

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color Autodefinido Sudoku



8 6 4 5 2 6 3 2 9 6 7 5 4 4 6 7 8 9

#### 2 3 9 3 2 9 8 5 9 6 7 8 9 3 6 4 5 1 2

#### Crucigrama

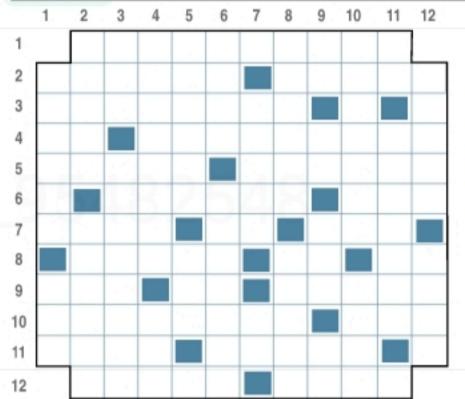

Horizontales: 1. Adivinación que se hace por suertes supersticiosas. — 2.

Aparenta una dureza externa que oculta una gran ternura interior. Parte

del cuerpo en que se junta el muslo con el vientre. - 3. Cercanos, situados

al lado. - 4. Se juntan con Carlos. Pone negro, oscurece. - 5. Al revés,

complace mucho a los fabricantes de abanicos. Ensalzasen. – 6. Movimiento

que manifiesta la intención de hacer algo. Cólera. - 7. Espacio breve de

tiempo. Se ponen en rojo. El paro no tiene fin. - 8. Libro religioso. Pareja

de boda. Van en orden. - 9. Chiste, comentario ingenioso. Se repiten en la

India. Mirada disimulada. – 10. Disco de metal con agujero. Personaje

bíblico. - 11. Atadura con cintas. El que compite con otro. - 12. Patrulle por

Verticales: 1. Contar lo que pasó. Ración de galletas. — 2. Se pega, pero sin pelea. Posarse en el agua. - 3. Un eco incomprensible. Coloquialmente,

trago de alcohol. - 4. Cercados. Sin pareja. - 5. Momento crítico. Un día complicado. - 6. La niña está fatal. Dramaturgo francés. - 7. Al revés,

alboroto. ¡Dos de limón! - 8. Unos genios caóticos. Ganado no domado. -

9. Limitan la generación. Media hora. Escritor de terror. Van en avión. - Templo cristiano. Vasija de cocina. – 11. Están en el olvido. Cierra la puerta. - 12. Nombre de mujer. Agotado, extremadamente cansado. Jeroglífico

80

**Ajedrez** 



¿Qué llevabas en esa partida?



Vehículos adaptados • Hasta 8 pax Pago via app con precio máximo

91 547 82 00

garantizado a través de pidetaxi

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

#### Ocho diferencias







la noche. Al revés, puso presentable.





2, Txf6 AJEDREZ: 1. f6!! Cxf6 2 SnU . 2A **JEROCLÍFICO:** UN

Difficil

A A

ÏÏ

Juegan blancas



#### Santoral

Grupo Alfil

Abundio, Comelio, Eufemia, Ludmila, Martín y Niniano.

Cumpleaños



ROSSYDE PALMA

actriz (58)

MANUEL PELLEGRINI

ex futbolista y entrenador (69)

DAVID COPPERFIELD

ilusionista (66)

MARC ANTHONY

cantante (54)

#### Loterías

|                      | ONCE               |
|----------------------|--------------------|
| Jueves, 15 de septie | embre              |
| Número premiado      | S:042 08305        |
| Miércoles, 14        | S:016 846 40       |
| Martes,13            | S:035 61965        |
| Lunes,12             | S:007 10658        |
| Domingo, 11          | S:055 <b>59939</b> |
| Sábado, 10           | S:030 97935        |
| Viernes,9            | S:099 25378        |
| Jueves, 8            | S:024 55284        |

#### BONOLOTO

Jueves, 15 de septiembre

07-16-18-28-37-38 C-29/R-5 0 57.569,38 1.066,10 33,96

#### LOTERIA NACIONAL



41387 4-1-7

(0)

01-11

=

C-1

#### EUROMILLONES

0 Martes, 13 de septiembre Números 09-12-15-40-47

Números estrella

LA PRIMITIVA





Números

05-12-24-30-46-47 C-45 R-2

#### **EL GORDO**

Domingo, 11 de septiembre

Números

01-19-25-27-39

Patricia Navarro, MADRID

mazon Prime Video
está hoy de estreno.
Una producción española con aterrizaje mundial: 240 países. «Dicho así davértigo, soncosas
que las sabes, pero no te paras apensarlas», dice uno de sus protagonistas Pablo Molinero.

Ambientada en Galicia, en los años 40, una atrevida joven de clase alta con alma de policía, Marina Quiroga, interpretada por Aura Garrido se propone dar caza al asesino en serie que acecha desde hace meses la ciudad y lo hace con la ayuda de su fiel mayordomo, Héctor, a quien da vida el reconocido actor Jean Reno. Un hombre discretoyservicial cuyas ensibilidad y audacia le sitúan siempre en el punto clave de la investigación. Juntos lucharán contra todos los obstáculos para lograrlo y ni los prejuicios de género de la época, ni la resistencia del nuevo comisario o los intentos de la madre de Marina por casarla, impediránque descubran la verdad. Toda una lección de audacia y rebeldía.

«Marinatiene unavocación muy clara y no deja que nadie le diga lo que tiene que hacer y cómo tiene que ser», nos cuenta Aura Garrido, la protagonista, que tiene una madre de altura en la ficción, nada menos que Ángela Molina. «Tenemos un mundo de interiores que a mi hija se le va de las manos, porque no le interesa y está en una época de su vida que no le apetece ocuparse de su madre. Ella lo entiende porque sabe de su vocación», nos relata.

Vivimos sin lugar a dudas buenos tiempos para las series, pero la oferta cada vezes más amplia. ¿ Qué le hace diferente a este estreno? Aura lo tiene claro: «Es una multiaventura, tiene thriller, es policiaca, tiene investigación, mucho humor, comedia y una estética impecable. Es una serie trepidante, todo el rato están pasando cosas».

«Tiene algo muy ligero, que te lleva y a la vez es muy veloz y te aleja de otros problemas, aunque te está llevando a través de ellos. Me parece liberador. Es como leer un Tintín. No quiero tener problemas porque ya me los enseña siempre él. Es una tintina», dice Ángela.

Cuando llega el momento del estreno hace ya tiempo que todos los actores han dejado atrás los

> Fotograma de la serie «Un asunto privado» de Amazon Prime Video

**Prime Video** estrena la serie protagonizada por Aura Garrido, Gorka Otxoa, Ángela Molina y Pablo Molinero, entre otros

## «Un asunto privado», rebelde y audaz

meses de rodaje, pero Aurae chala vista atrásytie ne claro cuálhasido su mayordesafío con Marina: «Superar el miedo a las alturas de algunas de las escenas que hetenido que rodar». A lo que Ángela sorprende al no perder esainocencia, «todavía me sigo sorprendiendo y veo cosas y pienso, ¿pero cómo han rodado esto? Sigo siendo el mejor público con este oficio y enamorada de mitrabajo. Nadade lo humano me es ajeno».

Aura comparte reparto con Jean Reno, que hace de un mayordomo nada convencional, Gorka Otxoa, Irene Montalá, Pablo Molinero y Andrés Velencoso, entre otros. La serie está producida por Bambú Produccionesy constade ocho episodios. Cuentacon Teresa Femández-Valdés como showrunner, quién además comparte crédito de idea original con Gema R. Neira y Ramón Campos. «Un asunto privado» está dirigida por David Pinillos, María Ripoll y Daniel Aranyo.

Gorka Otxoa interpreta a Pablo: «un inspector ejemplar, el mejor alumno de la promoción, tiene mucha pasión por su trabajo y éti-

«Los éxitos y los fracasos son algo secundario, me quedo con lo aprendido», dice Gorka Otxoa camente muy centrado. Cambia todos sus valores y comienza a hacertrampas y chanchullos por Marina. Es un terremoto de energía pasión e insistencia que transforma todo», nos comenta el actor. A Pablo Molinero le tocó la función dehermano, en una época diferente, complicada, «estamos en un momento machista y patriarcal, la mujer no podía ser policía y es su luchapor llevar a cabo sus sueños. Esunapersonacon mucho talento. Vence el sentido común y la fuerza que nos mueve a las personas a luchar».

Habla el actorsobre cómo esese momento de compartir con los demás el estreno, la premiere: «Te enseña mucho, tienes tus opiniones y te las matiza, ves que hay cosas que no son tan importantes y formas parte de una comunidad que vision ala maquinaria completa, todo el engranaje y como esa parte ríes, suspiras... El público está lleno de individuos que hacen su viaje particular, pero es una comunión anónima que me gusta». Mientras Gorka nos habla de cómo afrontar el desenlace, «no hay que darle vueltas a los éxitos ni a los fracasos, es algo secundario. Me que do contodo lo que he aprendido con estos monstruos de actores», con los que compartió siete meses de rodaje.

PRIMEVIDEO

Antena 3 lideró el miércoles con el top 8 más visto de la Televisión

L.R.C. MADRID

Antena 3 repitió este miércoles como la televisión líder de audiencia con un 15,1%, a casi +4 puntos de su inmediato competidor (11,3%) y ganando todas las franjas de la sobremesa al late night. Vuelve a lograr las 8 emisiones más vistas del día y arrasa en la noche con el estreno de «La Esposa», el mejor parauna serie extranjera desde septiembre de 2021 con un 17,1%.

Por grupos audiovisuales, Atresmedia TV vuelve a ser el preferido por la audiencia con un 29,4%, logrando una ventajade+4,5 puntos sobre su competidor con un canal menos y liderando todas las franjas de la mañana al late night. laSexta (6,8%) sigue muy por delante de su rival y «Aruser@s» continúa líder en la mañana. En temáticas, Nova (2,4%) es la cadena femenina líder y con las series más vistas. «La Esposa» protagoniza la noche del miércoles conquistando el liderazgo absoluto con más de 1,4 millones de seguidores, un 17,1% y cerca de 3,2 millones de espectadores únicos. Es líder en su emisión, a +5,5 puntos de la oferta de su directo competidor, y también del Target Comercial. Suestreno, además de ser el más visto para una serie extranjera desde septiembre de 2021, aporta una mejora a la franja de +9,5 puntos respecto al miércoles pasado.

Antena 3 Noticias 2 (2.068.000 y 18,4%) y Antena 3 Noticias 1 (1.985.000 y 20%) encabezanel ranking de lo más visto este miércoles, siendo líderes absolutos, también en Target Comercial y con más de 3,2 millones de espectadores únicos para cada edición.

Tras las ediciones informativas de sobremesa y primetime de la cadena, «Pasapalabra» ocupa la siguiente posición del ranking de lo más visto del día con cerca de 1,9 millones de seguidores yun 21,3%, de nuevo la cuota más alta alcanzada por una emisión en el día y con la que vuelve a dejar sin opciones a su competencia directa.



#### «VEO CÓMO CANTAS» RECIBE A BERET

Antena 3 estrena hoy, después de Antena 3 Noticias 2. una nueva entrega de «Veo

cómo cantas», presentado por Manel Fuentes. El espacio contará hoy con el cantante Beret como artista invitado. Junto a los ases ores habituales, Ruth Lorenzo, Josie y El Monaguillo,

intentará ayudar a la concursante, una enfermera granadina, a que averiguar quién es un buen cantante y quién un impostor de los 9 cantantes misteriosos, entre los que se encuentran un adiestrador canino, una bancaria, un quiromasajista, una jugadora de baloncesto, un repartidor de pizzas,

una viticultora, una especialista de cine, un gasolinero y una amazona. ¿Quién tiene una voz capaz de dejar con la boca abierta a Manel Fuentes, ases ores y concursante? ¿A quiénes, por el contrario, podría dar dolor de cabeza escuchar incluso al entonar la primera nota.

#### LA1

11:30 Hablando claro. 14:00 Informativo territorial. 14:10 Hablando claro.

14:50 El tiempo.

15:00 Telediario 1. 15:55 Informativo territorial.

16:20 Cine. «Una mujer a su lado». 17:50 Servir y proteger.

18:50 El cazador. 19:50 Te ha tocado.

20:30 Aquíla Tierra. 21:00 Telediario 2.

21:55 La suerte en tus manos. 22:15 Cine. «The Gentlemen: Los señores de la mafia».

00:00 Cine. «No soy tu enemigo».

#### LA 2

15:45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales.

18:05 El escarabajo verde. 18:55 Suiza, el corazón de los Alpes.

19:45 La 2 express. 20:00 Días de cine.

20:30 Gala de inauguración del Festival de Cine de San Sebastián.

21:30 Plano general.

22.00 Historia de nuestro cine. «La Colmena».

23.52 Historia de nuestro cine. «Los farsantes».

01.45 Documenta2.

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. Con Susanna Griso. Con la colaboración de Lorena García.

13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. 15:00 Antena 3 Noticias 1.

15:45 Deportes.

16:00 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 16:02 El tiempo.

16:30 Amar es para siempre.

17:45 Tierra amarga. 19:00 ¡Boom!

Concurso con Juanra

Bonet. 20:00 Pasapalabra.

Concurso con Roberto Leal.

21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y

Esther Vaquero. 21:45 Deportes. Con Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba

Dueñas. 21:55 El tiempo.

22.10 Veo cómo cantas 02:45 Live Casino.

> Concurso nocturno para que los espectadores puedan jugar como si estuvieran en el casino desde casa.

#### LA SEXTA

09:00 Aruser@s. 11:00 Al rojo vivo. 14:30 La Sexta noticias

1ª edición. 15:10 Jugones.

15:30 La Sexta meteo. 15:45 Zapeando.

17:15 Más vale tarde. 20:00 La Sexta noticias 2ª edición.

20:55 La Sexta Clave 21:15 La Sexta meteo.

21:25 La Sexta deportes. 21:30 La Sexta Columna.

Terraplanistas. negacionistas y otras recetas de la conspiranoia: La Tierra es plana, el cambio climático es mentira y el hombre no

pisó la Luna. 22:30 Equipo de investigación. Caso Shakira: La Fiscalía de Barcelona pide ocho años de cárcel y una multa de más de 23 millones de euros para

la cantante colombiana Shakira, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda Pública, por defraudar 14,5 millones de euros entre los años

2012 y 2014. 02:50 Pokerstars.

#### NEOX

07.00 Kidz 09.45 Los Goldberg. 10.40 The Big Bang Theory.

12.20 Los simpson 15.20 Friends

17.30 Los Goldberg.

18.45 The Big Bang Theory. 20.30 Mom

22:00 Indiana jones y la ultima cruzada.

00:35 Aeon flux.

#### NOVA

16:45 El triunfo del amor. 17:45 El zorro: la espada y la rosa.

19:00 Pasión de gavilanes. 20:00 Alas rotas.

21:15 Mervem. 21:45 El sultán. 23:00 La señora Fazilet y sus

hijas. 01:30 Cine supernova: hermanos de sangre.

#### MEGA

16.45 ¿Quién da más? 17:35 La tienda de las

restauraciones. 18.30 El salón de las subastas.

20.20 Maestros de la parrilla 22.10 Una de Seagal. «Herida abierta».

00:15 Cine. «Operación final». 02:15 Crimenes imperfectos.

#### **CUATRO**

08:20 Alta tensión.

09.15 Alerta Cobra.

13:15 En boca de todos. 14:50 Noticias Deportes Cuatro.

15:00 Alta tensión.

15:45 Todo es mentira.

17:15 FIBA Eurobasket 2022. Polonia-Francia.

19:15 Cuatro al día.

20:00 Cuatro al día a las 20 h. 20:40 Noticias Deportes Cuatro.

21:00 El tiempo. 21.05 First Dates

22.30 El blockbuster. «Figuras ocultas».

00.55 Cine Cuatro. «El último beso del Káiser».

02:05 The Game Show.

#### **TELECINCO**

09:00 El programa de Ana Rosa.

13:30 Ya es mediodía.

15:00 Informativos Telecinco.

15:40 Deportes. 15:50 El tiempo.

16:00 Sálvame limón.

17:00 Sálvame naranja. 20.00 Previo FIBA Eurobasket

2022

20:30 FIBA Eurobasket 2022.

Alemania-España.

22:30 Viernes deluxe. 02:00 Casino Gran Madrid

Online Show.

#### TELEMADRID

17.30 Cine western. «Furia apache».

19:20 Madrid Directo. 20:30 Telenoticias.

02:05 Plan Renove.

21:00 Deportes. 21:10 El tiempo.

21:20 Juntos.

22:15 El megahit presentación. 22.20 El megahit. «Red II». 00:20 Mi cámara y yo.

TRECE

18:00 Abierto redacción. 18.15 Cine western. «Dallas, ciudad fronteriza».

20:30 Trece noticias 20:30. 21:05 Trece al día.

21:30 El tiempo en Trece. 21:35 Misioneros por el mundo.

el pistolero». 00:15 Cine. «El hombre de la

21.55 Cine Classics. «El ángel y

máscara de hierro».

17:21 Cine. «El bar Coyote». 19:00 Titanic: la creación de un

gigante. 19:57 Rojo Caramelo.

21:04 Milá y Levy.

22:00 Isabel II: madre y monarca. 22:53 Isabel II: Dios salve a la

00:48 Rojo Caramelo.

#### **#0**

20:25 Ilustres ignorantes.

reina. 23:49 Martínezy Hermanos.

#### FOX

09.28 House.

13.09 Shin Chan. 14.12 Los Simpson.

16:55 Cine. «Los Simpson, la película».

18.19 9-1-1. 21:05 Walker Texas Ranger. 22:01 Cine. «Robin Hood.

Forajido, héroe, leyenda». 23:51 Cine. «El Equipo A». 01:39 Walker Texas Ranger.

#### TNT

12.35 Friends.

15:32 Cine. «Escuadrón Suicida».

17.31 Lucifer.

19.22 FBI.

22:07 Cine. «Ocean's Twelve: Uno más entra en juego».

00:08 Cine. «Baby Driver».

01:55 Cine. «El especialista».

03:36 Cine. «Mi superexnovia». 05:05 Cine. «Objetivo: Washington D.C.».

# @tm .... OTONO WWW.LAS-VENTAS.COM

Sáb. 1 oct.

18:00 h Novillada picada 6 novillos de Fuente Ymbro

Víctor Hernández Álvaro Alarcón (mano a mano) Sobresaliente: Adrián Henche

Vie. 7 oct. 🎢 18:00 h Corrida de toros 6 toros de El Pilar

**Diego Urdiales** Juan Ortega Pablo Aguado

Dom. 2 oct. 18:00 h

Corrida de toros 6 toros de Adolfo Martín

Adrián de Torres Román **Ángel Sánchez** 

Sáb. 8 oct. 🧷 18:00 h Corrida de toros 6 toros de Puerto San Lorenzo
La Ventana del Puerto

Uceda Leal Morante de la Puebla **Ángel Téllez** 

#### Jue. 6 oct. 18:00 h

Novillada picada 6 novillos de Valdellán

Yon Lamothe PRESENTACIÓN Diego García Jorge Martinez

Dom. 9 oct. Corrida de toros 6 toros de Fuente Ymbro

Miguel A. Perera Juan Leal Álvaro Lorenzo





HISPANIDAD

Talavante Roca Rey Fco. de Manuel





#### viernes, 16 de septiembre de 2022

o es nada fácil e loficio de reina en un amonarquía parlamentaria. Es más complicado siendo consortey si no se hanacido en un afamilia real. El término plebeya es muy peyorativo y me desagrada. Nos retrotrae a lostiempos del Antiguo Régimen. La Historia de la Monarquía en España ha sido muy convulsa, aun que también en el resto de los países europeos. La diferencia es que en muchos ha desaparecido. A pesar de que todos los reyes desde Carlos IV hasta Juan Carlos I han nacido, vivido o muerto e nel exilio, la institución ha sobrevivido y se ha restaurado en dos ocasiones. A esto se unen los dos breves periodos republicanos y la dictadura del general Franco, aunque España era un reino sin rey. No incluyo, expresamente, a José Bonaparte, que nunca fue un soberano legítimo. Están las regencias del general Serrano y el breve reinado de Amadeo I de Saboya, cuya legitimidad es incuestionable y el propio Alfonso XII reconoció tras la Restauración los honores que había concedido. La llegada de la Reina Letizia, una brillante periodista de clase media, extingue el concepto de matrimonios desiguales que eran

#### Sin Perdón

#### El oficio de la Reina Letizia



Francisco Marhuenda

«Con la Reina se extingue el concepto de matrimonios desiguales, que era causa de exclusión de la Corona» causa de exclusión de la Corona e incluso de la línea de sucesión.

No haymás que recordar a don Alfonso de Borbón, príncipede Asturias, que acabaría sus días trágicamente y utilizaría el bonito título de conde de Covadonga, o el infante don Jaime, duque de Segovia. Esta normalidad se ha impuesto, desde hace tiempo, en todas las monarquías europeas y las haaproximado ala sociedad. Elpadre de Isabel II, el rey Jorge VI se casó, cuando era duque de York, con una aristócrata, lady Isabel Bowes-Lyon, hij a del XIV conde de Strathmore y Kinghome. Tras la abdicación de su hermano Eduardo, a sumió la corona. Desde hacía mucho tiempo, la reina consorte inglesa era una princesa. Habría que remontarse a algunas delas esposas de Enrique VIII para en contrar ahijas dela alta nobleza. Esa normalidad entró en el siglo XX sin ninguna dificultad en la estricta y cortesa na monarquía británica. Doña Letizia se ha convertido en una gran reina en unos tiempos, además, muy difíciles y convulsos. El jefe del Estado es don Felipe, pero la labor de su consorte es fundamental para la eficacia, prestigio y credibilidad de la Corona.



n una cena que le ofrecí al presidente de la República italiana en la sede de la agencia Efe en Roma, Sandro Pertini nos dijo al concluir: «Como ustedes saben, soy eurocomunista, estuve en la cárcel con Gramsci y de él aprendí la honradez, la rectitud y la posición anticapitalista. Pero debo deciros que si hoy se decidiera resolver, a través del arbitraje, un contencio so internacional, todos estaríamos de acuerdo en que el árbitro fuera el Rey Juan Carlos I».

Don Juan III, hijo de Alfonso XIII, padre de Juan Carlos I, mantuvo cercana amistad con la Reina Isabel II de Inglaterra, de la que era consejero máximo Louis Mountbatten. Don Juan se había formado en la Marina británica a las órdenes de Mountbatten, que quedó deslumbrado por la inteligencia, la cultura histórica y política, la brillantez marinera de aquel joven Príncipe, luego Rey de derecho frente al dictador Franco durante largos años.

Juan Carlos I prorrogó la relación personal de su padre con Isabel II e incluso los Príncipes de Gales pasaron sus vacaciones de verano en Mallorca con los Reyes españoles.

## Pues claro



Luis María Anson

de la Real Academia Española

«Pues claro. El Rey padre Don Juan Carlos es un personaje de prestigio universal y el entorno de Isabel II le ha invitado a la ceremonia de honras fúnebres» Naturalmente que el entorno de Isabel II no podía olvidar la figura del Rey padre español, Juan Carlos I, al que ha invitado, junto a su esposa Sofía, al funeral que se celebrará en Londres.

A pesar de la edad y de sus problemas de movilidad, el Rey padre ha aceptado la invitación. Pues claro. Hará todo lo posible para estar en Londres y asistir a las honras fúnebres de la Reina Isabel II, con la que compartió durante 39 años el papel común de Jefes de Estado.

Por supuesto, al Gobierno de Frente Popular que padecemos no le puede gustar que acuda a Londres el hombre al que han perseguido encarnizadamente. Gobierno, por cierto, que no ha reconocido la circunstancia de que la Justicia más independiente de Europa, la suiza, representada por un fiscal de izquierdas, Yves Bertossa, le haya exonerado del menor indicio de delito. Y que la Justicia española, pilotada por una fiscal de extrema izquierda, tras investigar los ocho años en que Don Juan Carlos carecía de inviolabilidad, le haya exonerado también del menor indicio de delito.

Valencia, Teléf.: 963.52, 49.77.

CASTILLA Y LEÓN: Santiago 19-21, 19C 47001 Valladolid.